### deportes

San Lorenzo y una derrota que lo deja en el fondo de su grupo

Mal paso en Montevideo: el Ciclón cayó 1-0 en el final ante Liverpool y marcha último en su zona de la Copa.



### Feria del Libro: una brújula para no perderse en la cita con las letras

-cultura

Habrá figuras internacionales, diálogos entre escritores y un festival de poesía; Lisboa es la ciudad invitada; desde mañana hasta el 13 de mayo en la Rural. Página 24

## LA NACION

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 | LANACION.COM.AR

### Masiva marcha universitaria, con fuertes críticas al Gobierno

**PROTESTA.** Una multitud se movilizó contra el recorte presupuestario y en defensa de la educación pública; los discursos se identificaron con la oposición más dura a Milei; no se aplicó el protocolo para los cortes de calles



Una multitud confluyó en la Plaza de Mayo para reclamar contra el recorte en el presupuesto universitario

GONZALO COLINI

El reclamo por un mayor presupuesto para las universidades públicas congregó ayer a una multitud en la Plaza de Mayo, a poco más de cuatro meses de la llegada al gobierno de Javier Milei. La marcha ocupó toda la Avenida de Mayo y sus calles paralelas, desde el Congreso hasta el escenario, frente a la Casa Rosada. Con parámetros técnicos de cálculo, LANACION estimó una asistencia de 430.000 personas. La Universidad de Buenos Aires calculó que hubo unas 800.000, mientras que para el gobierno porteño fueron unas 150.000.

La convocatoria tuvo un fuerte sesgo opositor y fue aprovechada por diferentes dirigentes del kirchnerismo y la UCR para manifestarse contra el Gobierno. Cristina Kirchner salió al balcón del Instituto Patria y mostró un buzo universitario. El exministro de Economía y excandidato presidencial Sergio Massa aprovechó la plaza para reaparecer en público, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A la hora de los discursos, el escenario de la plaza tuvo am-

plia representación sindical. El Gobierno la consideró una "marcha política" y recordó que ya se giraron las partidas reforzadas para las universidades. Página 6

### EL ANÁLISIS

Un cortocircuito en el relato libertario

Martín Rodríguez Yebra Página 11

### Ante la magnitud de la convocatoria, se replegó el cordón policial

Federico González del Solar

Página 9

Podría reflotarse el proyecto de arancelamiento

Evangelina Himitian Página 12

### Maduro cede y habilitan al candidato de la oposición

VENEZUELA. Edmundo González Urrutia estará en tres boletas tras la presión internacional. Página 2

### La Argentina pide que detengan a un ministro iraní por el atentado a la AMIA

RECLAMO. Es Ahmad Vahidi, jefe de Interior, de gira en Pakistán y Sri Lanka

A través de la Cancillería, el Gobierno pidió a Pakistán y Sri Lanka que detengan al ministro del Interior de Irán, Ahmad Vahidi, que es señalado por la Justicia argentina como uno de los responsables del atentado contra la AMIA. El ataque, ocurrido el 18 de julio de 1994, dejó un saldo de 85 muertos. "Este individuo actualmente integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka",

señala el comunicado de la cartera que dirige Diana Mondino, quien hizo la petición junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La intención es que Vahidi sea extraditado al país. Página 16

### La Corte rechazó otra demanda para revisar el DNU

PER SALTUM. El planteo reclamaba que se intime al Congreso a tratar el decreto en 30 días. Página 15 2 | EL MUNDO | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar LA CORTE PENAL INTERNACIONAL ABRIÓ UNA OFICINA EN CARACAS

#### PRESENCIA

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, inauguró ayer una oficina de asesoría técnica de ese organismo en Venezuela, que apunta a apoyar los esfuerzos para mejorar el sistema judicial y aumentar su presencia en el país sudamericano.

### Elecciones en Venezuela | EL DESAFÍO AL GOBIERNO CHAVISTA

# El régimen cede a la presión internacional y habilita al candidato de la oposición

Otros dos partidos se sumaron a la postulación del diplomático Edmundo González Urrutia para las presidenciales; la propuesta de la coalición estará en tres boletas y buscará sacar a Maduro del poder

#### Daniel Lozano

PARA LA NACION

BOGOTÁ.— La presión internacional, sumada a las negociaciones que
mantienen en secreto Washington
y Caracas, abrieron las puertas del
Consejo Nacional Electoral (CNE)
para la oposición. El chavismo permitió a última hora de ayer, luego
de tres días y medio de cierre, que
los partidos opositores Un Nuevo
Tiempo (UNT) y Movimiento Por
Venezuela (MPV) se adhieran a la
candidatura del diplomático Edmundo González Urrutia, que estaba avalado hasta ahora por la Mesa
de la Unidad Democrática (MUD).

"Nuestros representantes han consignado la renuncia del candidato Manuel Rosales, logrando la adhesión a la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática con el candidato Edmundo González", anunció la UNT en sus redes sociales.

"Hemos cumplido. En unidad lograremos el cambio", destacó por su parte Simón Calzadilla, líder del MPV, a las puertas del CNE, mientras uno de sus compañeros mostraba el acta con la adhesión de su partido a la candidatura de quien fue embajador en la Argentina.

De esta forma se evitó en última instancia, cuando solo faltaban unas horas para que acabara la prórroga impuesta por el chavismo, el bloqueo que ya había sufrido en marzo la filósofa Corina Yoris como candidata a la presidencia por la alianza opositora. El siguiente paso para el CNE es la admisión de este cambio en las postulaciones según manda la ley. La MUD, por su parte, dio "por cumplido exitosamente el trámite correspondiente".

Ante la embestida de los últimos días, la oposición real había cifrado sus esperanzas más allá de sus fronteras, en especial en los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva. El primero en reaccionar fue el mandatario brasileño, quien calificó como "extraordinario" que la oposición cuente con González como candidato unitario. Ya durante el bloqueo a la candidatura de Yoris el gobierno brasileño hizo público su rechazo.

También destacable fue la intervención ante el Senado del ministro

de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien lamentó que la tesitura previa estaba muy lejos de lo pactado en el Acuerdo de Barbados entre gobierno y oposición, en octubre pasado, que pretendía allanar el camino a las elecciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos opositores de Venezuela, reaccionó al instante para agradecer "todas las expresiones de apoyo de la comunidad internacional a nuestra lucha en favor de un proceso electoral". El juego había cambiado en unas pocas horas.

"La nomenklatura está decidiendo si avanzar hacia una autocracia totalmente cerrada, como Nicaragua, o retroceder hacia una competitiva que permita hacer del proceso electoral un medio para iniciar una transición. Para que ocurra lo segundo hasta el propio Lula da Silva decidió presionar con un timing maravilloso. No fue casualidad ni sus palabras ni el momento", destacó el politólogo Walter Molina.

### El rol de Washington

En paralelo a los reclamos de la comunidad internacional se sumaron las negociaciones que entre bastidores mantiene la administración de Joe Biden con los delegados chavistas. Washington anunció la puesta en marcha para mayo de la licencia 44, con lo que se acabaría la flexibilización a las sanciones energéticas de las que tanto se queja el chavismo. Fuentes de la oposición confirmaron a LA NACION que esta coyuntura pesó en la decisión provisional de Maduro, obligado a ceder de momento ante el tercer candidato de la oposición unitaria.

Al aceptarse la adhesión de UNT y MVP también se reduciría de alguna forma la presión que el Tribunal Supremode Justicia (TSJ) mantiene contra la boleta de la MUD, sobre la que pesa una demanda de nulidad presentada ante la corte.

La MUD, el partido más votado en la historia venezolana, ya fue inhabilitado en enero de 2018 por el TSJ y por el CNE, lo que desembocó en la abstención opositora en las presidenciales de aquel año, ganadas por Maduro en lo que fue un evidente fraude electoral. Pero en 2021 fue rehabilitado en medio de las negociaciones entre el gobierno y un sector de la oposición.

El TSJ ya enseñó sus garras el lunes al entregar al centrista Primero Justicia (PJ) al diputado "alacrán" José Brito, financiado por el magnate colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro. Solo la UNT se ha salvado de la intervención judicial dentro de los partidos del llamado G4 opositor.

Todas las piedras y obstáculos en el camino de la oposición real se transformaron en una alfombra de facilidades para el resto de las candidaturas, cercanas al gobierno. Tantas son que el CNE concedió una prórroga especial de 48 horas a Brito para que la nueva boleta de Primero Justicia encuentre un candidato a quien apoyar.

También se conoció que Luis Ratti, oscuro operador político de la revolución, y Juan Carlos Alvarado, abanderado del partido Copei (intervenido por el TSJ), renunciaron a sus postulaciones para sumarse a la propuesta de Luis Eduardo Martínez. Este candidato, conocido como "el Burro", representa a la facción de Acción Democrática que también se benefició de la toma judicial del histórico partido socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez.

Con todos los cambios de los últimos días, serían diez los candidatos que aparecen en el tarjetón electoral para el 28 de julio. A la cabeza, Nicolás Maduro al frente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), más el apoyo de 12 partidos del Gran Polo Patriótico. Entre ellos destaca el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), a quien no solo se le ha prohibido presentar a su candidato, Manuel Isidro Molina: el TSJ también se lo arrebató a sus verdaderos dirigentes y se lo entregó a un grupo de aliados de Maduro, que se sumaron al apoyo del presidente pese a la indignación de sus seguidores.

Edmundo González Urrutia, de 74 años, que según la encuestadora Consulting duplicaría en votos a Maduro, continúa de esta forma en la carrera electoral. En unas pocas horas pasó de estar entre las cuerdas a contar con el apoyo de tres boletas electorales. •



El presidente del CNE, Elvis Amoroso, con funcionarios de la ONU

# Aceleran el paso a las criptomonedas para eludir las sanciones

La petrolera venezolana Pdvsa está migrando el cobro de sus exportaciones a una moneda digital

CARACAS (Reuters).—La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, se está preparando para aumentar las transacciones con moneda digital para cobrar sus exportaciones de crudo y combustibles, en momentos que Estados Unidos alista la reimposición de sanciones al país, dijeron tres fuentes con conocimiento del asunto.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio la semana pasada a los clientes y proveedores de Pdvsa hasta el 31 de mayo para cerrar las transacciones bajo una licencia general que no fue reno-

La medida hará más difícil para el país seguir recuperando producción y exportaciones petroleras, ya que las empresas tendrán que esperar autorizaciones individuales de Estados Unidos para hacer negocios en Venezuela. Desde el año pasado, Pdvsa había estado migrando lentamente una parte de sus ventas de petróleo al USDT, una moneda digital también conocida como Tether cuyo valor está vinculado con el dólar, diseñada para mantener un valor estable. La proximidad de las sanciones petroleras está acelerando el cambio.

Al final del primer trimestre, Pdvsa había trasladado muchos de sus acuerdos petroleros al contado, excluyendo intercambios, a un modelo de contrato que exige el pago anticipado de la mitad del valor de

cada cargamento en USDT.

Tether dijo ayer en un correo electrónico que respeta la lista de entidades sancionadas del Tesoro de Estados Unidos y "está comprometida a trabajar para garantizar que direcciones sancionadas sean congeladas rápidamente".

La petrolera venezolana ahora

LA NACION | MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 3

#### INVESTIGACIÓN DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

La oficina, además, tendría como propósito facilitar las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017 por el régimen de Nicolás Maduro.

GETTY

está pidiendo a clientes y comerciantes que aumenten ese porcentaje para evitar que sus cobros por venta queden congelados en cuentas bancarias extranjeras debido a las sanciones, dijeron las fuentes.

Pdvsa también está exigiendo a los nuevos clientes que solicitan registrarse en su base de datos para demostrar que tienen fondos en una billetera digital. El requisito se ha aplicado incluso a algunos viejos contratos que no establecían específicamente el uso de USDT, sostuvo una fuente.

"Nosotros tenemos diferentes monedas (...) lo que esté en el contrato lo estamos haciendo", dijo la semana pasada Pedro Tellechea, ministro de Petróleo, añadiendo que en algunos contratos las monedas digitales podrían ser preferidas como método de pago.

El dólar es la moneda preferida para las transacciones en el mercado mundial de petróleo. A pesar de que están emergiendo en algunos países, los pagos en la criptomoneda no son frecuentes.

"Cada contrato tiene una particularidad. Puede ser posible", respondió el funcionario a una pregunta sobre el uso de esa moneda.

El año pasado Pdvsa fue sacudida por un escándalo de corrupción tras la revelación de unos 21.000 millones de dólares en pagos de cargamentos no contabilizados por la empresa, los cuales parcialmente se relacionaban con transacciones en otras criptomonedas.

Las exportaciones de petróleo de Venezuela han aumentado bajo la administración de Tellechea. quien asumió la cartera después del escándalo, y alentadas por las licencias estadounidenses que permiten las ventas, alcanzando unos 900.000 barriles por día en marzo, el nivel más alto en cuatro años.

En octubre, cuando Washington emitió la licencia de seis meses que permitió a casas comerciales y antiguos clientes de Pdvsa reanudar negocios con Venezuela, la mayoría de ellos recurrió a intermediarios para cumplir con los requisitos de las transacciones digitales.

"Las transacciones en USDT, como las está exigiendo Pdvsa, no pasan el departamento de cumplimiento de ningún trader (comerciante), por lo que la única manera de que funcione es trabajar con un intermediario", dijo un comercian-

Pdvsa ha dependido de intermediarios para sus propias ventas de petróleo, especialmente a China, desde que Estados Unidos impuso en 2020 sanciones secundarias a Venezuela, interrumpiendo su relación con grandes socios comerciales.

El director de Amnistía Internacional Venezuela relata las estrategias del régimen en vista de las próximas elecciones

### Marcos Gómez. "El chavismo quiere mostrar que es capaz de mantener el poder como sea"

Texto Ramiro Pellet Lastra

Il director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos ■Gómez, quiere como tantos venezolanos que el país salga adelante. Mientras el chavismo piensa en su supervivencia, hay una mayoría que indica en las encuestas su voluntad de cambio de cara a las elecciones del 28 de julio próximo.

Lo que ve en cambio es una regresión, comenzando por los derechos humanos, su especialidad, en un marco de represión en el que el chavismo siempre se supera. Más todavía en un año electoral donde por primera vez en mucho tiempo el gobierno de Nicolás Maduro ve de cerca la puerta de salida.

Devisita en Buenos Aires, Gómez relató a LA NACION el cambiante e ingenioso sistema represivo que el chavismo, forzado por las circunstancias, elevó todavía a un nivel, a su manera, superlativo.

#### -¿Cómo ve a Venezuela en esta la tortura, las confesiones forzadas. recta final electoral, desde los Se está deteniendo a personas que derechos humanos?

-Bueno, lo que nos compete a nosotros es la sociedad civil, el ciudadano que se relaciona con el poder y los que aspiran a ser parte del poder, y en ese sentido una señal muy negativa que se ha registrado es el ataque hacia las organizaciones de esa sociedad civil. Ha habido detenciones de activistas relevantes, expulsiones, y se está por sancionar dos nuevas leyes que son otras dos formas de limitar a las organizaciones y las voces críticas.

#### -¿Y por el lado del costo de vida, de la economía?

-En lo económico, por el alivio que había dado Estados Unidos hace dos años a las sanciones económicas, el país pareció tener una especie de boom económico. Empezó a haber carros de lujo, unas construcciones increíbles, restaurantes. Pero el boom pasó, el gasto público está detenido completamente desde el año pasado, y eso hace que lleguemos con gente muy empobrecida. Se disparó la vocación de salida del venezolano al extranjero. El asunto es la falta de perspectiva, no hay ninguna seguridad de que vas a poder comer. En otras palabras, hay hambre. Estamos en los primeros números de estadísticas de migrantes que van caminando hacia Estados Unidos vía Colombia, Panamá, y la selva del Darién.

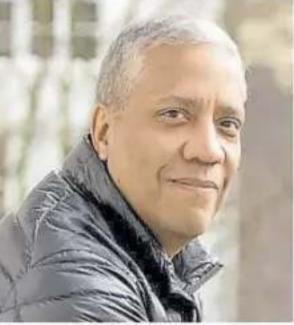

Marcos Gómez

**AMNISTÍA** 

-Estánlos que se van por hambre y los perseguidos políticos. Pero ahora tampoco los exiliados están a salvo. ¿Qué hay detrás del asesinato del militar disidente Ronald Ojeda en Chile?

-Eso tiene que ver con una de nuestrasgrandes preocupaciones, que es la desprotección del ciudadano de pasan por períodos largos de encierro, sin derecho a un juicio justo, sin abogado propio, sin acompañamiento, donde son torturadas, y de repente aparecen confesando que hicieron una serie de cosas y además involucran a otros. El nombre del militar sale de esas confesiones televisadas. Y es justo lo que hacen con los dirigentes opositores que están refugiados en la embajada argentina en Caracas. O sea, gente que después de estar detenida en aislamiento sale confesando en televisión algo que presenta la Fiscalía, diciendo que esos dirigentes eran parte de una conspiración que quería matar a Maduro.

#### -Total que unos venezolanos armados actuaron impunemente en Chile. ¿Eso de actuar afuera del país es algo nuevo?

 Los tentáculos no habían llegado tan lejos. Hasta ahora lo que se había visto eran capturas, sobre todo la guerrilla colombiana capturaba a gente en Colombia y se le entregaba al gobierno. Aunque también hubo presencia de saboteadores, degente que se te aparece en otro país. Pasó en México, que estás en un evento y se te aparece alguien que se identifica como funcionario del gobierno y te echa una amenaza. Pero no había habido una acción como esta, de llegar a la tortura y la muerte de un perseguido político.

#### -¿Eso es algún tipo de señal? ¿Y en ese caso sería una señal hacia quiénes exactamente?

 Es una señal hacia adentro, o sea, una señal definitiva, de que te voy a perseguir hasta donde sea que te encuentres. Creo que el mensaje es que hay otras reglas del juego, que soy capaz de mantener el poder como sea.

#### -Volviendo al tema de los refugiados en la embajada argentina, ¿qué cree que puede pasar?

-Definitivamente no quieren darles el salvoconducto, y pues no hay forma, no se pueden subir a un auto y llegar a un aeropuerto sin salvoconducto. Lo bueno es que después de la reacción global contra lo sucedido en la embajada mexicana en Ecuador no creo que hagan algo así en Caracas. Yo descarto cualquier tipo de acción de fuerza. Pero en un momento era una de las tensiones que había, que hasta dónde van a llegar con la represión a estas personas que están ahí tratando de conseguir refugio. Nosotros apoyamos al máximo ese gesto de darles el asilo.

#### -La oposición viene sorteando trabas. ¿Cómo se las arregla?

 La oposición ha estado atenta desde el principio a cualquier cambio y se movió de manera muy táctica, manteniendo la duda y haciendo anuncios de última hora. Saben que están enfrentando a un gobierno autoritario y cada cosa que hagan va a tener que ser dentro de un lapso concreto, para evitar la siguiente movida del otro lado. Y todos tienen claro que puede haber todavía más novedades de acá al 28 de julio.

#### -¿A qué más puede recurrir el gobierno para quedarse?

-Tú ves que existe un patrón represivo que se está armando y dices, ¿hasta dónde llega? Cualquiera que sea opositor, para llegar a la presidencia va a enfrentar ese tipo de lógica, que puede involucrarlo con cualquier cosa. Puede aparecer tranquilamente algún nuevo torturado denunciando al candidato. Y hay más. Se creó todo un laberinto en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo. El gobierno trató de aprovecharse del sentimiento de los venezolanos y está la probabilidadde una escaramuza que distraiga a la opinión pública. Eso podría suspender las elecciones. Hay todo un tablero de cosas. •

### Lula quiere organizar una cumbre para contener el avance de la ultraderecha

BRASILIA.-El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo el martes que quiere organizar un encuentro con jefes de gobierno "democráticos" para definir una estrategia coordinada ante el avance de lo que llamó la "extrema derecha" en el mundo.

"Estoy queriendo organizar, con los llamados presidentes democráticos, para definir una estrategia para enfrentar a nivel internacional el crecimiento de la extrema

derecha y sus matrices", indicó el mandatario en un encuentro con periodistas en el Palacio del Pla-

El exlíder sindical, que asumió tras cuatro años de gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) su tercer mandato, en enero del año pasado, dijo que la cita se daría al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.

Lula consideró que sectores de Agencias Reuters y AFP

izquierda, progresistas y democráticos tienen que organizarse a nivel internacional.

"Si ven América del Sur, hoy se percibe un retroceso por el crecimiento de la extrema derecha, la xenofobia, el racismo, la persecución de minorías", señaló Lula, destacando una agenda conservadora con asuntos "muchas veces retrógrados". •

4 EL MUNDO LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Guerra en Medio Oriente | RESPALDO OCCIDENTAL

### El Senado de EE.UU. se dispone a aprobar la ayuda a Kiev

La Cámara baja ya dio su respaldo el sábado, solo faltaría la firma de Biden; será un total de 61.000 millones de dólares para enfrentar la ofensiva de Rusia

WASHINGTON.- Luego de varias semanas de negociaciones y un difícil trámite en la Cámara baja, el Senado estadounidense se disponía a aprobar en las próximas aliado. horas un enorme plan de ayuda a Ucrania, en momentos en que Rusia fortalece su ocupación.

El proyecto de ley implica un republicanos. gigantesco paquete de ayuda de llones de dólares.

"No hagamos esperar ni un momento más a nuestros amigos de todo el mundo", dijo el líder demócrata Chuck Schumer.

Tras la aprobación del Senado, para convertirse en ley, solo faltaría la firma del presidente Joe Biden, que desde hace meses venía reclamando apoyo legislativo a la iniciativa.

El proyecto fue aprobado el sábadoen la Cámara de Representantes, que fue escenario de negociaciones largas y complicadas. La Cámara alta dio ayer su acuerdo en una votación preliminar.

Anteayer, Biden había prometido a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelensky, enviarle ayuda militar "rápidamente".

El Ejército ucraniano se enfrenta a una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. La situación en el frente podría empeorar además hacia mediados de mayo y principios de junio, que será un "período difícil", advirtió anteayer el jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirilo Budanov.

Estados Unidos espera ahora poder enviar ayuda militar a Kiev "en los próximos días", declaró el vocero del Pentágono.

El paquete incluye distintos tipos de municiones, entre ellas, municiones de defensa aérea y grandes cantidades de rondas de artillería que las fuerzas ucranianas requieren en grandes cantidades, además de vehículos blindados y otras armas.

La inyección de armas por parte de Estados Unidos se produce poco después del anuncio hecho el martes por Reino Unido en el que prometió 622 millones más en nuevos suministros militares para go alcance y 4 millones de rondas de municiones.

El plan de ayuda también autoriza al presidente Biden a confiscar y vender activos rusos con el a sus 170 millones de usuarios en fin de que puedan utilizarse para financiar la reconstrucción de Ucrania, una idea que gana adep-

tos en otros países del G7.

El Congreso de Estados Unidos llevaba casi año y medio sin aprobar un paquete de ayuda para su

El debate en el Congreso sobre la ayudaa Ucrania pusode manifiesto las divisiones entre demócratas y

Pero también los desacuerdos 95.000 millones de dólares para entre los conservadores en plena Ucrania, Israel y Taiwán. De ese campaña para las elecciones pretotal, Ucrania recibirá 61.000 mi- sidenciales de noviembre, que serán un duelo entre Biden y su predecesor, el republicano Donald Trump.

> El sábado, durante la votación en la Cámara de Representantes, algunos congresistas ondearon banderas ucranianas bajo los abucheos de los trumpistas, contrarios a la ayuda.

El presidente estadounidense y el Partido Demócrata defendían la ayuda a Ucrania, que consideran una inversión en la seguridad de Estados Unidos frente a lo que conciben como ambiciones agresivas de Rusia.

Los republicanos, sin embargo, se mostraron reticentes y el líder conservador de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, bloqueó el texto durante mucho tiempo. Finalmente apoyó la reanudación de la ayuda militar y económica con esta frase: "Para decirlo sin rodeos: prefiero enviarle balas a Ucrania que muchachos estadounidenses".

### Israel, Taiwán, TikTok

El paquete de ayuda también contempla 13.000 millones de dólares en ayuda militar para Israel, en guerra contra el grupo islamista palestino Hamas en la Franja de Gaza, y más de 9000 millones de dólares para "satisfacer la urgente necesidad de ayuda humanitaria a Gaza y otras poblaciones vulnerables en todo el mundo".

Además incluye 8000 millones más para ayudar a Taiwán a contrarrestar las potenciales amenazas de China, que amenaza con reincorporarlo a su territorio algún día, incluso mediante la fuerza.

El texto también prevé la prohibición de la aplicación TikTok en Estados Unidos dentro de unos meses, a menos que la red social corte sus vínculos con su empre-Ucrania, entre ellos, misiles de lar- sa matriz, ByteDance, y en general con China.

> Las autoridades estadounidenses acusan a la plataforma de permitir a Pekín espiar y manipular Estados Unidos. •

Agencias AFP v AP

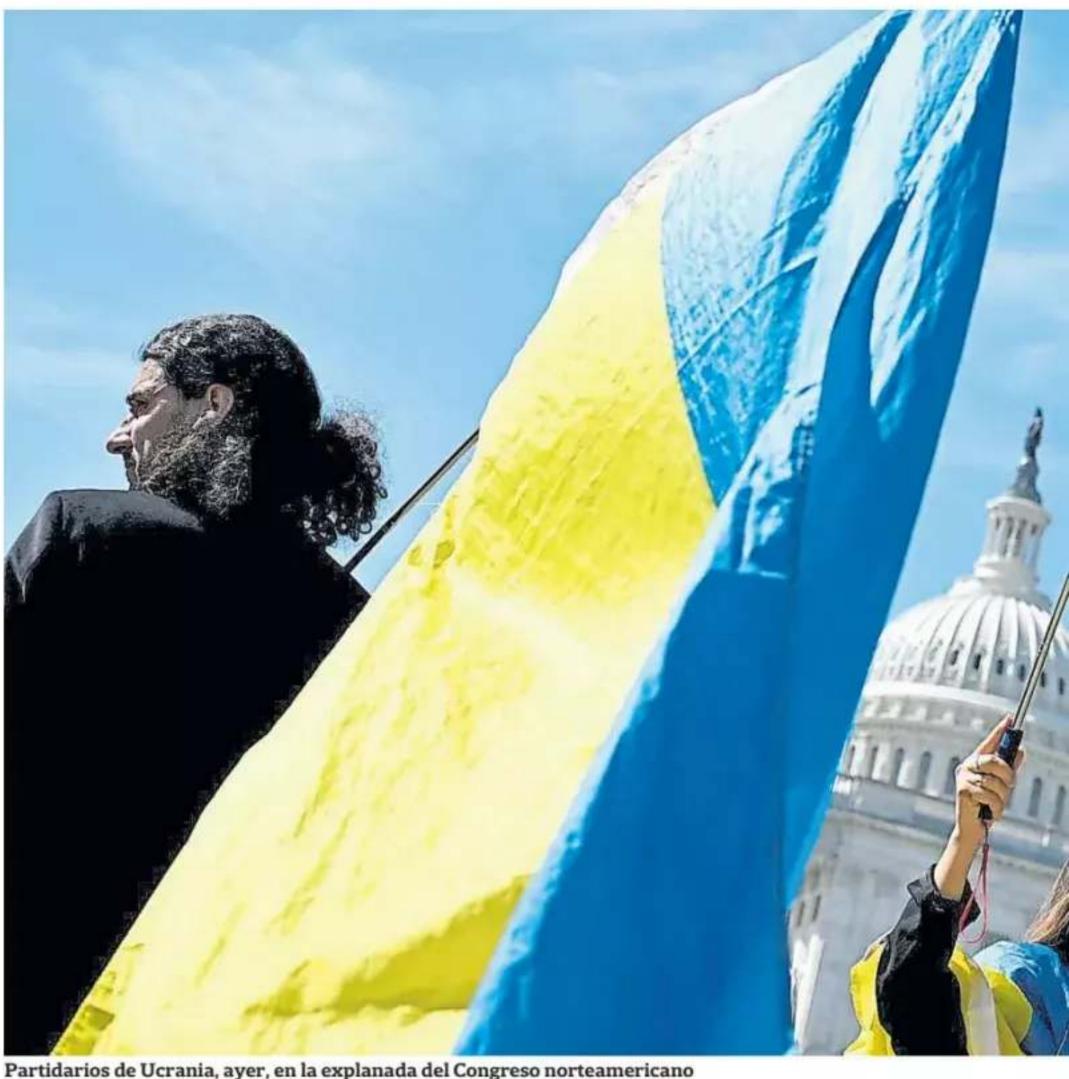

### Ucrania tendrá los fondos, ¿pero alcanza para inclinar la balanza?

OPINION

Ishaan Tharoor THE WASHINGTON POST

WASHINGTON → I Senado norteamericano se disponía a aprobar la "ley salvavidas" para Ucrania. Tras medio año de forcejeos y parálisis, el fin de semana pasado la Cámara baja dio luz verde al envío de unos 61.000 millones de dólares en ayuda militar con el voto de republicanos y demócratas por igual. Al permitir el tratamiento del pedido de fondos en el recinto, el presidente de la Cámara baja, el republicano Mike Johnson, parece haber optado por antagonizar con el sector trumpista de su base electoral. Tras su aprobación en el Senado, el presidente Biden promulgará la ley de inmediato.

La movida no fue gratis para Johnson, un político relativamente inexperto que se vio catapultado a la presidencia de la Cámara en medio de la encarnizada guerra intestina y la disfuncionalidad de su propio partido. Tras meses de cajonear los desesperados pedidos de ayuda de Ucrania, Johnson parece haberse convencido después de leer informes clasificados de inteligencia sobre la gravedad de la situación en Kievytrasescucharlosruegosdeun puñado de históricos legisladores republicanos e incluso de algunos relevantes demócratas.

"Miren, la historia nos juzga por nuestrosactos", dijo Johnson en una conferencia de prensa la semana pasada, cuando un colega periodista le preguntó si su decisión no haría montar en cólera a los halcones de su partido. "Este es un momento crí-

tico para la escena global", prosiguió Johnson. "Podría ser egoista y haber hecho otra cosa, pero estoy haciendo lo que creo que está bien".

El sector de ultraderecha de su bancada ya evalúa abiertamente un pedido para volar a Johnson de la presidencia de la Cámara. En Europa, sin embargo, los partidarios de Kiev celebraron la decisión. "Más vale tarde que nunca", posteó en la redes sociales el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. "Y espero que para Ucrania no sea demasiado

Las penurias que vive Ucrania tras más de dos años de resistir la invasión rusa están bien documentadas. Sus Fuerzas Armadas están exangües, cortas de soldados y aún más cortas de municiones, y desde Washington y Kiev advierten que falta poco para que las tropas ucranianas sean superadas 10 a 1 en disparos de artillería por los invasores rusos. Además, los misiles y drones rusos de largo alcance llueven indiscriminadamente sobre muchas ciudades ucranianas que carecen de defensas antiaéreas, y lejos de recuperar el territorio perdido, las fuerzas ucranianas están trabadas en una desesperada batalla para mantener su posición, mientras Rusia concentra su actual ofensiva en la ciudad de Chasiv Yar, en la región parcialmente ocupada del Donetsk.

Entrevistado por la NBC, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, señaló que su país perdió un tiempo precioso a la espera de que el Congreso norteamericano viniera al rescate. "El proceso estuvo estancado durante medio año, y en ese tiempo sufrimos pérdidas en varias frentes en el este del país. Fue muy duro y ahí perdimos la iniciativa", dijo Zelensky. "Ahora tenemos una inmejorable oportunidad de estabilizar la situación y recuperar la iniciativa, y para eso necesitamos tener los sistemas de armas".

Es la evaluación que comparten algunos legisladores norteamericanos. "Ucrania perdió mucho por nuestra falta de reacción a tiempo", dice la senadora republicana Joni Ernst. "La demora salió muy cara, se perdieron vidas, y dañó la credibilidad de Estados Unidos en la escena global".

Ernst integró la delegación de seis miembros de ambos partidos que viajó a Ucrania este mes bajo los auspicios del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos de Washington. Durante la visita, no solo recorrieron Kiev, sino también la estratégica ciudad portuaria de Odessa, la ciudad de Bucha -donde los rusos perpetraron una espantosa masacre en la primera etapa de la guerra- y la ciudad norteña de Chernihiv, donde recorrieron barrios que pocos días después, la semana pasada, fueron blanco de un letal ataque ruso.

### Determinación y amenaza

Volvieron impresionados, tanto por la determinación de los ucranianos de resistir a las fuerzas rusas como por la amenaza implícita y generalizada que implicaría para el resto de Europa que Rusia logre consolidar sus avances territoriales en Ucrania. Ernst advierte que Rusia engulliría los yacimientos de gas y las riquezas minerales inexplotadas de Ucrania. El legislador demócrata Tom Suozzi, otro miembro de la delegación, señala que si colapsara LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 EL MUNDO 5

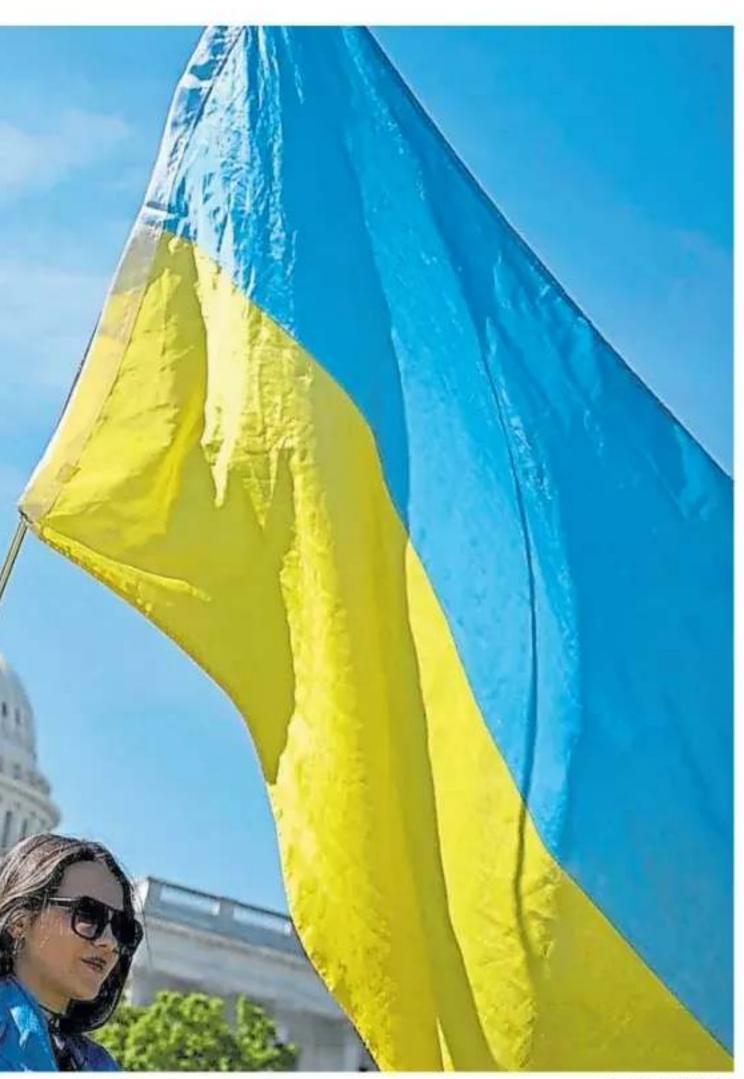

MANDEL NGAN/AFP

la línea de frente ucraniana, Rusia tendría "el camino despejado" hasta el corazón mismo de Europa.

"El pueblo ucraniano tiene todos los motivos del mundo para no querer quedar bajo el control de Putin", señala Suozzi, y apunta contra los legisladores de extrema derecha que desconfían de Kiev, como la republicana Marjorie Taylor Greene, a la que acusa de "repetir como loro la propaganda del Kremlin".

Los republicanos que se oponen a seguir financiando a Ucrania argumentan, entre otras cosas, que se trata de una guerra imposible de ganar y un peligroso drenaje de fondos y recursos bélicos que son finitos. Pero Suozzi compara esos argumentos con los presentados por Charles Lindbergh y otros aislacionistas norteamericanos al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. "Tenemos déficit, pero eso no significa que podamos eludir nuestra responsabilidad", dice Suozzi, y contrapone el ejemplo dejado por los dos líderes británicos más emblemáticos de esa época. "En este momento hay que elegir: o somos Churchill o somos Chamberlain".

El legislador republicano Chuck Edwards dice que muchos de sus colegas de bancada "quedaron frustrados" de sus reuniones con funcionarios ucranianos de visita en Washington. "Nadie les presentó un plan para ganar la guerra", dice Edwards.

"Es muy difícil que Ucrania pueda elaborar un plan para ganar la guerra mientras le caen bombas sobre la cabeza", dice Edwards, que también formó parte de la delegación. "Por ahora su objetivo es lograr que los rusos no los bombardeen hasta borrarlos del mapa".

Por supuesto que hay objetivos más ambiciosos que ese. Zelensky ha señalado que el desbloqueo de los fondos y la ayuda de Estados Unidos ayudarán a reforzar las defensas ucranianas y a prepararse para otra

contraofensiva, tras la fallida del año pasado, que quedó estancada en los pantanos del sudeste del país.

En su artículo de opinión en el diario The Washington Post, Michael O'Hanlon, de la Brookings Institution, plantea que un ucraniano "recargado" podría perforar las líneas rusas en un punto crucial y luego enfocarse en aislar y rodear a las fuerzas rusas por el oeste.

### Más ayuda

"Con otros 60.000 millones de dólares en ayuda estadounidense, mayor reclutamiento de fuerzas y un contundente avance militar que perfore una pequeña sección de la línea de frente, a finales de este año o principios del próximo Ucrania podría tener la oportunidad de liberar la mitad o más de su territorio ocupado", dice O'Hanlon en su columna. "Las probabilidades son pocas, pero existen".

Lejos del frente de batalla, las probabilidades que tiene Ucrania también son pocas: las guerras son costosísimas. Como señalan varios colegas periodistas, "el problema de fondos de Ucrania es permanente", y hay conversaciones entre Estados Unidos y Europa para redirigir hacia Kiev los activos rusos que fueron congelados al principio de la guerra. "La factura actual de daños y costos de reconstrucción asciende a 486.000 millones de dólares y la cuenta sigue corriendo, según una estimación conjunta del gobierno ucraniano, el Banco Mundial y la Comisión Europea. Y su vapuleada economía ucraniana sigue dependiendo del apoyo internacional".

Y dadas las elevadas expectativas que tiene el gobierno de Kiev de seguir recibiendo apoyo internacional a largo plazo, la discusión sobre el financiamiento de Ucrania en las capitales de Occidente está lejos de terminar.

Traducción de Jaime Arrambide

### No ceden las protestas en las universidades y recalientan el frente interno para Biden

ANTISEMITISMO. La Casa Blanca reconoció el "momento doloroso", pero calificó de "inaceptables" las expresiones de antisemitas

Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.-La crisis desatada en las universidades de Estados Unidos por las protestas en contra de Israel y a favor de los palestinos recalentó uno de los frentes internos que afronta el presidente Joe Biden, bajo una fuerte presión para equilibrar su férreo respaldo a Israel con los reclamos de su coalición electoral, sobre todo de los jóvenes, en el inicio de su última campaña presidencial.

Los campamentos montados en los campus de varias universidades en Estados Unidos se convirtieron en la última expresión del fuerte malestar en el país con Israel y su ofensiva en la Franja de Gaza, que ya dejó más de 34.000 muertos -casi la mitad de ellos, niños-, desplazó a millones de palestinos y llevó a denuncias de genocidio contra Tel Aviv.

Las protestas también tuvieron episodios de acoso y ataques a estudiantes y miembros de la comude respaldo a Hamas, la organización terrorista que perpetró el atentado del 7 de octubre, el peor ataque contra los judíos desde el Holocausto.

Mientras las universidades intentan encontrar un camino para descomprimir la tensión en sus campus antes de la época de graduaciones y la llegada del verano boreal-Columbia anunció clases híbridas por el resto del semestre-, el gobierno de Biden condenó las muestras de antisemitismo en las protestas.

"Si bien todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, los llamados a la violencia y la intimidación física, a apuntar a estudiantes judíos y a la comunidad judía son descaradamenpeligrosos y no tienen cabida en ningún campus universitario ni en ningún lugar de Estados Unidos", dijo el vocero presidencial, Andrew Bates.

"Hacerse eco de la retórica de

las organizaciones terroristas, especialmente tras la peor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto, es despreciable", insistió.

Bates dijo que Biden está al tanto de las protestas y que en la administración demócrata reconocen que es "un momento doloroso" para muchas comunidades.

Pero, al igual que casi todo el arco político en Washington, insistió en la condena a los ataques antisemitas que se vieron en las protestas al calificarlos de "inaceptables".

"El presidente sabe que el silencio es complicidad y por eso utiliza las plataformas que tiene para tratar de garantizar que nuestros compatriotas estén a salvo", remarcó Bates.

#### Pilares de la coalición

Las protestas por la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas representan un problema político de mucha mayor magnitud para Biden que para su rival polínidad judía, y muestras explícitas tico en las próximas elecciones, el ciones partidarias brindan una expresidente Donald Trump.

Uno de los pilares de la coalición demócrata son los jóvenes, mucho más propensos a respaldar a los palestinos que a los israelíes en el conflicto que ha definido a Medio Oriente desde mediados del siglo pasado.

La coalición trumpista aparece mucho más alineada con la política de defensa inclaudicable y sin condiciones de Israel, sobre todo entre los votantes evangélicos, uno de los pilares del trumpismo.

La coalición demócrata es. además, más diversa, e incluyo a miembros de la comunidad árabe, que también condenan por obvios motivos la ofensiva israelí en el enclave mediterráneo.

Las manifestaciones en contra te antisemitas, desmesurados y del nuevo conflicto entre Israel y Hamas y a favor de los reclamos de los palestinos han sido una presencia permanente en Estados Unidos prácticamente desde el inicio de la nueva de violencia en Gaza, e incluyeron duras críticas

a Biden, a quien se llegó a tildar de "genocida" por su apoyo a Israel.

Con el paso del tiempo y con el aumento en la cifra de víctimas civiles por los ataques israelíes, la Casa Blanca fue recalibrando su posición, y comenzó a criticar con más frecuencia y más dureza al gobierno de Benjamin Netanyahu, pero sin llegar a tomar medidas concretas, como, por ejemplo, cortar el envío de armamento.

Y cada vez que pudo, Biden reafirmó su compromiso "férreo" o "inclaudicable" con la defensa de Israel, una política de Estado en Washington que recorre todo el espectro político.

Con el último rebrote de protestas, la principal preocupación política de los demócratas ahora parece ser evitar en la medida de lo posible que la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará a fines de agosto en Chicago, quede opacada por eventuales manifestaciones.

En Estados Unidos, las convenoportunidad única y singular para impulsar una campaña presidencial, al punto que, tras la cita, los candidatos suelen experimentar un avance en las encuestas al que se lo conoce como el "salto de las convenciones".

Pero una convención signada por protestas puede terminar por convertirse en una pesadilla para Biden, más aún cuando Trump y los republicanos intentan arraigar la noción de que el mundo es un caos por culpa de su gobierno.

La policía informó que 133 manifestantes habían sido arrestados anteanoche tras protestar en la Universidad de Nueva York, y que todos habían sido liberados con citatorios para presentarse ante el tribunal, acusados de provocar desorden.

Los acampes continuaban en los predios de la las principales universidades del país, como Columbia, Yale, la Politécnica de California, Michigan, Minesota y la de Nueva York. •



Estudiantes propalestinos de Columbia, en uno de los accesos de la universidad STEPHANIE KEITH/GETTY

6 | POLÍTICA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot y María Elena Polack** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

### UNA PROCLAMA CONTRA EL GOBIERNO

El texto final evitó hacer referencia a gestiones anteriores; las frases de Almeida y Villarruel



### Crisis por los fondos | FUERTE RECLAMO AL GOBIERNO



La Avenida de Mayo marcó la columna vertebral de la movilización

### Multitudinaria marcha en defensa de las universidades públicas

La convocatoria fue de 800.000 personas, según la UBA, y de 150.000, para el Gobierno; opositores y sindicatos acapararon los lugares visibles, pero el grueso de los manifestantes fueron ciudadanos de a pie críticos de Milei

Nicolás Cassese

Plaza de Mayo.

A poco más de cuatro meses de la asunción del Gobierno, una de las más nutridas movilizaciones de los últimos tiempos reunió a una multitud en defensa de la educación pública con sectores opositores al presidente Javier Milei. Y fueron muchos: la marcha ocupó toda la Avenida de Mayo y sus calles paralelas, desde el Congreso hasta la

Soloa modo de comparación: en el masivo velatorio de Diego Maradona había mucho menos de la mitad de personas. En aquella oportunidad, cuando quedaban los resabios de las restricciones del coronavirus, la congregación sobre la Avenida de Mayo no cruzaba la 9 de Julio.

"Milei tenés papada". El cartelito, mínimo, y su solitario portador deambularon esta tarde por la Plaza del Congreso durante la marcha y funciona como un resumen de la convocatoria. Hubo defensa de la educación, pero también cierto tono celebratorio de resistencia de un sector político que hace tiempo que está a la defensiva.

LA NACION, con un método técnico que conjuga parámetros de densidad y superficie, estimó en 430 mil personas la concurrencia (ver página 10). La UBA hablaba de 800.000 y el gobierno porteño de 150.000.

Entre la multitud había presencia de organizaciones políticas y sindicales y muchos opositores. Cristina Kirchnersalió al balcón del Instituto Patria y mostró un buzo de la Universidad de La Plata. El exministro de Economía Sergio Massa aprovechó la plaza para reaparecer en público junto a sus hijos Tomás y Milagros. Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, también dio el presente al igual que parte de su gabinete, como los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés "Cuervo" Larroque (Desarrollo de la Comunidad), y varios intendentes.

También participaron el exministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro y Mariano Recalde, titular del PJ porteño. De los radicales, estuvieron Martín Lousteau, Facundo Manes y Pablo Juliano. También, representantes de la Coalición Cívica y la izquierda.

A la hora de los discursos, el escenario de la plaza tuvo amplia representación sindical, en desmedro de los estudiantes. Fue copado por organizaciones gremiales que representan a docentes y trabajadores de las universidades y figuras como Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, en representación de los cinco Nobel que dio la UBA.

"Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022", denunció Piera Fernández de Piccoli, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), al leer el documento conjunto.

Lo que primó en la calle, en cam-

bio, fue gente de a pie. Hombres con pinta de profesores –lapicera en el bolsillo y pelo desordenado–, familias con niños sobre los hombros, jóvenes fascinados por su debut militante y el resto de la variopinta multitud que nutre la persistente tradición argentina de tomar la calle.

Lacantidadde gente contrastó con la ausencia de policías. Su presencia era casi nula y, pese a las amenazas del Gobierno, no se aplicó ningún protocolo antipiquete. Hubiera sido imposible mantener despejadas las vías de tránsito. La 9 de Julio estuvo cortada en su totalidad durante un par de horas por la cantidad de gente. Al atardecer, la ancha avenida sirvió de escenario para que los congregados se sacaran fotos con el fondo de la figura de Evita enojada, la que mira al norte, a los barrios más acomodados de la ciudad.

"Horrible, siniestro, perverso", opinó Alicia Trapano sobre Milei. Docente de pedagogía asistencial del Hospital Roca, era una de las que descansaban sobre la 9 de Julio.

"¡Con los huesos del peluca / vamo a hacer una escalera / para que en las facultades... / pueda entrar la clase obrera", coreaban a metros de allí las chicas empoderadas del PTS. Vestidas de rojo, flameando banderas rojas, cantaban su arenga y bailaban al ritmo del bombo con que, sumisos, acompañaban sus compañeros. "El que no salta votó a Milei", fue otro de los éxitos de una tarde.

Luego de unos primeros meses en los que con recortes, mensajes en Xy discursos Milei apuntó con aparente éxito a una variedad de actores que van desde dirigentes opositores a artistas, periodistas, directores de cine, empresarios y demás integrantes de lo que él considera "la casta", su conflicto con la educación disparó la primera reacción importante de la calle contra su incipiente gestión.

Su posición hacia la universidad pública y gratuita –uno de los mitos fundacionales de la Argentina

POLÍTICA | 7 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024



#### "Perdimos una elección, no nos han vencido"

La titular de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, leyó ayer el discurso final de la marcha. La dirigente radical sostuvo que la universidad "atraviesa un período crítico" por la política "del gobierno nacional". Nada dijo de las consecuencias de las gestiones anteriores. Antes, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, había dicho: "Si bien perdimos una elección, no nos han vencido". La vicepresidenta Victoria Villarruel aludió a esa frase y en un mensaje por la red X escribió: "Hebe lo que te perdiste...". Fue una referencia a Hebe de Bonafini, la fallecida dirigente de Madres de Plaza de Mayo.

RODRIGO NÉSPOLO

moderna- ha generado controversias. Por un lado, ha repetido muchas veces que considera que los impuestos son "un robo", una distribución ineficiente de los recursos, cuando esa es la base para el financiamiento universitario. Pero además, también cuestiona la "propaganda socialista y empobrecedora" que considera que se enseña en las casas de estudios.

demoledor con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde estudiaron muchos de sus colegas. "Yo siempre hago el chiste de que si ustedes van allí y preguntan quién es Ludwig von Mises, les van a decir que es el 9 de Holanda [...]. Eso sí, al barbudo alemán, al empobrecedor de Marx, sí lo conocen", afirmó.

Es probable que la posición de Milei hacia la universidad pública y sus defensores -y viceversa- explique la masividad de la marcha, pero el detonante fue el recorte del presupuesto asignado a las casas de estudio. El problema es establecer su magnitud.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia hizo un estudio el balotaje del 19 de noviembre paque arrojó que la motosierra llegó sado, que se reitera cada vez que el al 71% sobre el gasto real de 2023. Los números del Centro de Economía Argentina (CEPA) para el primer bimestre del año difieren: las transferencias a las universidades se ubicaron 28% por debajo del primer bimestre de 2023. Sigue siendo un recorte importante, pero similar al del total del gasto público

nacional en ese bimestre (29%).

El recorte real es difícil de conocer. Ni la UBA ni el Gobierno suministraron cifras claras. El recorte sí fue, en cambio, la llama que incendió las ganas de protestar de una cantidad enorme de gente.

Marcharon todas las organizaciones, desde las grandes hasta las cooperativas de escuelas

Entre ellos se colaba el grueso Hace un par de semanas fue de la marcha, familias, grupos de amigos y compañeros de trabajo convocados en defensa de la universidad pública y en repudio a Milei. El dress code incluía libros bajo el brazo. La Constitución fue muy elegida, pero también se vieron el Nunca Más y opciones más heterodoxas, como una manual de dermatología, La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, y el Ratón Pérez, que una chica leía concentrada. Se vieron muchos pañuelos verdes, gastados de las marchas que terminaron en la despenalización del aborto, y otros azules nuevos que decían: "Yo defiendo la universidad pública". Luego de la paliza que los sectores progresistas sufrieron en Presidente se regocija en su ataque a alguna de las vacas sagradas de la izquierda, un segmento amplio de la población encontró por fin un lugar donde sentirse contenido y validado en sus preferencias políticas.

Con la colaboración de Lucila Marin

### Milei se fue a Olivos y el Gobierno desafió: "No nos cambia nada"

En la Casa Rosada apuntaron a la dirigencia de la "vieja política" que participó de la movilización, en especial el kirchnerismo y la UCR

#### Cecilia Devanna

LA NACION

La pantalla del televisor de un importante hombre de la Casa Rosada mostraba a Sergio Massa y Malena Galmarini, en una columna que avanzaba rumbo a la Plaza de Mayo, punto central de la marcha federal universitaria.

Con el dedo apuntando a la imagen, el funcionario graficó: "Es una marcha política opositora".

Ese concepto repitió ayer el oficialismo para aludir a la movilización universitaria, la más masiva desde la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Cuando ya se vislumbraba que la concentración sería multitudinaria, la Casa Rosada quedó prácticamente vacía.

Alrededor de las 17, momento en que llegaban las primeras columnas a la plaza, se decidió en la sede del Gobierno habilitar al personal para dejar el lugar.

Alrededor de una hora antes lo había hecho el propio Presidente, que estuvo durante la primera parte del día en la Casa Rosada y luego partió rumbo a Olivos para seguir con su agenda.

El mandatario había llegado temprano, como todos los martes y jueves, para participar de la reunión de gabinete.

En Balcarce 50 aseguraban que el tema de la marcha "no fue tópico de conversación salvo a la mañana".

En ese momento, detallaban, se hizo un "diagnóstico, un análisis de la situación", que, según contaban, marcó que "con el tema universitario saldado, la motivación era claramente otra". Se trata del eje sobre el que apuntaban desde el lunes cuando se concretó el depósito del 70% de actualización del presupuesto operativo, que se sumó a otro porcentaje previo idéntico.

Para los universitarios, aún con ese 140%, se estaba por debajo del incremento inflacionario que se produjo el último año.

El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunirán el próximo martes en un encuentro en el que se abordarán temas como financiamiento y auditorías, eje al que apunta el oficialismo.

A pesar de las imágenes multitudinarias, cerca del mandatario aseguraban: "Nos importa un pito. No nos cambia nada, esa es la mejor descripción", según expresó un funcionario a LA NACION.

bertarias habían intentado en los



### LOS MENSAJES QUE RETUITEÓ MILEI

@JMilei PRESIDENTE

"GRACIAS A TODOS LOS QUE SALIERON A MARCHAR, NOS ACABAN DE HACER LA MEJOR CAMPAÑA PARA MILEI 2027. YA QUE FUERON UNA MUESTRA DE LA DECADENCIA DE TODOS ESTOS AÑOS"

"NO SE QUIERE ATENTAR CONTRA LA EDUCACIÓN PÚBLICA, SINO CONTRA EL TONGO DENTRO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA"

"INCOMPRENSIBLE MIEDO A LAS PLAZAS. POR SUERTE, @JMILEI SABE MATEMÁTICAS Y NO LO VAN A CORRER UNAS POCAS DECENAS DE MILES. MUCHOS FORZADOS, OTROS PAGADOS, MUCHOS ENGAÑADOS Y EL RESTO IDEOLOGIZADO"

días previos desactivar la movilización, sin suerte.

"El tema universitario está saldadoy eso es lo importante", recalcaban en referencia al aumento del presupuesto concretado en la noche del lunes.

También destacaban que, en materia de seguridad, el Gobierno había flexibilizado el protocolo.

La razón, según explicaron, era que más temprano habían descubierto señales de "quilombo", como ejemplificó un funcionario. Se refería a que habían detectado grupos que buscaban generar disturbios.

Por eso decidieron "no dar excusas gratuitas para que nadie se pueda victimizar", como explica-Sin embargo, desde las filas li- ron la flexibilización del protocolo (ver página 9).

El Gobierno se aferró a las imágenes que mostraban a Massa, Axel Kicillof, Pablo Moyano y otros referentes kirchneristas para asegurar que la marcha representaba a la "vieja política". "Ver a Sergio Massa caminando en la marcha cuando fue él el que congeló el presupuesto habla por sí solo", apuntaban desde la Casa Rosada.

En cambio, preferían dejar de lado la masividad de la convocatoria.

"No nos afectan en absoluto los acontecimientos", completaban, y respectodel número de asistentes, apuntaban: "Si se suma peronismo, CGT, CTA, Coalición Cívica, CTA, Unión Cívica Radical (UCR) da un número, pero no es representativo de lo que es el país", completaban.

"Marchan todos en defensa de sus privilegios", insistían ayer en la Casa Rosada.

En esa línea afirmaban que tampocohabía "un grannúmero de gentejoven", su principal base electoral y, en la misma línea, apuntaban a las banderas políticas que terminaron "copando" la marcha. "Son los que atrasan, los que hablan de (Karl) Marxy que la crisis la paguen los capitalistas", expresaban.

"Es todo muy 2017, pero nosotros no somos el macrismo", resumieron también desde la administración libertaria. "No tienen otro recurso, siguen operando con la premisa del antiguo régimen", completaron.

"Esto podría funcionar si fuera un gobierno de Horacio Rodríguez Larreta o del macrismo, pero no nuestro", aseguraban, en referencia a la hoja de ruta libertaria.

A kilómetros de la marcha, en Olivos, Milei retuiteaba intensamente mensajes contra la marcha. Por ejemplo: "El kirchnerismo y la UCR massista coparon la marcha. Usaron a los chicos para cuidar sus cajas. La educación pública está garantizada. Lo único que peligra son los curros de unos pocos", de Javier Lanari, subsecretario de Prensa.

Otambién: "Una palabra maldita recorre la Argentina. Muchostiemblan ante la posibilidad de que ese huracán los lleve a la Justicia", del economista Osvaldo Granados.

Más tarde compartió un mensaje del abogado Alejandro Fargosi, que consignó: "Cuidado: no confundir una plaza llena con ómnibus pagados con la voluntad general. Esa mentira dominó la política argentina durante las 8 décadas de nuestra decadencia. A Javier Milei lo votamos el 57% de la gente. No una plaza de castas sindicalistas y progre"..

8 | POLÍTICA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Crisis por los fondos | LA INTERVENCIÓN DE LA POLÍTICA



### Junto a Kicillof, Massa aprovechó para reaparecer

El exministro se mostró en público; el gobernador criticó el "ajuste permanente

### La oposición dura se plegó a la marcha y embistió contra Milei

Participaron dirigentes de distintas vertientes peronistas, desde La Cámpora hasta intendentes y representantes gremiales; también estuvieron exponentes radicales, de la izquierda y grupos piqueteros

La dirigencia política opositora y también sectores críticos al presidente Javier Milei que integran partidos de mayor cercanía con La Libertad Avanza participaron ayer de la marcha universitaria que reclamó contra los recortes presupuestarios.

El presidente de la Unión Cívica Radical, el senador Martín Lousteau, se sumó a la protesta callejera y afirmó: "La universidad y la educación pública es lo que nos hizo como sociedad, es lo que vertebró toda nuestra sociedad".

El radicalismo tiene fuerte presencia en el rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde cuenta con Ricardo Gelpi (rector) y Emiliano Yacobitti (vicerrector). También lidera otras universidades, como la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB), cuyo rector es el diputado bonaerense Pablo Domenichini, del sector del radicalismo que lidera el senador Lousteau. Domenichini fue uno de los rectores que estuvieron en el escenario de Plaza de Mayo.

El diputado radical Facundo Manes también participó de la marcha. En fotografías, se mostró con Julián Domínguez, expresidente de la Cámara de Diputados e integrante del PJ. Los desprendimientos de lo que fue Juntos por el Cambio tuvieron una actitud dispar en la movilización, con participaciones y ausencias (ver página 9). La UCR aportó otros dirigentes a la marcha, como Danya Tavela y Carla Carrizo.

la caminata, pero saludó desde un balcón del Instituto Patria a los militantes que pasaron por allí rumbo al epicentro de la movilización. Mostró un buzo con las siglas de la Universidad Nacional de La Plata. El Instituto Patria, usina de la expresidenta, está en la zona cercana al Congreso. Quien sí participó marchando fue Sergio Massa, acompañado por su esposa, Malena Galmarini.

La Cámpora tuvo su columna, sobre la calle Solís en su cruce con Yrigoven. Temprano, antes del arranque de la marcha, el senador y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, estaba en esa columna. En tanto, Eduardo "Wado" de Pedro, también senador y uno de los referentes de la agrupación que lidera Máximo Kirchner, participó de la movilización en la Plaza de Mayo. Se mostró con jóvenes que integran la agrupación estudiantil La Mella, de la Facultad de Psicología de la UBA.

Varios intendentes del peronismo dieron el presente en el bar Vittorio, a pocas cuadras del Congreso, donde los citó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof (ver aparte). Entre otros, se congregaron allí Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Mario Secco (Ensenada), Andrés Watson (Florencio Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Cecilio Salazar (San Pedro).

En ese bar cercano al Congreso también se reunieron el gabinete de Kicillof y algunos legisladores, como la diputada nacional Victoria Tolosa Paz. El exintendente de Ituzaingó y actual concejal en ese distrito, Alberto Descalzo, se anotó también allí, al igual que el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires, Oscar "Colo" De Isasi.

Otros intendentes peronistas Cristina Kirchner no participóde participaron de la movilización, aunque sin acompañar a Kicillof en el punto de concentración marcado. Fernando Gray (Esteban Echeverría) fue uno de ellos. "El gobierno nacional debe entender que continuaremos luchando por nuestras universidades, verdaderos pilares de ascenso social y desarrollo nacional", afirmó Gray. Otro de los que también participaron, fuera

de la lista de los que concurrieron al bar Vittorio, fue el intendente de Tigre, Julio Zamora.

En la Plaza del Congreso, donde el gobierno bonaerense desplegó dos banderas bajo las cuales se agruparon algunos de sus funcionarios, se observaron dirigentes del peronismo provincial como Roberto Salvarezza (exministro de Ciencia durante parte del gobierno de Alberto Fernández, quien asumió como presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de Buenos Aires) y el médico Jorge Rachid (director del Instituto Superior de Educación del IOMA, y uno de los doctores que atendió a Milagro Sala en su internación en La Plata el año pasado). El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, hombre de estrecha confianza de Kicillof, fue otra presencia en ese lugar. Hasta allí se acercó también el titular del gremio docente Suteba, Roberto Baradel, que estrechó en un abrazo a Bianco.

La izquierda aportó a dirigentes como Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca, Alejandro Bodart y Vilma Ripoll.

En la columna del partido Patria Grande, que se ubicó sobre la calle Solís, detrás de los militantes de La Cámpora y de Nuevo Encuentro, se pudo ver al diputado nacional Itai Hagman.

Con algunos militantes de su agrupación Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MI-JD), se observó caminando por la calle Alsina al líder de ese grupo piquetero, Raúl Castells, y a su exesposa, Nina Pelozo.

También fue notoria la presencia de los sectores sindicales, con representación explícita de la CGT, como la de Pablo Moyano. Además estuvieron otros gremios como el de Canillitas, que responde a Omar Plaini, y naturalmente integrantes de Ctera, entre ellos el bonaerense Roberto Baradel. •

#### Javier Fuego Simondet y Federico González del Solar LA NACION

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el exministro de Economía Sergio Massa participaron de la marcha que cuestionó al presidente Javier Milei el recorte al presupuesto de las universidades públicas. Los referentes de la oposición peronista al gobierno libertario caminaron hacia la Plaza de Mayo entremezclados en columnas de la provincia de Buenos Aires y del Frente Renovador. Por cuerda paralela, a distancia, también se movilizó La Cámpora.

Massa aprovechó la oportunidad para reaparecer en público, mientras que Kicillof cuestionó el "ajuste permanente" que atribuyó a la gestión de Milei.

Según pudo constatar LA NAcion, el gabinete de Kicillof se reunió en el bar Vittorio, en Yrigoyen al 1400. La vicegobernadora Verónica Magario e intendentes como Julio Alak, Jorge Ferraresi y Andrés Watson aguardaron allí la llegada del gobernador. En Yrigoyen y Solís, a pocas cuadras de allí, se concentró La Cámpora, que protagoniza una creciente tensión política con Kicillof. El senador y titular del PJ porteño Mariano Recalde integró esa columna.

La llegada del gobernador por la estrecha calle Sáenz Peña incluyó el despliegue de un cerco de patovicas. Armaron un círculo humano a su alrededor y procuraron, con palabras y también con empujones, mantenerlo a rajatabla. Ese despliegue complicó aún más el recorrido de las personas que manifestaban a la altura de la Plaza Congreso y generó una ma-

Luego Kicillof entró al bar. Habían salido a recibirlo Fernando Espinoza y Andrés Larroque, entre otros. Tuvo una muy breve estadía en el lugar y salió nuevamente, para tomarse fotos con los intendentes. Estaban, entre otros. Mariano Cascallares, Mario Secco, Nicolás Mantegazza, Pablo Descalzo (y su padre, el exintendente Alberto Descalzo), Cecilio Salazar, Jorge Ferraresi y Julio Alak.

En la Plaza Congreso, la administración provincial desplegó dos grandes banderas firmadas con el logo oficial. La más grande rezaba "La patria no se vende. La universidad se defiende. Provincia de Buenos Aires", y detrás de ella se ubicaron funcionarios como el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

### La columna massista

Pasadas las 16, cuando la columna del FR se aprestaba a comenzar la corta marcha hacia la Plaza de Mayo desde Perú y la avenida homónima, Massa hizo su reaparición pública, poniéndose al frente de la movilización por unos minutos, junto a sus hijos Tomás y Milagros. Luego, rodeado de cámaras y banderas que le seguían el paso, se replegó unos metros detrás de la cabecera, donde siguió recibiendo el calor de una militancia que entonóel Himnoy la marcha peronista.

Se trató de la primera vez que el excandidato presidencial de UP participó de una de las movilizaciones contra el Gobierno. "Habló consuhija, que estudia en la Unsam, y tomó la decisión de acompañar", deslizaron en su entorno. Pasada la media hora del arribo del exministro, la militancia del espacio se fundió con los manifestantes que ya se encontraban en la Plaza de Mayo.

Desde el Gobierno apuntaron a torcer el tono de la convocatoria al subrayar la presencia tanto de Massa como de otros dirigentes de la oposición. "Hoy vamos a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano", chicaneó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

De la columna del FR participó el presidente del partido, Diego Giuliano. Por su parte, Malena Galmarini se embarcó en una polémica a través de las redes sociales con la diputada María Eugenia Vidal, quien cuestionó la gestión de su marido en Economía. "¡Guarda, Mariu! Te están vendiendo pescado podrido!", reaccionó. •

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024









Emiliano Yacobitti (UCR), Pablo Moyano (Camioneros), Martín Lousteau (UCR) y Horacio Rodríguez Larreta (Pro) respaldaron el reclamo

### La convocatoria dividió a los sectores dialoguistas

La UCR y la CC se mostraron activos, pero Pro se manifestó en contra de la movida

#### Matías Moreno

LA NACION

La marcha universitaria en reclamo de un mayor presupuesto volvió a exhibir las diferencias entre Pro y sus exsocios en el extinto Juntos por el Cambio de la UCR y ge Macri, dijo que la Universidad la Coalición Cívica.

La protesta organizada por los rectores de las universidades nacionales reunió a la mayoría de los referentes de la oposición a Milei: concurrieron desde los sectores más combativos del kirchnerismo y la izquierda hasta las distintas vertientes de la oposición dialoguista, como la UCR o la Coalición Cívica y el Partido Socialista.

Pro, el aliado más estrecho del Gobierno, no se movilizó de forma orgánica, en otra señal de alineamiento a la Casa Rosada. Hasta ahora, Mauricio Macri, presidente electo del partido, no se pronunció sobre el conflicto entre Milei y las universidades nacionales.

Tampoco hubo una declaración de los bloques de diputados y senadores, donde conviven diversas posturas respecto de cómo debe pararse Pro frente a la administración de La Libertad Avanza. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei, y su tropa de legisladores se mantienen en la misma línea que los libertarios. Está claro que no acompañan la movilización, pero reclaman que se asegure el financiamiento para garantizar el funcionamiento de las universidades y que haya una auditoría para controlar el destino de los fondos.

"Es una marcha compleja donde muchos intereses se juntan para querer poner en jaque al Gobierrante la campaña electoral de 2023 se había exhibido con los rectores de las universidades nacionales en apoyo a la educación pública.

Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación durante el gobierno de Macri, fue uno de los encargados de levantar la voz en el bloque que conduce Cristian Ritondo para alertar sobre la es-

calada del conflicto por los fondos que se destinan a las universidades. "Defendemos la educación pública, como siempre", aclara Finocchiaro, ante la consulta de LA NACION.

El jefe de gobierno porteño, Jorde Buenos Aires (UBA) debería "hacer un esfuerzo y ajustarse" debido a la profunda crisis económica y social que atraviesa el país. "Si bien es icónica, es cierto que es razonable que si todo el mundo está haciendo un esfuerzo, la UBA también lo haga", declaró.

A diferencia de Jorge Macri, los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) optaron por no manifestarse sobre la protesta universitaria. En tanto, Horacio Rodríguez Larreta volvió a tomar distancia de sus exaliados. Fue uno de los pocos referentes de Pro que publicaron un mensaje a favor de la educación pública y después estuvo en la zona de la manifestación.

Tanto los radicales más cooperativos como los más intransigentes jugaron fuerte ante Milei para exhibir su respaldo a la marcha. En el seno de la UCR visualizan un cambio de clima político ante una convocatoria masiva. Martín Lousteau, jefe del partido, evalúa una maniobra en el Senado para presentar un proyecto de declaración de emergencia en las universidades para acorralar al Gobierno.

Facundo Manes y Pablo Juliano desfilaron por la Avenida de Mayo y se sacaron fotos con estudiantes. Resta saber si la bancada que conduce Rodrigo de Loredo se sumará a dar quorum a la sesión pedida por Unión por la Patria pano", puntualizó Bullrich, quien du-ra incrementar los recursos de las

En Hacemos Coalición Federal evitaron un pronunciamiento sobre la marcha universitaria. Los representantes de la Coalición Cívica, la fuerza de Elisa Carrió, v los socialistas se sumaron a la movilización en la que también participaron gremios, movimientos sociales y la izquierda. •

### Ante la gran convocatoria, el Gobierno flexibilizó el protocolo

La movilización transcurrió sin grandes operativos de la Policía de la Ciudad y no hubo mayores restricciones sobre los manifestantes

#### Federico González del Solar LA NACION

Una de las incógnitas que recaían sobre la movilización universitaria de ayer, que en la previa se anticipaba numerosa, era si el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se aplicaría con el mismo rigor que en las anteriores manifestaciones, muchas de las cuales fueron convocadas por las organizaciones sociales, algo que finalmente no ocurrió: las calles del centro porteño se vieron desbordadas de manifestantes y el tránsito vehicular se hizo imposible.

Más allá de que la manifestación estuvo signada por un rechazo generalizado al Gobierno-no faltaron otras consignas ni cánticos contra la figura del presidente Javier Milei-, el volumen de esta nueva convocatoria, motorizada por un reclamo que alcanzaba a más amplios sectores sociales, redujo el protocolo a su mínima expresión.

"Se va a hacer todo lo necesario para complicar lo menos posible la vida de los ciudadanos", dijeron a LA NACION fuentes del gobierno nacional, anticipando el tamaño de la convocatoria y la imposibilidad de hacer cumplir el protocolo como en otras oportunidades.

Pasadas las 16, cuando la Plaza de Mayo comenzó a recibir a las columnas, el centro porteño se tornó intransitable. Banderas, puestos de comida y bebida, carpas partidarias y un enorme contingente de manifestantes coparon la plaza y sus inmediaciones, haciendo por momentos imposible la circulación a pie. Se mezclaban estudiantes y docentes que blandían libros, militantes partidarios con banderas, gremialistas varios con pecheras y dirigentes opositores.

"Fueron 100.000 personas", afirmaron en el Ministerio de Seguridad de la ciudad. Una cifra en ruidoso contraste con las 800.000 personas que, según afirmó una voz por el altoparlante del escenario, participaron de la convocatoria. "Por ahora cumplieron con todo lo pactado", se escudaron en el área de Seguridad cerca de las 17, al ser consultados por los detalles del operativo.

En la previa a la movilización,

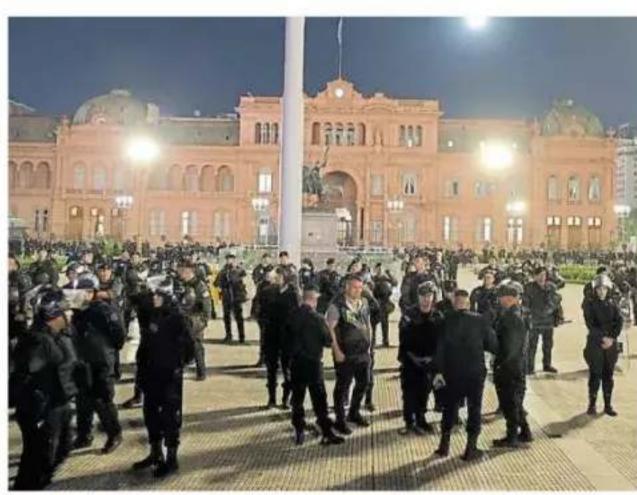

Un clima de tranquilidad rodeó la Casa Rosada

SANTIAGO FILIPUZZI

el ministerio que comanda Waldo Wolff acordó un diseño de protesta con las universidades y el Frente Nacional Universitario. Contemplaba una concentración a las 13 en la Plaza Houssay y una movilización hacia el Congreso y la Plaza de Mayo.

### Sin incidentes ni desbordes

Sin una fuerte presencia visible de efectivos de la ciudad, que suelen ceñirse al protocolo de Bullrich, la jornada de protesta, de fuerte talante antioficialista, se desarrolló sin incidentes ni desbordes y en un clima que rozaba lo festivo. Los reclamos por el presupuesto universitario se mezclaban con cánticos contra Milei y algunos otros en favor del kirchnerismo.

Antes de que el reclamo se volcara a las calles porteñas, Bullrich dijo a los medios que se trataba de una marcha "rara", en la cual "se juntan demasiados intereses para poner en jaque al Gobierno".

"Se les ha dado un presupuesto importante a las universidades. Todos los sectores de la sociedad tienen que tener un presupuesto menor, es necesario que comprendan el momento histórico", afirmó. En la visión del Gobierno, la discusión presupuestaria ya está "saldada" y los intereses detrás de la movilización eran políticos. "El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado en el marco del tipo de marcha que encontremos en la calle", precisó.

La multitudinaria marcha comenzó a tomar forma desde las 14 en distintos puntos del centro porteño y no hubo restricciones de movilidad ni operativos especiales de contención visibles, como sí ocurrió en otras ocasiones, en las que la Policía de la Ciudad, en conjunto con otras fuerzas, exhibió movimientos coordinados que forzaron a los manifestantes a replegarse y terminar desconcentrando.

Pasadas las 18, el principal punto de concentración comenzó a mostrar señales de desagote. Las calles que desembocan en la plaza, a diferencia de lo ocurrido horas antes, cuando los manifestantes que llegaban suplantaban a los que se encontraban en retirada, mostraba ya un único sentido de circulación.

Con la desconcentración, buena parte de los manifestantes se desplazaron hacia la 9 de Julio, la cual permaneció bloqueada a la altura de Moreno. Fue el punto de encuentro que eligieron para rearticularse muchas de las organizaciones que participaron de la protesta. Distintas columnas de estudiantes universitarios, por ejemplo, iniciaron la retirada definitiva sobre Carlos Pellegrini. Mientras duró la desconcentración, el tránsito vehicular se vio interrumpido y el metrobús, bloqueado.

### Crisis por los fondos | POSTAL INFRECUENTE DE LA CAPITAL

# Una disputa que llevó a muchos jóvenes a marchar por primera vez

Con cifras dispares de manifestantes, la convocatoria de ayer estuvo signada por una gran cantidad de estudiantes de distintas carreras de las universidades públicas; preocupación por la situación presupuestaria

#### Lucila Marin

LA NACION

La calle estaba copada desde temprano: estaban los que vinieron con sus hijos y los llevaban a upa, los que saludaban a sus excompañeros, los que vinieron con sus ambos o con guardapolvos firmados del día que se recibieron. Estaban los que vinieron con camisetas de la Argentina, o llevaban libros en la mano, porque una de las propuestas fue levantar un ejemplar para dejar una postal contundente.

Para casi las 16, la marcha federal universitaria en la Capital era masiva y el Congreso y sus alrededores estaban repletos de manifestantes. Se cruzaban en las intersecciones diferentes columnas: del Conicet, de la Universidad de las Artes, de una biblioteca de José C. Paz, del centro de estudios de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). A medida que se acercaban al Congreso se multiplicaban las banderas.

La columna que avanzó por Riobamba estaba copada de jóvenes de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cortaban la avenida Córdoba varios policías en moto que amenazaban con arrancar.

Las cifras de la convocatoria fueron dispares. Para la Ciudad, se congregaron unas 150.000 personas; para la UBA, fueron unas 800.000. La estimación de LA NACION arrojó unas 430.000 (ver infografía).

La UBA concentró desde el mediodía en Plaza Houssay e inició la marcha pasadas las 14.30. Al grito de "la UBA no se vende, la UBA se defiende", el mensaje también aparecía en la bandera que encabezaba la manifestación. Poco más tarde, se sumaron Ricardo Gelpi y Emiliano Yacobitti, rector y vicerrector de la UBA, respectivamente. Rodearon la columna con sogas y organizaban el avance los encargados de gremios.

"No seremos la generación que dejó morir a la universidad pública". Esa era la frase del cartel que llevaba Victoria Chiachio. Ella y sus amigas tenían bandanas azules con la leyenda: "Yo defiendo a la universidad pública". Están en último año de Medicina en la UBA. "A fin de año, nos recibiriamos", contó. Caminaban en la columna en la que iban alumnos, docentes, no docentes y directivos de esa casa de altos estudios que avanzaba por Callao a la Plaza del Congreso, para seguir desde allí a Plaza de Mayo.

"Es la primera vez que marcho. Nunca pensás que puede llegar a cerrar la facultad o que puede haber un problema", detalló Chiachio. Una de sus amigas sumó que su hermana cursa el Ciclo Básico Común (CBC) y, en vez de cuatro ayudantes, hay dos. "Es lindo salir a marchar, pero es feo porque tu facultad corre peligro", cerró.

Carla Caruso participaba con su hija de 16 que va al Pellegrini. Ella estudió en Exactas. Es docente en Medicina e investigadora del Conicet; se especializa en enfermedades neurodegenerativas. "Muchas veces te preguntan por qué no te vas a las privadas. Me quedo porque quiero devolverle a la UBA lo que me dio", dijo. •

### El alcance de la marcha

Estimación de asistentes

430.000

#### Cómo se realizó el cálculo

Durante la movilización, cuatro periodistas hicieron el relevamiento cuadra por cuadra apoyados por imágenes de un dron.
Se consideraron tres variantes de

acuerdo con la densidad del público:

### MUY POCA GENTE

l persona por metro cuadrado

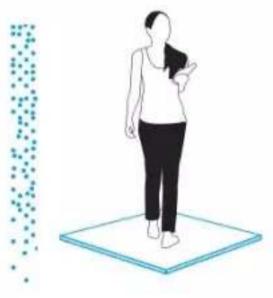

### BASTANTE GENTE

2 personas por metro cuadrado



### **MUCHA GENTE**

4 personas por metro cuadrado



LA NACION



POLÍTICA | 11 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### **EL ANÁLISIS**

### Un cortocircuito en el relato libertario

Martín Rodríguez Yebra

-LA NACION-

a plaza de la educación colocó algobierno de Javier Milei ante ▲ la incomodidad de los fenómenos complejos. En la inmensidad de la manifestación se mezclaron políticos y estudiantes; sindicalistas rancios y profesores intachables; férreos kirchneristas y votantes libertarios. Un muestrario de clases sociales, simpatías y profesiones que conformó un universo anómalo para los parámetros del relato oficial, poblado de "enemigos del pueblo", de "castas", privilegios, violencia y "curros".

Una mezcla de prejuicio ideológico y superficialidad emocional impidió ver al Presidente la delicada fibra que tocaba al tratar a las universidades nacionales con las mismas herramientas narrativas que tan buenos resultados le dieron con la oposición política. La educación pública resiste todavía como un valor de cohesión en la sociedad argentina, capaz de resistir incluso el manoseo recurrente de los vendedores de consignas facilistas.

La potencia de la marcha sacudió a un gobierno en minoría legislatiridades son "la macro" y "la calle". En 24 horas pasó de una cadena nacional festiva sobre el superávit fiscal del primer trimestre a la amargura de la primera gran muestra de resistencia pública a su proyecto. Fue la primera protesta en estos cuatro meses y medio que no pudo capitalizar el Gobierno, hasta ahora siempre favorecido por el contraste con los convocantes.

Milei le aplicó al presupuesto de las universidades el turbo de la licuadora. Al rigor fiscalista le sumó una visión personal que irritó incluso a una parte de quienes lo eligieron con la ilusión de revertir el descalabro económico de la última gestión peronista. Repitió hasta el cansancio que la educación pública ha sido "un mecanismodelavadodecerebroque ha hecho mucho daño a la gente" y acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de funcionar como un centro de adoctrinamiento.

"Si van a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y preguntan quién es Ludwig von Mises les van a decir que es el 9 de Holanda. Y para otros es el mejor economista de todos los tiempos, con Murray Rothbard. Eso sí... Al barbudo alemán, al empobrecedor de Marx, sí lo conocen", dijo el mes pasado en el cierre de un foro empresarial.

La declaración despertó indignación en los claustros. Entre otras cosas, porque la UBA-donde se recibió su "ministro héroe" Luis Caputo-tiene desde 2016 un curso sobre la Escuela Austríaca en el que se estudia a Van Mises, Hayek y otros referentes profesionales de Milei. Van Mises, además, disertó en Económicas de la UBA en su visita al país de 1959, de la mano de Alberto Benegas Lynch (padre).

La educación no ha sido nunca un punto relevante en el discurso de Milei. En la campaña propuso "ir en el largo plazo a sistemas privados" en todos los niveles, pero dejó desinflar esa consigna a medida que avanzaba en la carrera hacia el poder. Al asumir, devaluó Educación a una secretaría del Ministerio de Capital Humano. El 1º de marzo, no incluyó siquiera una mención a la cuestión de la enseñanza cuando planteó los lineamientos del Pacto de Mayo con

el que se propone impulsar el desarrollo de la Argentina.

Su gobierno hace de la excepción, la regla. ¿Hay falencias en la sauditorías de los fondos universitarios? Sin dudas hay un déficit notorio de transparencia. ¿No es escandaloso que la Universidad de San Martín haya participado la década pasada de una maniobra para financiar una telenovela de Andrea del Boca que nunca se emitió? Evidentemente. ¿Son esas las pruebas irrefutables del "curro de la universidad pública" y la justificación para someterla a un ajuste del presupuesto sin precedente? Sería como cerrar la Policía Federal cada vez que se descubre a un comisario que ampara a delincuentes.

Al reclamo de los rectores, le devolvió una "guerra cultural". No intentó aún plantear una visión propia sobre el destino de la educación superior en la Argentina. Cuestionó que hubiera actividad política en los claustros como si no fuera el estado natural de las cosas en espacios concebidos para fomentar el pensamiento crítico.

El subsecretario de Políticas Univa que teje su poder con el hilo de la versitarias, Alejandro Álvarez, se hiopinión pública. Para Milei, las prio- zo cargo de recibir a las autoridades educativas para minimizar sus pedidos y advertirles que les iban a revisar las cuentas con detalle. Calentó de más un ambiente inflamable.

El conflicto se incubó durante días hasta que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, entró en alerta cuando constató que la marcha podía ser masiva. Esperaban 40.000 personas, pero la cifra conservadora de la Policía Federal señaló 150.000. Los organizadores amplían el número hasta 800.000. En cualquier caso, una multitud que pesa fuerte en términos políticos. Fuentes de la Casa Rosada ponían en la mira al subsecretario Álvarez: ¿será una nueva baja en un megaministerio diezmado por las renuncias?

### Protocolo

Hasta último momento, la esperanza libertaria consistía en que la movilización quedara monopolizada por la CGT, los movimientos piqueteros, las Madres de Plaza de Mayo, los exfuncionarios kirchneristas, Sergio Massa, Axel Kicillof, La Cámpora... El tuit de convocatoria que escribió Alberto Fernández desde Madrid había sido una brisa de alivio durante el fin de semana.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó con aplicar el protocolo antipiquetes que usó hasta ahora para mostrar quién manda en la calle cada vez que un grupo opositor desafió al Gobierno. Milei avaló desde su cuenta de Twitter decenas de mensajes ofensivos contra los manifestantes y con denuncias de los "curros de la universidad". Uno de los tuits que reprodujo, de la tuitera militante Lady Market, terminaba con la frase: "Este país está lleno de hijos de puta".

Alfinal, "eltren fantasma" se diluyóen una marea multicolor. El palco sobrevivió como la evidencia de que el acto se había pensado con el sesgo de una facción.

En la intimidad de la Casa Rosada se descartó por completo la pretensión de despejar las calles para que fluyera el tránsito en el corredor que une al Congreso con la Plaza de Mayo. El palco sobrevivió como la evidencia de que el acto se había pensado con el sesgo de una facción.

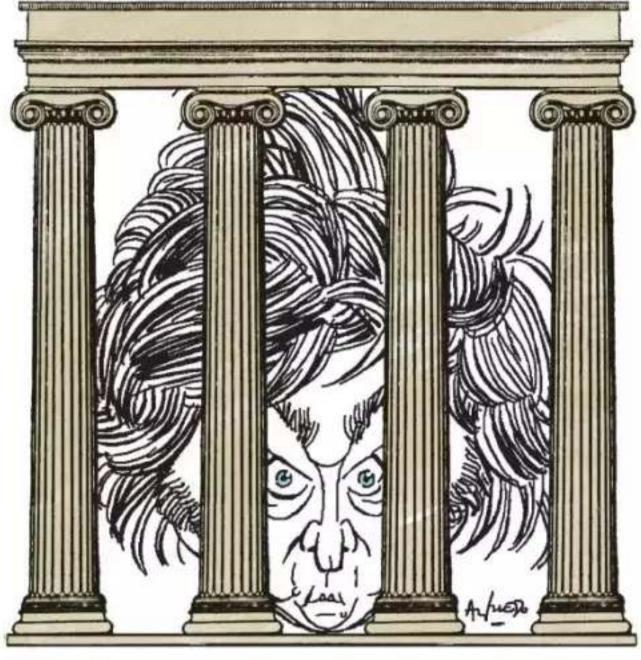

Javier Milei

El kirchnerismo fogoneó desde el principio y estuvo detrás de la movilización a cara descubierta. La consigna de la educación pública, sin embargo, desbordó el oportunismo de la oposición dura. La UCR exhibió el aparato universitario que cuida como su bastión más preciado. Marcharon el trotskismo, la Coalición Cívica y el exjefe porteño Horacio Rodríguez Larreta. Hubo hasta legisladores libertarios que adhirieron a la protesta.

Aunque tarde, el Gobierno resolvió separar las aguas. Milei bajó la orden de no atacar a los estudiantes. "No digo que no sea algo genuino de los alumnos, que están preocupados y son a quienes defendemos. Es genuino lo que hacen y los reclamos que puedan considerar, pero no consideramos genuino que desde un escritorio se incentive este tipo de cuestiones", dijo el vocero Manuel Adorni, al elegir rival.

Negó el desfinanciamiento de la educación superior que motorizó el reclamo. Enfatizó que el Gobierno ya había aumentado las partidas, en alusión a los giros que se aprobaron en los últimos días vinculados a los gastos operativos de las universidades. "La cuestión presupuestaria está saldada", afirmó, con la misma certeza con que el día anterior había dicho que "si el Presidente dijo que hay cinco perros son cinco perros y se terminó". El 90% del gasto de las universidades, sin embargo, corresponde a salarios de docentes y auxiliares, cuyas asignaciones no se han modificado desde la prórroga del presupuesto 2023.

La magnitud de la marcha pone a prueba el temple del Gobierno y el "mandamiento" que declaró Milei el lunes por cadena nacional: "No gastarás". Es una de muchas incógnitas. A saber: ¿nació en el calor de la plaza un nuevo polo político de resistencia al ajuste de Milei?, ¿impactará el éxito de la convocatoria en el ánimo de los diputados y senadores que se disponen a discutir otra vez la demorada "Ley de bases"?, ¿serán capaces el oficialismo, la oposición y las autoridades universitarias de darle un lugar a un debate sin reduccionismos sobre el futuro de la educación superior, en términos de calidad, financiamiento y transparencia?

Antes de saberlo queda por resolver otra intriga sobre el novedoso dispositivo de poder que gobierna la Argentina desde diciembre: cómo será Milei en los momentos de adversidad.

### SOLICITADA

### JUAN C.L. GODOY Y RIO URUGUAY SEGUROS .-

En forma personal, con motivo de la noticia publicada días pasados por un medio nacional cuyo titular alude a mi persona, debo hacer pública la falsedad de la información, que desmiento, rechazo, y condeno la artera operación de prensa que no tiene otra finalidad que ocultar de la agenda política de Entre Ríos los casos de corrupción que están siendo condenados por el más alto Tribunal de Justicia provincial, con la pretensión de igualar lo que no es igual.-

Como presidente del Consejo de Administración, y representante, de Río Uruguay Cooperativa de Seguros Ltda. (RUS), desmiento, rechazo y condeno la artera operación orquestada utilizando un medio de prensa cuyo propietario también lo es de una entidad aseguradora que compite en el mercado con RUS, para atacarla pretendiendo afectar la alta estima, reputación, confianza y prestigio con que cuenta en el público y en los operadores de mercado asegurador. No son ciertos los hechos que narra en la información, falsedad consecuencia del desconocimiento del régimen legal que regula las cooperativas aseguradoras. Por ello es una cuestión que está siendo analizada y debatida en instancia judicial.-

Se han enviado cartas documento intimando la retractación, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales correspondientes.-

Juan Carlos Lucio Godoy Presidente Consejo de Administración de Río Uruguay Cooperativa de Seguros LTDA 12 | POLÍTICA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Crisis por los fondos | EL IMPACTO EN EL INTERIOR

### Arancelar la universidad: el proyecto que podría reflotar el Gobierno

En una reciente reunión con los rectores. ya se habría deslizado la posibilidad de establecer que en el futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron

### Evangelina Himitian

LA NACION

El tema surgió hacia el final de la conferencia de prensa que dieron anteayer los rectores de las universidades públicas nacionales, para dar a conocer los alcances de la marcha de ayer. Se les preguntó sobre versiones surgidas en el entorno presidencial. El mensaje era un planteo que apuntaba básicamente a que las universidades, si son autárquicas y autónomas, "deberían autofinanciarse y ser aranceladas".

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, tomó la palabra, aunque no le dio crédito al planteo, que ya había sido parte de los argumentos que se impulsaron durante la campaña proselitista del presidente Javier Milei, aunque hasta ahora no se planteó concretamente esa propuesta. No obstante, con el correr de las horas, en el entorno presidencial se volvió a deslizar esa idea, pero como un proyecto a futuro.

En ese sentido, sostienen que mentó Soro. las universidades ya habrían deslizado la posibilidad de establecer que a futuro los egresados paguen por las carreras que cursaron. "Nos dijeron que es algo que está muy avanzado y el tema se va a hablar en el encuentro del 30 [de abril]", dijeron en relación con la reunión que se dará entre el Gobierno, representado por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el próximo martes.

En el Gobierno analizan como una posibilidad un modelo de financiamiento al estilo estadounidense, con aportes de exalumnos. Pero dicen saber que la idea de ira un esquema en el que la universidad termine siendo de algún modo arancelada no es para dar ahora, sino en algún tiempo todavía ya rediscutir la Constitución algo lejano, cuando muchas de las variables que hoy son negativas eventualmente mejoren.

### La palabra de los rectores

"Hay un artículo de nuestra Constitución nacional que habla sobre la gratuidad de las universidades, el 18, inciso 75. O sea que si uno quisiera cobrar, no digo que Lo complemento con el artículo no se pueda discutir, pero implicaría modificar la Constitución. Eso hasta ahora no está en consideración. Habría que modificar las leyes de la Constitución nacional", dijo Gelpi.

"Si tuviéramos aranceles, se perdería uno de los fuertes de nuestra querida universidad, y de nuestro país, que es el ascenso social, eso

que ha permitido que estudie a tanta gente que hijos de padres que no eran universitarios, de bajos recursos económicos, con pocos trabajos. Eso fue la superación que es parte de nuestra identidad nacional. El día que se arancele, eso se pierde. Sería un tremendo paso atrás para la Argentina", sumó el rector de la UBA.

El rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, en cambio, sí tomó el planteo como una posibilidad, según establece la ley, también en cuanto a su interpretación de qué busca el gobierno nacional con los recortes de fondos.

"Están buscando asfixiar a la universidad. Estoy convencido de que esta lucha no es presupuestaria, que es parte de la batalla cultural que quieren dar. Están buscando asfixiar a las universidades para que hagamos este planteo, de si tenemos que cobrar o no, y no lo van a lograr. Eso está solucionado, no se discute, la universidad es pública, es gratuita, es al servicio del pueblo, es la universidad pública argentina. No vamos a entrar en esa discusión", argu-

"Nuestras universidades son gratuitas, lo van a ser siempre, Y esa es una de las batallas que vamos a tener que dar día a día en esto que recién empieza, porque esto va a ser un proceso largo. La universidad pública es gratuita, no se discute", afirmó el responsable de la UTN.

"Estamos justamente en el aniversario de los 30 años de la autonomía universitaria, que tiene rango constitucional desde el año 1994. Justamente los constitucionalistas se reunieron en una universidad, la Universidad Nacional del Litoral, en 1994, donde en un rico debate establecieron el rango de autonomía universitaria para las universidades nacionales", manifestó Soro.

En ese sentido, añadió: "O sea, realmente empieza a moverse en terreno bastante peligroso el gobierno nacional. Me parece que es un problema", apuntó Víctor Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"No tiene sentido ese planteo. 58 de la ley de educación superior, que es el que garantiza esta gratuidad, y dice que justamente no pueden ser reemplazados los fondos, la obligación del Estado no puede ser reemplazada por otro tipo de fondos", agregó Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del CIN. •

### Un reclamo que se replicó en casi todo el país

Con banderas y consignas en favor de la educación pública, las marchas se sucedieron en el interior desde cerca del mediodía

Fotos Mario Sar, Marcelo Manera, Mauro V. Rizzi y Marcelo Aguilar



CÓRDOBA. Varios gremios acompañaron el reclamo universitario en esa capital provincial



ROSARIO. La concentración se desarrolló en la Plaza San Martín



MENDOZA. Marcha en el centro de la capital



MAR DEL PLATA. Masiva convocatoria

Carteles de todos los tamaños, pero con la misma consigna: defensa de la universidad pública. Esa fue la coincidencia en casi todo el país donde ayer por la tarde, en simultáneo con la Capital Federal, se sucedieron las marchas en reclamo de la educación superior y gratuita. En algunos casos, como sucedió en Rosario, luego de la manifestación varios colectivos con estudiantes y manifestantes de otros sectores viajaron hacia Buenos Aires para sumarse al tramo final de la amplia convocatoria en la Plaza de Mayo. En algunas ciudades del interior, como en Junín, en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), se reunieron docentes, estudiantes y otras agrupaciones. •

### Las universidades recibieron un 30% menos en el primer trimestre

Un informe señaló que, incluso con el aumento anunciado por el Gobierno, la inversión estatal corre por detrás de la inflación mensual

CÓRDOBA.- La Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo es la única de todas las públicas del país que en el primer trimestre de este año no recibió un solo peso de parte del gobierno nacional. En el mismo período de 2023 le habían girado \$94 millones, por lo que fue la que menos fondos recibió también durante la gestión de Alberto Fernández. En promedio, los fondos girados para gastos corrientes a las casas de altos estudios más grandes del país cayeron en términos reales entre 30% y 35% en el primer trimestre de este año en la comparación interanual.

Los datos surgen de un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuestoy Administración Financiera Pública (ASAP). Su vicepresidente, Guido Rangugni, indicó a LA NACION que el gasto salarial, que es el principal componente de las erogaciones de las universidades, crece por debajo de la inflación, a la vez que el presupuesto que tenían aprobado era igual que el del año pasado y aun con la mejora anunciada por el Gobierno corre por detrás del índice inflacionario.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el anuncio del Gobierno de aumentar un 70% las partidas de presupuesto de marzo y hacer lo mismo en mayo; además buscó deslegitimar la movilización convocada para este martes al plantear que "es algo incentivado por la política". En la protesta coincidirán sectores que están en diferentes veredas de la política, desde la Unión Cívica Radical (UCR) hasta el Partido Justicialista (PJ), pasando por la Coalición Cívica (CC), el Frente Renovador (FR) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). También la CGT, las dos vertientes de la CTA y grupos piqueteros que integran la UTEP.

En el primer trimestre del año, la Nación transfirió a las universidades para gastos corrientes la suma \$487.558 millones. Es un 32,5% menos en términos reales, según ASAP, en la comparación interanual. Para gastos de capital, los giros fueron cero frente a los \$5201 millones del mismo período en 2023.

Con \$85.955 millones, la UBA en-

TRANSFERENCIAS Y ALUMNOS

\$487.558

millones

Es el total girado por el Estado nacional a las universidades en el primer trimestre

2.162.947

Alumnos

Es el total de los estudiantes que cursaban en 2022 en todas las universidades nacionales públicas

cabeza el listado de los giros. El monto es un 36,3% menor en términos reales al recibido entre enero y marzo del año pasado. Le sigue la Universidad Tecnológica Nacional, con \$36.127 millones (-28,7% real en relación con 2023); La Plata, con \$35.050 millones (-29,4% real interanual), y la de Córdoba (UNC) con \$32.630 millones (-34% interanual real).

De los 2.162.947 estudiantes que en 2022 cursaban en universidades estatales, 410.938 lo hacían en estas cuatro universidades, que concentraron este año giros por \$189.762 millones, casi el 30% de los fondos transferidos en el primer trimestre.

El resto de las universidades se ubican varios escalones más abajo en términos de recursos: la de Rosario recibió \$25.308 millones (-29,3% con respecto al año pasado) y con la misma caída se encuentra la de Tucumán, que recibió \$22.741 millones. Para todo el resto, las transferencias quedaron debajo de los \$20.000 millones en los tres primeros meses del año.

Más allá del caso de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, envuelta en una disputa desde su creación, por sus currículas, cuerpo docente e instalaciones, los mayores recortes en los fondos que giró la Nación fueron para las instituciones "chicas". •

### "Es un ataque feroz a la formación de profesionales"

Lo planteó Juan Carlos Hallak, prestigioso profesor de la UBA, doctorado en Harvard, al justificar su postura de defensa de la educación superior pública

Alejandro Horvat

LA NACION

"Es un ataque feroz a la contribución que hacen las universidades públicas a la formación de profesionales en el país", advirtió ayer a LA NACION Juan Carlos Hallak, reconocido profesor titular de Economía Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), al referirse a su descontento por el modo en el que el Gobierno intenta desacreditar la educación pública.

Doctorado en Economía en Harvard, una de las universidades más prestigiosas de Estado Unidos y del mundo, Hallak participó ayer de la masiva marcha en defensa de la universidad pública. Unas horas antes, en la red social X, y luego al ser entrevistado por la nacion, planteó su descontento por "las Juan Carlos Hallak falsedades que buscan desacrediataque "feroz" a las universidades que solo logra "algún ahorro fiscal a costa de una gran disrupción en el aprendizaje".

"En un contexto en el que hay que equilibrar las cuentas fiscales, no me opondría a que el presupuesto de las universidades públicas baje (en términos reales) como en el resto del sector público. No marcharía en oposición a eso. Tampoco marcharía en oposición a la demanda de cambios. Seguro hay que introducir muchos, tanto económicos como académicos. Podría discutir arancelamientos. mayor transparencia o calidad académica. Escucharía, compararía estadísticas, argumentaría. Pero no estamos en ese mundo. La situación que plantea el Gobiernoy su entorno es otra muy distinta. Es un ataque feroz a la contribución que hacen las universidades públicasa la formación de profesionales en el país y una desconsideración inaudita del rol que juega esa formación en el crecimiento económico", argumentó en X.

El docente señaló a LA NACION que equilibrar las cuentas de la Argentina es un problema central, pero que ahí es donde debe aparecer la pericia del gobernante para ver cómo y dónde se ajusta.

"Se sometió el funcionamiento de las universidades a un gran estrés porque no se garantiza que haya lo mínimo indispensable para operar. A su vez, no hay previsi-

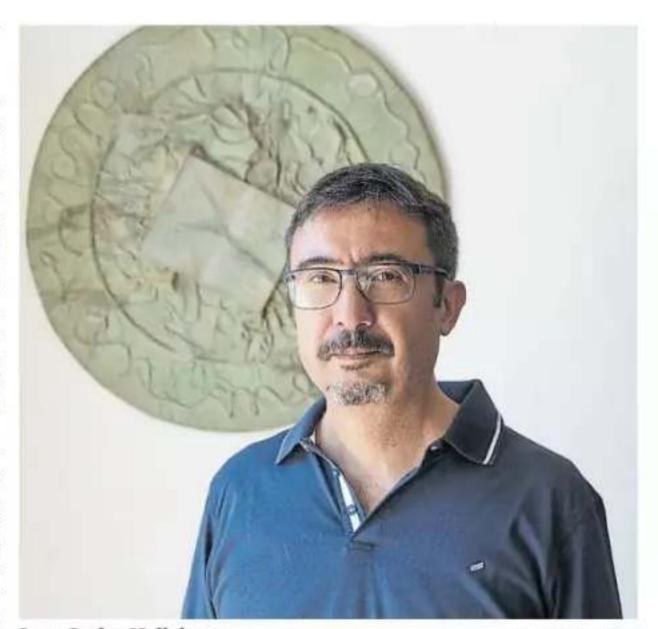

ALEJANDRO GUYOT

tar la educación pública" y por el bilídad. Una cosa es que te digan ayudantes lo hacen gratis", destaque el presupuesto va a caer un có Hallak. porcentaje determinado, y otra cosa es que te den dos pesos que te alcanzan solo para dos meses en un marco de ataque y presunción de que podría haber más recortes. Eso genera una incertidumbre innecesaria", argumentó.

"Hay opciones posibles de arancelamientos, se puede cobrar una tasa para recursantes o para instancias que generan gastos adicionales a la universidad. Estaría dispuesto a discutir opciones, pero basadas en datos e información", se lamentó.

### "Horarios estrafalarios"

Hallak resaltó el esfuerzo que realiza la gran mayoría de los estudiantes para poder asistir a la universidad para adquirir los conocimientos que les permitan desarrollar su vida personal y laboral. "Siempre escuché decir que la carrera más populosa (contador público) de la facultad en la que enseño e investigo era aquella que más permitía la movilidad social. No sé si es así, pero no me canso de sorprender de la cantidad de alumnos que toma cursos en horarios estrafalarios. Por ejemplo, de7a9, o de 21a23. Toda gente que, mientras trabaja, se rompe el lomo para estudiar, aprender, progresar. Es inspirador y eso hace crecer al país. Y ni hablar de los profesores, héroes, que dan clase a esa hora. Por poca plata, les aseguro. Los

El economista se preguntó si, con todos estos factores en cuenta, tiene algún sentido atacar y desacreditar a la universidad pública mediante la imprevisibilidad presupuestaria. "Como presidente buscaría que ser parte sea un orgullo. Por otro lado, me pregunto si es efectiva esta estrategia para lograr los cambios buscados. Y acá viene el segundo tema. El Gobierno no parece tener bien identificado lo que busca cambiar, y menos cómo hacerlo. La idea más clara que escuché fue la del Presidente acusando a la carrera en la que enseño (licenciatura en Economía) de adoctrinamiento. ¿Es esa acusación falsa lo que tiene para decir? ¿No tiene un diagnóstico mejor sobre loque habría que cambiar?", se preguntó Hallak.

A su vez, argumentó que el Gobierno no propone un marco adecuado para discutir, argumentar o buscar soluciones, ni muestra idoneidad para la tarea: "Principalmente propone el ataque y desprestigio generalizados. En mi opinión, la receta para que lo que tenga que cambiar no cambie. La estrategia del Gobierno termina siendo brutal y poco efectiva. Solo logra algún ahorro fiscal a costa de una gran disrupción en el aprendizaje y la investigación. Es algo muy importante para el país para dejar que se maneje con negligencia. Marcharé para expresar eso". •





Información para Socias/os

La Asamblea General Ordinaria fue convocada para mañana

25 de abril de 2024 a las 11 horas

Para participar de la misma, deberán inscribirse previamente desde las 10.30 hasta las 18 horas

14 | POLÍTICA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Crisis por los fondos | LOS NÚMEROS, BAJO LA LUPA

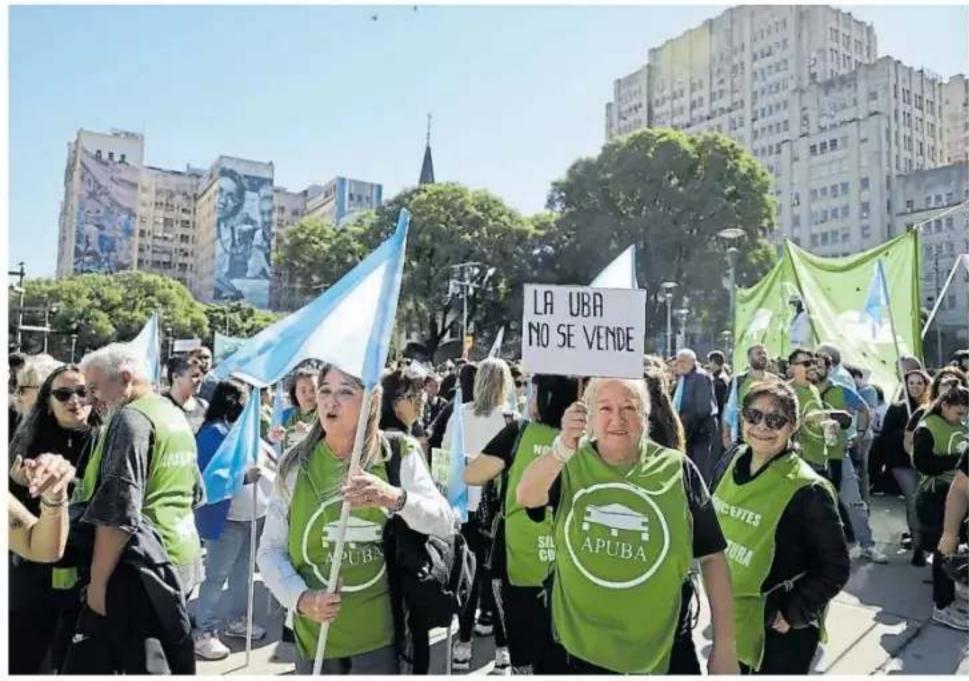

Apuba, el gremio del personal de la UBA, marchó en reclamo de presupuesto

SANTIAGO FILIPUZZI

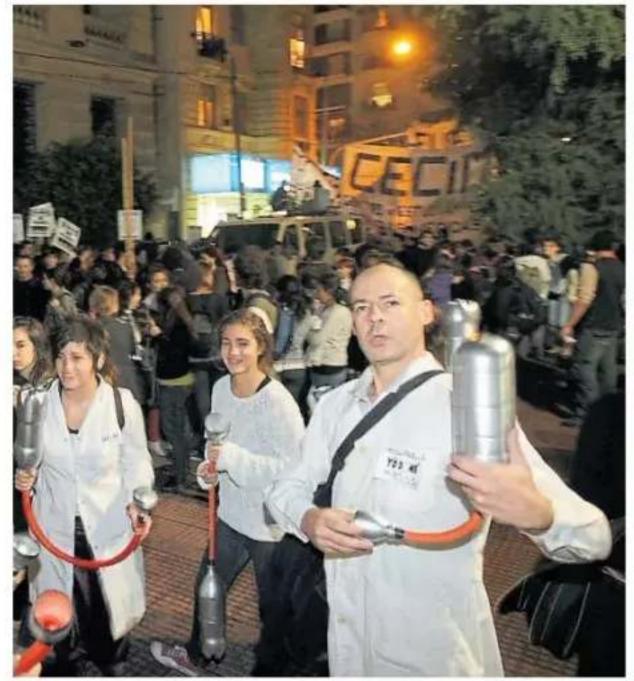

En 2001, desde Medicina protestaron con tubos de gas

ARCHIVO

# Auditorías internas y de la AGN detectaron falencias en las universidades

En las casas de estudios niegan la falta de controles que denuncia el Gobierno, pero los informes son parciales y referidos al pasado

#### Jaime Rosemberg y Camila Dolabjian LA NACION

En plena jornada de protesta universitaria, el gobierno de Javier Milei
reiteró, en voz baja, que las casas de
estudio públicas "son la casta" y que
carecen de controles, que prometieron intensificar. Fuentes de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la gestión de Alberto Fernández, y de facultades que dependen de
la UBA, sin embargo, desmintieron
alanacionesa carencia de controles,
con una salvedad: los estudios realizados por la AGN son referidos a un
pasado relativamente reciente en el
mejor de los casos.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) sí tiene la posibilidad de auditar la gestión en tiempo presente, aunque un dictamen de 2022 del exprocurador del Tesoro Carlos Zanníni le quitó la potestad de investigar las cuentas y movimientos de fondos de las universidades.

La última auditoría aprobada por la AGN data del año pasado, pero el período auditado es de 2018. Centrada en la Facultad de Psicología de la UBA, encontró irregularidades en el movimiento de fondos y cuentas bancarias. "Se detectaron diferencias (en los créditos y en los recursos) las cuales fueron puestas en conocimiento de la Unidad Académica para su conciliación y/o justificación, algunas de las cuales no fueron conciliadas", dice el informe de la AGN, firmado por su entonces presidente, el radical Jesús Rodríguez.

El informe también especifica que "la Facultad llevó adelante procesos de compras y contrataciones utilizando la modalidad de Contratación Directa por trámite simplificado" contra lo dispuesto por la normativa vigente. También detectó irregularidades en el seguimiento de obras y de becas otorgadas.

Otras universidades auditadas en los últimos años fueron las de Formosa y Tucumán, ambas ligadas al peronismo. La AGN aprobó el informe de Tucumán, pero cuestionó en Formosa que "el sistema de control interno no brinda una seguridad razonable en la información, la confiabilidad y validez de la información financiera y el cumplimiento de la normativa vigente".

En otros casos, los informes de la AGN y la Sigen derivaron en causas judiciales. De hecho, días atrás el exministro Julio De Vido fue procesado por un convenio multimillonario de 2011 con la Universidad de San Martín, para la creación del sistema de televisión digital, con un sobreprecio estimado en el 56%.

En el caso de la Universidad del Chaco Austral, una de las 17 creadas durante el kirchnerismo, y siempre ligada al exgobernador Jorge Capitanich, fue investigada por la Sigen y la AGN durante el gobierno de Mauricio Macri, por distintas irregularidades en la designación de directivos en 2017.

Más atrás, en 2014, La AGN emitió un lapidario informe que derivó en una causa judicial que involucró a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y la fundación que lleva el mismo nombre, en el fallido plan de viviendas Sueños Compartidos.

### Los análisis internos

Por fuera de los informes de la AGN y la Sigen, existen análisis internos de la UBA, que pueden considerarse parciales, pero que destacan debilidades en el funcionamiento y en el manejo de fondos.

No todas las facultades publican sus informes: en la pagina oficial de la UBA están cargados 226 links a documentos sobre distintas áreas dela UBA: 40 de ellos corresponden a 2023, 92 a 2022, 65 a 2021 y 28 a 2020. Solamente abren correctamente una veintena de ellos. El resto, dan "error 502", un problema de servidor. Por otra parte, una primera lectura de las conclusiones de los

auditores da cuenta de que quienes padecen las irregularidades son, especialmente, los estudiantes.

La auditoría 1383/202 hizo una revisión sobre el Rectorado y el Consejo Superior. En primer lugar, se destaca que la dependencia no cuenta con manuales de procedimientos para el circuito de recursos propios. En lo relativo a la gestión académica, alerta que los legajos de los alumnos que tramitan su título no cuentan con back up y que falta seguridad ante siniestros en los sectores de resguardo de los legajos de los graduados, entre otros ítems.

También señala irregularidades en las compras y contrataciones del Consejo Superior. Uno de los reclamos principales, de riesgo alto, es que no se encuentran debidamente justificados los gastos realizados por Fondos Rotatorios y Cajas Chicas, que se reintegran facturas en las que no se consignan el nombre y domicilio legal y que se aprobaron gastos que superaban el límite legal.

Las auditorías que están disponibles son, en general, las relativas a la Facultad de Derecho, de Psicología (sometida a análisis de la AGN), de Ciencias Exactas y Naturales, el Colegio Nacional, el Pellegrini, el CBC y los institutos de investigación.

En el análisis del Ciclo Básico Común se destaca que no cuenta con un informe técnico determinando la disponibilidad de fondos de las distintas fuentes y los plazos de disponibilidad de estos para determinar las inversiones a realizar para que no pierdan valor sus ingresos.

A su vez, se emitió una alerta por dos cuentas bancarias (N° 1727/89 y N° 1881/32) del Banco Nación que no cuentan con resolución que autorice suapertura ni los funcionarios habilitados para operar. El CBC explicó que no cuenta con la documentación correspondiente porque la misma estaba en el archivo de Ciudad Universitaria, que sufrió una inundación y "no se recuperó nada". •

### El antecedente de 2001. Cuando la universidad marchó antes de la crisis

Estudiantes y sindicatos salieron a la calle para resistir las medidas que había lanzado López Murphy

#### Mariano de Vedia LA NACION

La salida de las universidades a las calles para expresar su rechazo al ajuste presupuestario aplicado por el gobierno de Javier Milei tuvo un antecedente en marzo de 2001, cuando docentes y estudiantes resistieron el recorte de \$360 millones que implicaban las medidas del entonces ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien pagó los costos del ajuste con su renuncia.

Era el gobierno de Fernando de la Rúa, nueve meses antes del estallido de diciembre de 2001, y aún sobrevivía la convertibilidad. El plan de López Murphy, quien llevaba menos de dos semanas en el Palacio de Hacienda, contemplaba el ajuste de \$360 millones para el presupuesto de ese año y otro más pronunciado, de \$450 millones, para 2002, lo que provocó la reacción de universidades, organizaciones estudiantiles y sindicatos con marchas, cortes de calles, tomas de facultades y clases en la vía pública.

Más de veinte años después, en diciembre pasado, el propio López Murphy –hoy diputado nacionalaseguró que el ajuste propuesto en 2001 era "mucho menor" que el que ejecutó el presidente Javier Milei.

El mensaje en el que el fugaz ministro de Economía anticipó el recorte en el presupuesto universitario el viernes 16 de marzo de 2001 provocó casi en forma inmediata la renuncia de los ministros del Interior, Federico Storani, de larga militancia en el radicalismo y en el movimiento estudiantil, y de Educación, el médico Hugo Juri, muy vinculado con la Universidad Nacional de Córdoba, en medio de un clima en ebullición. "Toda mi vida defendí la educación pública. No puedo avalar este recorte. Es mi límitepolítico", ledijo Storania Dela Rúa, al fundamentar su decisión.

Storani pidió hablar a solas con el presidente, quien debió interrumpir una reunión en su despacho con miembros de su equipo: el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini y la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, para definir los decretos que iban a poner en marcha las medidas del plan de López Murphy.

Una masiva marcha, que se sumó a los cortes y tomas estudiantiles, reflejó el malestar de las universidades. Franja Morada dominaba el movimiento estudiantil, en cuya conducción había noveles dirigentes que con el tiempo cobraron relevancia. Pablo Javkin, hoy intendente de Rosario, había concluido su mandato como presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), donde fue reemplazado por Manuel Terrádez, también radical y de la Universidad Nacional de Rosario. Al año siguiente, en 2002, tomó la presidencia de la FUA Emiliano Yacobitti, hoyvicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA)y lugarteniente del presidente de la UCR, Martín Lousteau. El radicalOscarShuberoffatravesaba su cuarto mandato consecutivo como rector de la UBA.

El movimiento estudiantil había protagonizado en los años 90 un fuerte rechazo a las políticas educativas y económicas del gobierno de Carlos Menem y mostrado una particular inquina con la gestión de Domingo Cavallo, quien a la postre sucedería a López Murphy, tras la primera crisis de la administración de la Alianza.

Elgobierno de De la Rúa llegaba a esta crisis luego de algunos avances en materia educativa, al lograr diez días después de su asunción, en diciembre de 1999, el levantamiento de la carpa blanca instalada por los gremios docentes frente al Congreso, en reclamo de un mayor financiamiento para la educación.

Fruto del acuerdo que permitió el levantamiento de la carpa blanca surgió el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que la gestión de Milei interrumpió ahora, incrementando el malestar de la comunidad educativa.

POLÍTICA | 15 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### La Corte Suprema rechazó una demanda contra el decreto de Milei

**DESREGULACIÓN**. Era un pedido para que el tribunal le fijara al Congreso un plazo de 30 días para que se pronuncie sobre el DNU; por unanimidad, los jueces lo declararon "inadmisible"

#### Paz Rodríguez Niell

LA NACION

La Corte Suprema rechazó ayer una demanda que reclamaba que se intimara al Congreso a revisar el decreto de necesidad y urgencia 70/23 de Javier Milei y que se les fijara a los legisladores un plazo de 30 días hábiles para aprobarlo o dejarlo sin efecto.

El decreto fue el primer instrumento que lanzó el Gobierno para poner en marcha sus primeras medidas de desregulación de la economía.

Por unanimidad, el tribunal declaró "inadmisible" el planteo, un per saltum que había sido presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

La ley establece que mientras no lo rechacen las dos cámaras del Congreso, todo DNU conserva su validez.

Hasta ahora, el decreto de 366 artículos que firmó Milei diez días después de asumir fue rechazado por el Senado, pero Diputados nunca lo trató.

Entre otros argumentos, la Corte plen los requisitos que habilitan su intervención porque no hay un "caso concreto", "causa" o "controversia".

Lo mismo había sostenido la semana pasada, cuando rechazó otras dos demandas contra el DNU, una presentada directamente ante la Corte por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y otra promovida por el expresidente del Colegio de Abogados Jorge Rizzo, causa que había transitado todo el camino de las instancias judiciales desde la primera instancia.

Ni la semana pasada ni en el fallo de ayer la Corte Suprema resolvió el fondo del asunto planteado. La semana pasada no dijo si el DNU es o no constitucional. Y ayer no hizo mención a los tiempos del Congreso. Son, no obstante, fallos claramente favorables al Gobierno, que puede celebrar que la Corte ya hizo caer tres amenazas contra el decreto.

Gil Domínguez presentó su demanda hace dos meses en el fuero contencioso administrativo. Lo que promovía era una "proceso autosa-



Suprema dijo ayer que no se cum- Los jueces Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti

tisfactivo". En primera instancia su

por falta de "legitimación activa".

En lugar de seguir el camino ordinarioy apelar a la Cámara, el abogado optó por intentar un salto de instancia e ir directo a la Corte.

planteo fue rechazado, como ahora,

Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, el tribunal le contestó que la admisibilidad del recurso extraordinario "se encuentra subordinada a la existencia de un caso o controversia", que acá no existe, según la Corte, porque Gil Domínguez no explicó cómo la supuesta demora del Congreso lo afectaba de modo concreto y particularizado.

"La pretendida calidad de titular de una 'porción de la soberanía popular' resulta indistinguible de la condición de ciudadano a la que este tribunal ha desconocido invariablemente legitimación para demandar", sostiene el fallo de ayer.

"El objeto de la acción implica exigir el mero cumplimiento de la legalidad, sin que se explique cuál sería la afectación concreta y particularizada que tendría el apelante", agregó.

### La respuesta del abogado

En diálogo con la nacion, Gil Domínguez cuestionó el fallo: "La Corte Suprema de Justicia sigue restringiendo el acceso de las personas a la Justicia, aún cuando el objeto que se persigue es garantizar que se cumplan los procedimientos que prevé la Constitución Argentina para controlar los decretos de necesidad y urgencia. Yo no estoy pidiendo que la Corte se expida sobre la validez o invalidez del decreto, sino que la Justicia establezca que el Congreso se expida en un plazo razonable".

Gil Domínguez agregó: "En la reforma constitucional de 1994 se incorporó que el Poder Ejecutivo no puede dictar normas de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. ¿Para qué existe esa cláusula si ninguna persona ni ningún gobernador lo puede plantear? La Corte vuelve a una vieja doctrina y regresa al siglo XIX. Así, hace impracticable el control posterior de los decretos de necesidad y urgencia".

El abogado leyó el fallo en clave política: "Parece que el huracán Milei llegó a las costas de la Corte Suprema de Justicia".

El máximo tribunal sostuvo en cambio, en su sentencia, que lo resuelto respecto de la exigencia de un caso no es nada novedoso, sino que coincide con "la clara y constante jurisprudencia" de la Corte, y citó fallos anteriores en el mismo sentido.

La Corte ya no tiene pendientes planteos que puedan hacer caer todo el DNU, pero deberá resolver si mantiene la suspensión del capítulo laboral del decreto. La Justicia también dictó fallos contra la desregulación del precio de la yerba mate establecida en el DNU y contra la derogación de la ley de tierras, parte del decreto declarada inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata, que ya recibió un recurso extraordinario para que la Corte revierta lo resuelto. •

### Seguirá la causa contra Milani por su patrimonio

La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo de César Milani, quien seguirá siendo investigado por enriquecimiento ilícito. El exjefe del Ejército durante el último gobierno de Cristina Kirchner es señalado por la compra en 2010 de una casa en La Horqueta, San Isidro, que no habría podidojustificar, por \$1.500.000. Unos 375.000 dólares, según la cotización de entonces.

La investigación se inició tras un informe del programa Periodismo para todos, lo que derivó en denuncias presentadas por la Oficina Anticorrupción, Elisa Carrió, Gerardo Morales y Graciela Ocaña, entre otros.

En septiembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 7 absolvió al militar, contra el planteo de la fiscal Fabiana León, que había pedido que Milani fuera condenado a tres años de prisión en suspenso. El exjefe del Ejército dijo que había recibido un préstamo de un amigo, Eduardo Barreiro, pero la fiscalía sostenía que no tenía capacidad económica.

Dos jueces entendieron que había elementos de sospecha, pero decidieron absolver a Milani porque existían dudas sobre su culpabilidad. El tercer juez, Germán Castelli, dijo que Milani falseó en dos ocasiones el contenido de su declaración jurada para impedir el control del Estado sobre su patrimonio. Propició, en minoría, una condena a dos años de prisión en suspenso.

En agosto de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución de Milani y ordenó dictar una nueva resolución por entender que los jueces que conformaron la mayoría del tribunal oral valoraron de manera parcial la prueba y que, por ende, la absolución había sido arbitraria. Contra esa medida, la defensa presentó un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por la Cámara Federal de Casación Penal.

Finalmente, tras un recurso de queja, el caso llegó a la Corte, que con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimó el planteo por falta de sentencia definitiva. De esta manera, Milani seguirá siendo investigado.

### Revés para Cristina en una causa contra Eduardo Feinmann

La Corte rechazó revisar una demanda de la expresidenta contra el periodista; también hubo fallos adversos a Página 12 y Tomás Méndez

La Corte Suprema produjo aver cuatro fallos ligados a la libertad de expresión: anuló una decisión de Cámara en una demanda por daños y perjuicios de Cristina Kirchner contra el periodista Eduardo Feinmann; dejó firme una condena contra Página 12 por un artículo "lesivo contra el honor" de un abogado; declaró inadmisible un planteo del periodista Tomás Méndez contra una demanda de un empresario, y desestimó otro, presentado por un arquitecto que fue condenado a raíz de una carta de lectores que escribió en el Diario Norte, de Chaco.

El caso "Cristina Kirchner contra Feinmann" se remonta a 2016. cuando el periodista trató de "coimera" a la expresidenta al referirse a sus causas judiciales durante una

emisión del programa Animales sueltos. Cristina Kirchner reclamó un resarcimiento millonario.

En 2021, la demanda fue rechazada en primera instancia y confirmada por la Sala F de la Cámara Nacional en lo Civil, que distinguió entre los dichos de Feinmann aquellos referidos a hechos susceptibles de ser probados y sus opiniones. En ambos casos, de todos modos, señaló que fo de la libertad de expresión", celese produjeron en un contexto en el bró Feinmann en la red social X. que avanzaban investigaciones por corrupción y que la protección a la Página 12 y Tomás Méndez libertad de expresión prevalecía.

Contra esa decisión, la expresidenta interpuso un recurso extraordinario fundado en la existencia de arbitrariedad. La Cámara rechazó el planteo por la causal de arbitrariedad invocada, pero lo concedió

en los términos previstos en el artículo 14, inciso 2 de la ley 48.

Con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Magueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte señaló que la Cámara no fundamentó la concesión del recurso extraordinario, declaró la nulidad de la resolución y ordenó el dictado de una nueva decisión. "Gran triun-

El máximo tribunal desestimó un recurso y dejó firme una condena contra Editorial La Página SA, dueña del diario Página 12, y los periodistas Eduardo Tagliaferro (autor de la nota) y Ernesto Tiffenberg (editor responsable), quienes deberán pagar una indemnización por daño moral a raíz de un artículo considerado lesivo contra el honor del demandante, Jorge Hatrick.

La condena había sido dictada por la Sala K de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que sostuvo que la información del artículo "Un asesor con las manos manchadas" no solo resultaba inexacta, sino que era altamente injuriosa hacia Hatrick, que había demostrado un "temerario desinterés" acerca de la veracidad de lo informado. La Corte declaró inadmisible un planteo de los demandados y la sentencia quedó firme.

También por unanimidad, el máximo tribunal declaró inadmisible un planteo del periodista Tomás Méndez y los productores Miguel Ponce de León y Guillermo Bahr, condenados a indemnizar al empresario René Fritzler.

En una de las emisiones del programa ADN, del Canal 10 de Córdoba, Méndez se refirió a títulos de tierras "truchos" que habría adquirido el empresario en La Rinconada y generó sospechas sobre actividades de narcotráfico al mencionar la existencia de una pista de aterrizaje.

Finalmente, el máximo tribunal desestimó el planteo del arquitecto chaqueño Luis Galli, que fue condenado por insultar mediante la publicación de una carta de lectores, en 2014, a Ángel Enciso, quien era responsable de la División Bomberos de Chaco. La Corte desestimó el planteo de Galli por incumplir requisitos formales: la extensión del escrito y copias faltantes. •

### "Ley de bases": el oficialismo y la oposición estiran las negociaciones

**DIPUTADOS.** Postergaron para mañana la convocatoria al plenario de comisiones que debe dictaminar; cambios en Ganancias

Laura Serra

LA NACION

Mientras puertas afuera del Congreso una multitud desfilaba en defensa de la universidad pública, en el despacho de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, representantes de la Casa Rosada y de la oposición dialoguista mantenían ingentes negociaciones para acordar la letra fina de la nueva "Ley de bases" y del paquete fiscal impulsadas por el Gobierno. Si bien lograron acercar posiciones en torno a varios artículos se vislumbraban conflictivos, todavía no hay "fumata", por lo que el oficialismo decidió postergar hasta mañana la convocatoria a las comisiones para la firma de los dictámenes.

Aun así, el oficialismo mantiene el cronograma previsto de sesionar el 29 y 30 de este mes para darles media sanción a ambas iniciativas. "Si decidimos estirar un día más las negociaciones (por mañana), es para llegar al recinto con un acuerdo lo más logrado posible", indicó Menem durante un alto en las negociaciones, en las que participaron, en representación de la Casa Rosada, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo, María Irbazábal Murphy.

Si bien no lo admiten en voz alta, el mayor temor de los oficialistas es que se repita el fracaso de enero pasado, cuando, por falta de consenso, la "Ley de bases" original naufragó en plena discusión del articulado. Por esa razón, antes de convocar a las comisiones para dictaminar, habrá una nueva reunión entre oficialistas y opositores para sincerar cómo votará cada bloque los capítulos claves de ambos proyectos. Según adelantaron desde el radicalismo, el paquete fiscal está prácticamente acordado, pero aún hay diferencias en torno a la nueva versión de la "Ley de bases", puntualmente en el capítulo referido a la reforma laboral, los fondos fiduciarios y la eventual privatización del Banco Nación.

Sin margen político para un nuevo fracaso, el oficialismo accedió a varias concesiones. Una de ellas se refiere a la actualización de los pisos mínimos no imponibles y de las escalas del impuesto a las ganancias; el Gobierno pretendía que fue-

se anual, pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.

Otro tema no menos importante se refiere a la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la "Ley de bases". A instancias del radicalismo, el Gobierno aceptaría incorporar en su reemplazo una prestación previsional proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.

Asimismo, el Gobierno debió dar marcha atrás en la inclusión de un artículo que le otorgaba plenas facultades en materia de desregulación económica. Ese artículo le daba rienda suelta al Ejecutivo para disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

Algunos de los puntos sobre los que aún no hay consenso son los siguientes:

\*Fondos fiduciarios: la oposición insiste en dejar bien sentado que, en el caso de que el Ejecutivo dispusiera la eliminación de alguno de los fondos por una asignación específica de un impuesto coparticipable, esos recursos vuelvan a la masa que se reparte con las provincias.

\* Privatizaciones: sobre el Banco Nación, el oficialismo propone dos opciones. La incorporación de capital privado en la entidad bancaria debiendo mantener el Estado mantener el control (con la posesión de la acción de oro) o la participación mayoritaria en el capital social.

\* Reforma laboral: el oficialismo replicó en el proyecto el DNU 70/23, suspendido por la Justicia, aunque con algunas modificaciones. Por caso, reduce de 8 a 6 meses el período de prueba para los trabajadores con contrato por tiempo indeterminado y hace más restrictiva la posibilidad de que se les descuente a los empleados no afiliados la llamada "cuota sindical", que financia a los gremios.



El vicejefe de Gabinete, José Rolandi

#### ARCHIVO

### El Gobierno pidió la detención del ministro del Interior de Irán, implicado en el ataque a la AMIA

ATENTADO. La Cancillería y el Ministerio de Seguridad solicitaron a Pakistán y Sri Lanka la captura de Ahmad Vahidi, titular de Interior



Tras el atentado, Vahidi fue nombrado ministro de Defensa y de Interior de Irán

ARCHIVO

El gobierno argentino reclamó la detención internacional de los responsables del atentado a la AMIA. que hace casi 30 años provocó la muerte de 85 personas, "y continúan en sus puestos de poder con total impunidad".

El pedido recae sobre el ministro del Interior de la República Islámica de Irán, Ahmad Vahidi, requerido por la Justicia argentina "como uno de los responsables" del ataque ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina. "Este individuo actualmente integra una comitiva gubernamental que se encuentra en Pakistán y Sri Lanka en estos días", señala el comunicado de la dependencia que dirige Diana Mondino, quien hizo la petición, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En ese contexto, según señaló la Cancillería, la oficina central de Interpol, con sede en Lyon, emitió "una circular roja para su detención" a pedido de las autoridades argentinas. "Con motivo de su viaje, la Argentina ha solicitado a los gobiernos de Pakistán y Sri Lanka su detención de acuerdo con los mecanismos previstos".

En el mismo sentido, la Cancillería informóque, en paralelo a la tarea que está haciendo en conjunto con el Ministerio de Seguridad con la intervención de las embajadas de nuestro país en Pakistán y la India, la Oficina Central Nacional Buenos Aires (OCN) de Interpol de la Policía Federal Argentina pidióa su contraparte -OCN Islamabadventiva del causante con fines de extradición a la Argentina".

El pedido de la administración nacional se da 11 días después de que la Cámara Federal de Casación dio por probado que Irán estuvo detrás del atentado contra la sede de la AMIA, lo calificó de delito de lesa humanidad y pidió reformas legales para poder juzgar a los prófugos por el atentado "en ausencia". Así lo sostuvo en dos fallos divididos en los que dejó firme la absolución del exmecánico -hoy abogado- Carlos Telleldín por el ataque y redujo las penas de algunos de los acusados del encubrimiento que ejecutó durante la El pacto con Irán investigación.

Como informó LA NACION, los fallos fueron firmados por los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma, de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. La Cámara de Casación ratificó que los hechos que se probaron en relación con el atentado son constitutivos de graves violaciones de los

Personaje clave, Ahmad Vahidi fue ministro de Defensa del régimen iraní

El pedido argentino se fundamenta en las circulares rojas dictadas por Interpol

derechos humanos y, por lo tanto, imprescriptibles.

En su voto, el juez Mahiques dijo además que son necesarias reformas para poder realizar el "juicio en ausencia" de los prófugos por el atentado a la AMIA. Son siete libaneses e iraníes que tienen pedido de captura internacional de Interpol y que están protegidos en "que proceda a la detención pre- su país. Las leyes en la Argentina exigen que estén a derecho y nombren abogado para ser juzgados.

> Ahmad Vahidi es un militar iraní buscado por Interpol desde 2007, después de gestiones realizadas desde la Argentina para dar con los acusados iraníes por el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994.

Personaje cuestionado en la Ar-

gentina y en la región por sus vínculos con el ataque en el que murieron 85 personas, Vahidi siempre contó con el aval del régimen teocrático, que en 2022 lo nombró ministro del Interior.

Fue ministro de Defensa entre 2009 y 2013, durante la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, el mandatario que firmó el memorándum de entendimiento con el gobierno de Cristina Kirchner, quien a partir de ese pacto fue acusada de encubrir a los sospechosos del ataque a la AMIA.

En septiembre de 2009, la designación en el gobierno iraní fue repudiada por el Parlasur. "La decisión adoptada por el presidente iraní constituye una afrenta innombrable a las víctimas de la masacre y sus familias, y por eso merece el repudio de toda la comunidad de naciones democráticas", afirmóen aquel momento la asamblea parlamentaria del Mercosur, en un comunicado oficial.

En 2010, además, el gobierno de Barack Obama incluyó a Vahidi en su lista negra. "Estamos agregando a nuestra lista una serie de instituciones e individuos que están ayudando a Irán a financiar programas nucleares y de misiles y a evadir las sanciones internacionales", dijo el entonces secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Al año siguiente, también vivió un momento tenso en la región, cuando fue expulsado de Bolivia.

En 1994, cuando ocurrió el atentado contra la AMIA, Vahidi era el jefe de una unidad de elite de la guardia revolucionaria iraní: las fuerzas Al Quds, responsables de las operaciones militares del gobierno de Teherán en el extranjero y de numerosos atentados terroristas en diferentes partes del mundo. Con rango de general, tuvo durante más de una década un rol preponderante en el ejército.

POLÍTICA | 17 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Nuevas salidas de funcionarios sacuden el ministerio de Pettovello

CAPITAL HUMANO. Eran colaboradores directos de la ministra y de los pocos que tenían cargos oficializados en la planta oficial

### Federico González del Solar

LA NACION

Dos nuevas salidas hacen tambalear la estructura del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.

Gerardo Marcelo Hita presentó su renuncia a la dirección del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

A su vez, Maximiliano Keczeli dejó el área de Legales del Ministerio por pedido de Pettovello, la titular de la megacartera.

Eran dos de los pocos funcionarios con cargos oficializados.

"Están en el marco de las 13 personas desplazadas el jueves pasado", le confiaron a LA NACION desde el ministerio. Los casos de Hita y Keczeli se suman a otras salidas del ministerio, que no logra estabilizar su planta de funcionarios desde el inicio de la gestión.

El ingeniero Keczeli ocupó tres lugares en el armado libertario en estos cinco meses de gestión.

frente del Consejo de Políticas Sociales-el cargo del que fue desplazado Hita- y, apenas nueve días después de aquel nombramiento, pasó a la Secretaría de Coordinación Legal, también bajo la órbita de Pettovello.

Luego, a mediados de febrero, sin despegarse de la secretaría, fue nombrado interventor interino del Incaa. Su salida podría empoderar a la segunda en el área, Leila Gianni, el brazo ejecutor de buena parte de las auditorías que activó el ministerio contra la anterior administración.

"Renunció porque estaba desbordado de trabajo y vuelve a la actividad privada", relativizaron en el ministerio.

Por su parte, Hita fue designado el 23 de enero como presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales en reemplazo de Keczeli. LA NACION Intentó comunicarse con ambos funcionarios, sin éxito.

Las renuncias se suman a una larga lista de bajas dentro del Mi-



Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano

ARCHIVO

El 5 de enero fue designado al nisterio en estos cinco meses de Interior. Agustín Sánchez Orondo, gestión.

> El aumento en los sueldos de los funcionarios de primera línea, dado a conocer por la diputada Victoria Tolosa Paz el 9 de marzo, derivó en la salida del secretario de Trabajo, Omar Yasin, un abogado laboralista vinculado a Pro, a quien el presidente Javier Milei responsabilizó por la maniobra.

> Un escalón más abajo, dentro de Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaría que conduce Pablo de la Torre, hubo otros tres portazos.

> En medio de la disputa con las organizaciones sociales por la entrega de mercadería para los comedores comunitarios, Pablo Rodrigué, responsable del área, dejó su cargo por diferencias con la cúpula. Con él se fue parte de su equipo.

> A las dos semanas, Rodrigo Aybar, al frente de Economía Social, el área que heredó el manejo del Potenciar Trabajo -hoy dividido en dos nuevos programas-, emigró a la Subsecretaría de Vivienda, dentro del Ministerio del

quien ofició informalmente como director administrativo, se apartó también de sus funciones.

Ninguno de ellos llegó a ser nombrado oficialmente.

Hace un mes, alegando "irregularidades en su gestión", Pettovello también le pidió la renuncia a Marcelo Basilotta, director ejecutivo de la Casa Patria Grande Néstor Kirchner.

"Con Sandra nos une una amistad de años, nos criamos juntos prácticamente y ella es casi de mi familia porque es la sobrina de mi cuñada", dijo Basilotta al sumarse al armado libertario.

Al comienzo de la gestión, el diputado bonaerense Fabián Perechodnik fue el elegido para ocupar la jefatura de Gabinete del ministerio, pero duró apenas una semana y tampoco llegó a ser oficializado en el cargo.

El ministerio abarca una amplia cantidad de áreas, en su mayoría cruzadas por fuertes presiones, en las que se destacan Trabajo y Desarrollo Social. •

### Un grupo mapuche se resiste a desalojar un camping en Neuquén

**USURPACIÓN**. Intentan recusar a un juez para revertir el fallo que los obligaba a dejar el predio

#### Paz García Pastormerlo

PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.-Luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén determinó que la comunidad mapuche Paichil Antriao debe restituir a la municipalidad de Villa La Angostura un camping que ocupaba ilegalmente sobre la costa del lago Correntoso, la comunidad recusó a uno de los jueces en un intento de frenar el desalojo.

El pasado 11 de abril, los jueces Roberto Busamia y Evaldo Moya condenaron a la comunidad mapuche a restituir la posesión del lote sobre el lago Correntoso.

Desde 2013, el grupo enfrenta diversas causas civiles y penales en las que se lo acusa de usurpación.

De acuerdo con el municipio, el lugar en el que ahora funciona un camping pertenecía a José Victoriano Antriao,

Los magistrados apoyaron la acción reivindicatoria promovida por la Municipalidad de Villa La Angostura por el inmueble de nomenclatura catastral 16-20-53-3671, contra Hugo Montes, Sofia Antriao, Ernesto Antriao, Patricia Gutiérrez y "contra toda persona queocupey/oinvoquey/opretenda tener derechos sobre el inmueble".

El municipio neuquino y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Neuquén habían impugnado una resolución dictada en abril de 2021 por la Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones.

Aquel fallo suspendió el proceso judicial hasta que se conocieran los resultados del relevamiento previsto en la ley 26.160 respecto de la comunidad Paichil Antriao y su relación con el predio en disputa.

El apoderado de la comunidad mapuche, Luis Virgilio Sánchez, recusó ayer al juez Busamia en los términos del artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por considerar que expresó su opinión sobre la causa en los medios de comunicación antes del fallo.

El abogado de la comunidad mapuche afirmó que si bien los vocales del tribunal ya dictaron sentencia, "la misma no está firme y el estadio procesal de intervención de ese TSJ no está concluido, toda vez que aún deben juzgar la procedencia o admisibilidad del recurso extraordinario federal". Sánchez presentará hoy ese recurso extraordinario contra el fallo del 11 de abril pasado.

Luego de eso, los jueces debe-

rán pronunciarse sobre su admisibilidad.

"Los jueces hablan por sus sentencias y no a través de sus opiniones en los medios de comunicación", argumentó el abogado de los mapuches.

Tras aludir a las declaraciones del juez, el representante añadió: "El periodista le pregunta puntualmente sobre la etapa recursiva extraordinaria, sobre la cual deberá pronunciarse al momento en que esta parte interponga el recurso, y tampoco se advierte que el vocal recusado se haya inhibido de opinar sobre ese estadio procesal puntual. Más grave aún, escuchando su declaración, se puede inferir que va a declarar inadmisible el recurso, aun cuando esta parte ni siquiera lo ha presentado".

Sánchez también subrayó que la admisibilidad del recurso extraordinario federal "tiene efectos jurídicos importantes para la comunidad, por cuanto suspende los efectos de la sentencia hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

El defensor agregó que un día después del fallo del tribunal, la provincia de Neuquén comunicó formalmente a la comunidad mapuche Paichil Antriao sobre la finalización del relevamiento territorial ordenado por la ley 26.160, que confirmó la preexistencia de la comunidad en el lugar en cuestión y la posesión ancestral.

"El relevamiento territorial y las tareas de campo realizadas en el inmueble en litigio resultan medulares en el análisis de la concesión del recurso extraordinario federal, por cuanto la responsabilidad del Estado nacional en torno al cumplimiento de estos procedimientos constituyen cuestión federal suficiente", dijo Sánchez.

Sancionada en 2006, la ley 26.160 de emergencia territorial suspendió los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas y estableció la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comuni-

A partir de ahora, la comunidad mapuche espera que se dé tratamiento a la recusación de Busamia o que el juez cuestionado se excuse.

Asimismo, como la sentencia del tribunal no está firme, el desalojo queda momentáneamente en suspenso. •



La dirigencia de la Confederación General del Trabajo (CGT) salió a criticar lo anunciado el lunes por el presidente Javier Milei en cadena nacional. "Anuncia la vuelta del superávit fiscal y comercial con acumulación de reservas. Habla de supuestos 'superávits gemelos' cuando, analizando los datos completos, debiéramos hablar de 'deudas gemelas'", apuntó la entidad sindical.

Desde la entidad dieron su opinión sobre los "mecanismos ocultos", según dijeron, con los que el Gobierno habría llegado al superávit fiscal.

y los jubilados: sus haberes cayeron un 40% en términos reales en los últimos 12 meses, ubicándose entre los registros históricamente

más bajos, peores que los del año 2001", comenzó su listado la organización sindical.

La CGT criticó la cadena de Milei

Asimismo, indicó que el Estado logró ese resultado tras detener las transferencias a las provincias, "un recorte del 62% ajustado por inflación, afectando servicios esenciales, como educación y seguridad social". "Desfinanciando también los pagos a jubilados provinciales y los sueldos a docentes, entre otras funciones esenciales", sumó el texto compartido en redes sociales.

Para los dirigentes, el Gobierno incurre en deudas con empresas de energía y gas porque "el Tesoro "Licuándoles los ingresos a las no cumple con los contratos y puede romper esa cadena de pagos". "Acumula una deuda del orden de los US\$2200 millones", estimó la CGT, y advirtió que si la situación

no se regularizara, "las empresas privadas podrían entrar en problemas financieros graves colocando en riesgo el normal abastecimiento de electricidad".

También expresó sus diferencias el expresidente del Banco Central Adolfo Prat-Gay. "La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin", escribió en su cuenta de X.

En la vereda opuesta, uno de los que celebraron la cadena nacional fue el diputado Hernán Lombardi, quien expresó: "Muy claro el discurso del Presidente. Un diagnóstico certero y muy focalizado de los problemas y desafíos reales de la Argentina. Explicó a los argentinos el sentido del esfuerzo que se está haciendo. Sin vueltas y sin atajos".



La comunidad Paichil Antriao ocupó el lugar en disputa

DOL AR

### **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| DOLAR     |           |                    |          |          |                                        |
|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------|
| Minorista | \$915,40  | ▼ (ANT:\$915,79)   | Euro     | \$934,18 | ▲(ANT: \$929,29)                       |
| CCL       | \$1051,95 | ▼(ANT: \$1058,29)  | Real     | \$170,33 | ▲(ANT: \$168,50)                       |
| Mayorista | \$872,50  | ▲ (ANT: \$872,00)  | Reservas |          | ▼ (ANT: 29.906)<br>en millones de US\$ |
| Paralelo  | \$1030,00 | ▼(ANT: \$1035,00)  |          |          |                                        |
| Turista   | \$1427,20 | = (ANT: \$1427,20) |          |          |                                        |
|           |           |                    |          |          |                                        |

# La economía volvió a caer en febrero, pero a un ritmo menor que en meses previos

ACTIVIDAD. La retracción interanual fue de 3,2%, mientras que en el mes fue de 0,2%; en ambos casos se ve que la baja se desacelera; economistas creen que en abril se llegaría a un piso

#### Carlos Manzoni

LA NACION

Como con la inflación, la palabra clave para la actividad económica en la era Milei es "desaceleración", pero no de su aumento, como en el caso de los precios, sino de su descenso. Es que en febrero, la economía volvió a caer, pero a un ritmo menor que el que había exhibido en los dos meses anteriores. Lo hizo al 3,2% en la medición interanual y al 0,2% con relación a enero.

En la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en su habitual informe sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), se puede ver que en términos interanuales la economía cayó 4,5% en diciembre, 4% en enero y, como se dijo,3,2% enfebrero; mientras que en la comparación intermensual desestacionalizada esas cifras fueron 2,8%, 0,8% y 0,2%, respectivamente.

La economista María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, destacó que los números de febrero indican que obviamente sigue cayendo el PBI, pero con un freno muy fuerte en el ritmo de caída. "Sin duda es un noticia positiva, teniendo en cuenta que se estimaba que febrero iba a dar peor y que la construcción viene cayendo fuerte. Pero pudo haber ayudado que la industria no cayó tanto en términos desestacionalizados y que sectores como la minería o el agro muestran una buena performance", explicó.

Castiglioni señaló además que, al analizar por rubros, lo que se ve es que hay un comportamiento heterogéneo, porque construcción y algunos sectores de la industria están mal, pero otros rubros muestran números positivos. "Por lo tanto, la recuperación también será heterogénea. Veremos si esto sigue y si en algún momento la actividad empieza a dar cifras positivas, que es un poco lo que vamos a transitar en los próximos meses, como resultado de sectores que crecen y otros que todavía caen", opinó la economista.

El informe del Indec pone en evidencia estos contrastes. Allí se lee que, con relación a igual mes de 2023, siete sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que se destacan pesca (+31,6% ia) y explotación de minas y canteras (11,7% ia). El sector explotación de minas y canteras (+11,7% ia) fue, a su vez, el de mayor incidencia positiva en la variación interanual, seguido por agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+5,5% ia).



La construcción es uno de los sectores más golpeados por la recesión

ARCHIVO

#### LAS VARIABLES CLAVES DEL ÍNDICE

### Freno del ritmo

En términos intermensuales, el EMAE cayó 2,8% en diciembre, 0,8% en enero y 0,2% en febrero, y en la medición interanual esas cifras fueron 4,5%, 4% y 3,2%, respectivamente.

### Sector en alza

El sector explotación de minas y canteras tuvo un crecimiento de 11,7% interanual en el segundo mes del año y fue el de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE.

### Números en rojo

Ocho sectores registraron caídas en la medición interanual, entre los que se destacan construcción (-19,1%) e intermediación financiera (-12,1%).

### Un rebote esperado

El sector agropecuario creció 5,5%, gracias al rebote por una campaña que recupera frente a la sequía de 2023, aunque lejos de las expectativas iniciales. Pero, por otra parte, el organismo también especifica que ocho sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan construcción (-19,1% ia) e intermediación financiera (-12,1% ia). Junto con industria manufacturera (-8,4% ia) y comercio mayorista, minorista y reparaciones (-5,5% ia) aportan 3,1 puntos porcentuales a la caída interanual del EMAE.

En ese mismo sentido, el tercer informe mensual de actividad industrial del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), refleja la preocupación del sector por una caída interanual de 6,8% en su actividad. Sin embargo, en la medición mensual desestacionalizada se observa una suba de 0,7%.

El economista Emilio Prado, de la Fundación Libertad y Progreso también respaldó como una señal alentadora la desaceleración del ritmo decaída. "Una relativa buena noticia es que la magnitud de la caída se moderó con relación a enero. Esto nos indica que el piso de la contracción está cerca y posiblemente lo encontremos en abril", proyectó.

En ese sentido, según Prado, se puede esperar otra caída en marzo a partir de los datos provistos por algunos sectores, como el Índice Construya (-11,2% mensual) y la producción automotriz (-29,4% ia), al igual que la contracción real en la recaudación del IVA DGI del 18%, indicio de una nueva caída en el consumo. Tal como apuntó Prado, no hay que soslayar que se trata de la cuarta caída consecutiva del EMAE; sin embargo, como también indicó el economista, se debe rescatar que los sectores vinculados a las exportaciones siguieron al alza, como la minería (+11,7%ia) y agricultura, ganadería y pesca (+5,5%), y lograron contrarrestar parte de la retracción.

Al analizar las principales variables que confluyeron en el dato general del EMAE, Natacha Izquierdo, responsable de práctica sectorial de la consultora Abeceb, dijo que "las principales caídas están relacionadas con la menor actividad en la construcción, debido a la parálisis de la obra pública como resultado de su menor financiamiento, que derivó en una pérdida de más de 55.000 puestos de trabajo respecto de los niveles máximos alcanzados en 2023".

Izquierdo destacó, además, que la caída del salario real y el ingreso disponible impactó significativamente en la actividad comercial (5,5,%), que además se acompaña por un cambio en los patrones de conducta de los consumidores, en donde se observa una reasignación de prioridades y un direccionamien-

to hacia segundas y terceras marcas.

De la misma manera, la economista de Abeceb comentó que el principal driver de la caída de la producción de manufacturas es la contracción del mercado interno. "La industria automotriz cae por baja demanda en mercado interno en un contexto de menores ingresos y consumidores que no validan el nuevo nivel de precios. De todos modos, la producción cae menos que las ventas, gracias a las exportaciones a Brasil. También hay menor producción de electrodomésticos, por caída de demanda, falta de insumos y sobrestock en los canales", detalló.

Como parte de la heterogeneidad de la que se habló anteriormente, Izquierdo subrayó que se registra un crecimiento en la explotación de minas y canteras (11,7%), resultado de la dinámica de Vaca Muerta, y explotaciones mineras de litio, oro y plata. "A su vez, en el sector agropecuario (5,5%), hubo un rebote debido a una campaña que, aún lejos de las expectativas iniciales, recupera frente a la de 2023, que se vio afectada por la sequía", concluyó la economista.

Con vistas a lo que viene, el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, afirmó que los datos preliminares sobre marzo no son muy buenos, pero estos no cubren, por ahora, todo el PBI. "Ahí lo que se ve es que la industria automotriz, construcción y acero muestran una aceleración de la caída. Pero en sentido contrario, la minería va a seguir bien, y el agro se va activando con una cosecha mejor que la del año pasado", analizó.

En la estimación de Caamaño, marzo podría seguir dando un EMAE negativo. "No necesariamente tiene que dar neutro o positivo. El -0,2% de febrero es provisorio, porque los coeficientes estacionales estánajustando todo el tiempo y puede variar, tanto para arriba como para abajo", agregó el especialista.

### Voces sectoriales

En tanto, algunos reportes sectoriales refuerzan que en marzo todavía podrían verse caídas en ciertos rubros, sobre todos aquellos más relacionados con el consumo interno. Uno de esos casos es el de la Cámara Argentina del Acero, que indicó que en el tercer mes del año la producción de acero crudo tuvo una caída del 41,5% interanual y del 4% con respecto a febrero; mientras que la de laminados tuvo una caída del 47% interanual y un incremento del 12,6% respecto del mes anterior. "Los 6 días de paro realizados por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), junto con la caída de la demanda por parte de la cadena de valor industrialy de la construcción, impactaron fuertemente en la producción siderúrgica", agregó la entidad.

También la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) sumó su preocupación por lo ocurrido en marzo y mencionó que su Indicador de Consumo (IC) mostró un retroceso de 3,8% en la comparación interanual. Sin embargo, el dato mensual desestacionalizado no fue tan negativo, ya que arrojó un incremento de 0,8%. "Esto se da en un escenario económico donde la inflación se está desacelerando y está cerca de dejar atrás las variaciones mensuales de dos dígitos", se destacó desde esta entidad. •

LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Cuando el ajuste aprieta, el manual ortodoxo ya no alcanza

EL ESCENARIO
José Luis Brea
LA NACION

a bomba se fue armando a lo largo del verano, pero nadie intentó evitar que estallara. Relativizar el impacto que tendrían en la opinión pública los fuertes aumentos en las cuotas de las prepagas, habilitados mediante el DNU 70 de desregulación que en diciembre puso fin a los controles estatales, fue un error de cálculo que obligó al Gobierno a la sobreactuación de estos días. Pero dificilmente el conflicto haya tomado a los funcionarios por sorpresa.

Ya en febrero, en la primera audiencia que un grupo de asociaciones de defensa del consumidor mantuvo en la Secretaría de Comercio, el encarecimiento de la medicina privada había monopolizado la conversación. En aquel momento, el Gobierno prometió que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) se encargaría del tema en cuanto estuviera conformada. El organismo -al igual que otras áreas del Estado-aún no había terminado de completar a sus integrantes. Ya había llegado allí la denuncia de la Coalición Cívica por una posible cartelización de las prepagas que recién fue abordada dos meses más tarde.

Según fuentes privadas, luego del decreto 70 hubo una reunión con algunas prepagas en la que el Gobierno bajó un mensaje: "libertad total; ya nadie les va a decir qué tienen que hacer". Afirman que, a cambio, se convino de palabra "salir de la jaula" con un esquema progresivo, en el que las empresas no pretendieran recuperar de golpe los años de rentabilidad perdida. Consistiría en un 40% de aumento inicial para luego ir subiendo mensualmente dos o tres puntos por encima del IPC. El dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, elegido por el Gobierno como enemigo, lo contó con naturalidad en una entrevista televisiva a fines del año pasado; fue el origen de la denuncia de la Coalición Cívica. Así, el propio Gobierno habría permitido la cartelización, aunque ahora lo niegue y esté dispuesto a investigarlaya, eventualmente, castigarla a partir de la letra que le dio un partido "socialdemócrata" con el que hasta ahora planteaba "trazar una línea" para diferenciarse.

Se sabe que en salud hay una demanda inelástica por parte de los adultos mayores, en un contexto de caída fuerte de ingresos y jubilaciones, y que el sistema atraviesa una crisis en la que los copagos de facto y la huida de médicos de las cartillas son moneda corriente. La tormenta se seguía formando, pero en ese momento en el Gobierno compartían el análisis de Belocopitt: no era un problema universal, ya que solo el 15% de la población tiene prepaga.

El hecho de que fuera una situación aparentemente acotada no facilitó su resolución. "De los 6,5 millones de afiliados a las prepagas, 4,5 millones las tienen a través de acuerdos corporativos y el restante millón y medio las paga directamente. De ellos, 500.000 personas siguieron pagando aunque aumentaran las cuotas y 300.000 se arreglaron bajando a un plan más barato. Tenías que resolverles el problema a unas 700.000 personas, básicamente jubilados", razonan en el sector. Demasiado bisturí para el gobierno de la motosierra. que obligó a retrotraer precios y a un recálculo de cuotas en forma general, una medida que traerá algo



Santiago Caputo, Gerardo Werthein y Javier Milei

ARCHIVO/AP

de alivio, pero no soluciona el problema de fondo.

La aritmética de la política y de las encuestas es distinta. Enfocado en mostrar que las cuentas fiscales cierran para que no sea necesario emitir y eso le saque combustible a la inflación, la mayor demanda hoy de la sociedad, el Gobierno está decidido a archivar la receta liberal. ¿Cómo tolerar aumentos incesantes en un contexto en el que se busca contener los crecientes reclamos salariales en las paritarias o el pedido de mayor asignación presupuestaria en otro sector sensible como la educación pública? "Es la historia del bombero pirómano: provocan el incendio y luego se visten de bombero y lo apagan", dice el exdirectivo de una prepaga. La lista de tropiezos es larga: "Ley de bases", registros automotores, aumento de las dietas en el Congreso. Ante la falta de soluciones, se buscan enemigos. Gestionar es exponer.

En el sector de la salud ven detrás del giro a Caputo, pero no al ministro de Economía, Luis, sino a su sobrino Santiago, el spin doctor estrella del Gobierno. Creen que su influencia es tan decisiva que hasta le atribuyen haber escrito personalmente el posteo de "Toto" en X en el que dijo que las prepagas le declararon la guerra a la clase media. "Es una frase demoledora, que nos pega en la línea de flotación", reconocen. Difícil de comprobar. En todo caso, secreto de familia.

### Quién mira la micro

El caso de las prepagas expone al Gobierno a la crítica más común de una parte del empresariado, que es que el gobierno libertario no se ocupa de la micro, que tiene el foco puesto en la macro, sobre todo en las variables financieras y en el ajuste fiscal, y por eso comete estos errores.

"Hay una mirada pro sector privado, pero no integral, transversal. Caputo tiene un enfoque macroy el resto trata de acomodarse; hay que mejorar la gestión", sentencia un hombre de la industria que suele tener trato con los funcionarios. La preocupación en el mundo de la producción es que no haya una reacción a tiempo para revertir la recesión. "El consumo no repunta, la inversión, si es que se da, tarda en rendir frutos. No hay obra pública. No se ve cuál será el motor de la recuperación", agrega, y enumera las fuertes caídas que se están verificando en varios rubros. En algunos hay bajas de ventas de entre 30% y 40%, como en textil, electro, metalmecánica, línea blanca y construcción. "La situación está afectando especialmente a las pymes; hay que ver si esto es políticamente sostenible", lamenta la fuente.

En el Gobierno dicen que están trabajando en silencio en despejar trabas burocráticas y simplificando impuestos para ayudar a las empresas. Entienden que, con la baja de la inflación y la mayor estabilidad, la recuperación llegará inexorablemente.

Hay contactos con la Unión Industrial Argentina (UIA), aunque por ahora muy incipientes, con una idea embrionaria de un programa que contemple ayuda crediticia e incentivos tributarios para la inversión. En el sector privado miran de reojo el plan Nueva Industria Brasil, un paquete de créditos por US\$61.000 millones en tresaños que pusoen marcha Lula da Silva en enero. Pero es otro mundo. Está en las antípodas del paradigma mileísta. "Vamos a ayudar, pero no a regalar dinero. Aportes no reembolsables no va a haber más", aclaran fuentes oficiales, al referirse a los fondos que el gobierno anterior entregaba a pequeñas y medianas empresas para financiar proyectos sin la obligación de devolverlos. En su cadena nacional, Milei dio pocas esperanzas. "No esperen la salida por el lado del gasto público", advirtió.

Hayotros empresarios, entanto, a los que les gustaría ver un gobierno más activo en el plano internacional. Creen que Milei debería aprovechar su popularidad global para atraer inversión extranjera en la economía real. La participación en Davos, en enero pasado, y el reciente encuentro com el magnate Elon Musk se vieron como oportunidades perdidas de promocionar al país.

En paralelo, algunos sectores buscan actuar preventivamente, acaso por la manera en que el Gobierno manejó la crisis de las prepagas. Con la concentración que existe en varios rubros de la economía son varios los que ven venir acusaciones de oligopolio o cartelización y quieren anticiparse a los hechos. En el caso de la lechería. por ejemplo, desde la industria acercaron a Luis Caputo un plan para aumentar la oferta, desarrollar nuevas áreas productivas y recuperar a pequeños productores que permitan una menor concentración. Piden que las retenciones a la leche en polvo y el queso sigan en cero y discutir los reintegros a la exportación. Aún no recibieron respuesta de Economía.

La realidad va llevando a dejar atrás ideas que salieron del laboratorio libertario que cocinó la "Ley de bases" y el decreto 70 de desregulación, cuyo más notorio integrante, pero no el único, fue Federico Sturzenegger. Desde entonces, la hoja de ruta se hizo más sinuosa en virtud de las concesiones a las que todo ejercicio del poder obliga. Una flexibilidad que Milei ya había proclamado antes de las elecciones y que ahora, curiosamente, busca disimular con el relato. •

### Aerolíneas recorta vuelos de cabotaje para reducir costos

MEDIDA. El ajuste, que también abarca rutas regionales, es del 18% en relación con el año pasado

Lucía Pereyra

LA NACION

Aerolíneas Argentinas informó ayer que recortará cerca del 18% de sus vuelos de cabotaje y regionales con el objetivo de reducir costos. El anuncio se conoce tres semanas después de que la línea de bandera suspendiera su ruta a Nueva York por falta de rentabilidad. Fuentes de la compañía confirmaron a LA NACION que el ajuste de las rutas es en relación con 2023 y que se trata de una decisión comercial.

"En vez de sostener la oferta durante la temporada baja y, por ende, los costos variables, se optó por adaptarla a la demanda proyectada", indicaron desde la empresa. "Esto resulta en una importante reducción de costos y en un aumento deeficiencia de la flota. Aun con esta reducción en la oferta de asientos, hasta ahora, el volumen de pasajeros se mantuvo en niveles similares a los del año pasado", agregaron.

Aerolíneas Argentinas es la única línea aérea del país que viaja a todas las provincias, a diferencia de sus competencias *low cost* y de empresas extranjeras.

La noticia se conoció horas después de que los empleados de Aerolíneas recibieron un comunicado de parte de Fabián Lombardo, presidente de la empresa estatal, en el que advirtió sobre la situación actual de la compañía y la necesidad de "tomar decisiones dificiles" en pos del futuro de la empresa. En el texto, el ejecutivo reconoció que la línea aérea tiene déficit operativo, sostuvo que su objetivo es reducirlo a la mitad este año y afirmó que para ello tomará medidas "con las que tal vez no estén de acuerdo".

"En un contexto en el que muchos argentinos están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, cada centavo que se aporta desde el Estado para que Aerolíneas subsista va a ser cuestionado. Esto nos obligará a todos, y a mí en particular, a tomar decisiones dificiles", anticipó en el escrito.

"En este contexto, les pido que confien en la información que reciban de sus superiores y desde los canales de comunicación oficiales de la compañía. Pero por sobre todo los invito a pensar en esta etapa como una oportunidad de poner en valor nuestra experiencia y nuestra historia, para demostrar por qué Aerolíneas Argentinas tiene que seguir siendo protagonista del desarrollo económico y aeronáutico de nuestro país", remarcó.

En línea con el ajuste que está llevando adelante la empresa, a principios de este mes, Aerolíneas anunció que dejará de volar a la ciudad Nueva York desde el 10 de agosto. Según detallaron a LA NACION, las pérdidas durante febrero y marzo se estimaron en US\$250.000.

"La decisión refleja la consolidación de una política de evaluación permanente sobre la rentabilidad de rutas frente a un mercado aeronáutico de extrema volatilidad", aseguraron sobre las razones detrás de la decisión. También, según indicaron, el objetivo es "reforzar y priorizar" las rutas que aportan mayor "beneficio económico" para la aerolínea.

Asimismo, estimaron que durante enero y febrero la ruta "arrojó números negativos por cerca de US\$250.000" y en el año "se proyectaba una pérdida total por encima del millón de dólares".

Tal como publicó LA NACION, la empresa informó que los pasajeros que quieran volar a Nueva York podrán hacerlo a través de los vuelos de código compartido que se ofrecen con la línea aérea estadounidense Delta, que hace unos meses inauguró su ruta directa a la Gran Manzana. Por otro lado, aquellos que ya tengan el pasaje comprado para después del 10 de agosto "serán reubicados en vuelos directos de otras aerolíneas o, alternativamente, en vuelos vía Miami". •

### Las distribuidoras de gas anunciaron inversiones

ENERGÍA. Las empresas del sector desembolsarán en conjunto \$75.000 millones durante este año

Las distribuidoras de gas natural –nucleadas en Adigas– anunciaron ayer sus planes de inversión para los ocho meses que restan de este año. En ese período, según le presentaron al Enargas, desembolsarán \$74.110 millones.

"Las obras, posibles gracias a la actualización tarifaria puesta en vigencia el pasado día 3 de abril, constituyen una muy significativa inyección de recursos destinada a mejorar la infraestructura gasífera, priorizando la seguridad de la red, su confiabilidad y la calidad de servicio. De esta manera, el aumento tarifario tiene su correlato en la recuperación de las inversiones, sustancialmente disminuidas durante los años de congelamiento tarifario", indicaron en un comunicado enviado a los medios y agregaron: "Las inversiones varian según la dimensión, la cantidad de instalaciones

y de clientes de cada compañía". Metrogas invertirá, informó ayer, \$19.590 millones; Grupo Naturgy (BAN y Gasnor), \$18,950 millones;

Grupo Camuzzi (Gas Pampeana

y Gas del Sur), \$17.930 millones;

Grupo Ecogas (Distribuidoras del

Centroy Cuyana), \$11.540 millones;

Litoral Gas, \$4930 millones, y Gas-

Desembolso de Air Liquide

nea, \$1179 millones.

Por otra parte, la firma Air Liquide Argentina informó en las últimas horas una inversión por US\$20 millones "para mejorar su eficiencia energética y ampliar su capacidad productiva en el polo industrial de San Nicolás. Esto no solo crea cientos de nuevos puestos de trabajo sino que además optimiza el consumo energético, lo que resultará en una reducción del impacto ambiental de sus operaciones", informaron. •

20 | ECONOMÍA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

# Polémica por el modo del ajuste: ¿es licuadora, motosierra o freezer?

CUENTAS. Por cadena nacional, Milei negó que su plan se basara en una licuación del gasto; el Gobierno celebró el superávit financiero en el primer trimestre, pero hay dudas

#### Francisco Jueguen

LA NACION

Licuadora: dícese de la baja del gasto que se instrumenta usando la elevada inflación. Esa herramienta no suele ser permanente; por lo tanto, no es sustentable en el tiempo. Si se vuelve permanente, puede llegar a ser motosierra.

Motosierra: es la baja del gasto nominal.

Freezer: se define como los pagos postergados.

Estos son los principales conceptos -metáforas del mundo de los artefactos- que usó el presidente Javier Milei para explicar su estrategia para hacer caer el gasto y eliminar el déficit en este primer trimestre. Por suerte, siempre hay un diligente profesor de la UBA a mano para traducir a los lectores -con ejemplos didácticos- cómo funcionan estos "aparatos" del mundo de la economía.

"La motosierra es bajar el gasto público y punto. La licuación es un instrumento que vos usás para bajar el gasto público. Por ejemplo, uno puede decir que va a utilizar la motosierra para bajar el déficit fiscal en cinco puntos del PBI. Buenísimo. ¿Cómo va a hacer? Bueno, va a ir de frente a decirles a los gobernadores que no les hace transferencias. Eso es motosierra pura. Pero si después uno dice que va a usar una motosierra de marca diferente y deja las jubilaciones fijas un período con una inflación del 25%, eso es licuadora", explica.

"¿Qué quiere decir? Que le baja el valor real a lo que se quiere ajustar. Entonces, con un instrumento vas de frente y decís, 'te bajé esto'. Con otro instrumento vas y decís, 'te licué parte del salario, yo no fui, fue la inflación", ejemplifica el profesor, ycierra con otra imagen: "En un segundo momento, tengo un déficit cuasi fiscal generado por las Leliq. ¿Por qué hay déficit cuasi fiscal? Porque esas Leliq me dan una tasa de interés altísima. Entonces, se pone la tasa de interés negativa y se licúa el valor real de los pasivos que tiene el Banco Central. Podrías ir de frente y decir, 'miren, yo no respeto el derecho de propiedad. ¿Viste esa Leliq que vos tenías? Bueno, no valen más nada porque las desconozco'. Fui al default. Solo que mi Banco Central, que por nada del mundo es independiente, decidió poner una tasa de interés negativa. Y eso se ve claramente porque cada vez que la inflación baja, te bajan la tasa de interés de forma tal de poder seguir licuando".

Por cadena nacional, el Presidente negó estar usando la licuadora y puso el énfasis en que el superávit financiero de los primeros tres meses del año "es sustentable". Fue una respuesta directa al sector privado, que le pide que la trayectoria del equilibrio fiscal sea sostenible –o sea, que relance su plan económico–y al Fondo Monetario Internacional (FMI), que sugiere que el camino elegido debe "mejorar la calidad" del ajuste.

### ¿Qué tipo de ajuste se hizo?

La consultora Empiria, que lidera Hernán Lacunza, elaboró un cuadro sobre cuánto de la baja del gasto en los últimos tres meses es motosierra, licuadora o freezer. Según sus números, el 60% es licuadora (jubilaciones y pensiones con bono, salarios y universidades, planes sociales,



Pablo Quirno, Luis Caputo, Javier Milei, Santiago Bausili y Vladimir Werning, anteayer

ARCHIVO

y otros), el 28% es motosierra (obra pública y transferencias corrientes a provincias) y 12% es freezer (subsidios). De todos esos ítems, el que más aportó a la reducción del gasto son las jubilaciones y pensiones (33%). Jaraf lo lleva a 35%.

Milei solo reconoció una baja por licuación de 0,4% del PBI. Se trata del mismo porcentaje que el ministro de Economía, Luis Caputo, había definido de baja del gasto en jubilaciones y pensiones por cambio de fórmula previsional cuando presentó sus primeras medidas económicas en diciembre pasado.

Sobre el freezer, por caso, anteanoche se conoció una información relevante en el mercado. Pampa Energía informó a través de una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) tiene una deuda con la firma de \$133.191.236.814. "Encontrándose vencidas y pendientes de pago las transacciones de los meses de diciembre de 2023 por un total de \$38.907.909.098; enero de 2024 por un total de \$43.965.580.313 y febrero de 2024, por un total de \$50.317.747.401", informó. Aunque no fue confirmado, el rumor en el sector es que el Ministerio de Economía tenía pensado emitir un bono para comenzar a compensar estas deudas y sacarlas del debe.

"La mitad del ajuste fiscal del primer trimestre es recorte real en jubilaciones. Fin", posteó en X Alfonso Prat-Gay en modo Manuel Adorni.

"Los haberes de los jubilados están en niveles históricamente bajos, peores que los de 2001", estimó un trabajo difundido, antes de la cadena nacional, por Eduardo Setti y Pablo Carreras Mayer, ambos referentes económicos de Sergio Massa. "Los haberes de los jubilados cayeron 40% en términos reales en los últimos 12 meses. Para aquellos que cobran bonos, la caída es un poco menor (28%). La caída del poder adquisitivo es mayor que la registrada entre diciembre de 2001 y 2002", indicaron sin recordar que las moratorias impulsadas por el kirchnerismo quebraron el sistema, ya que le sumaron millones de jubilados sin recursos obligando a los diferentes gobiernos a licuar haberes, sobre todo, los de aquellos que sí aportaron.

Vale recordar, además, que en la transición el Gobierno no solo aumentó la alícuota del impuesto PAIS y lo extendió a más bienes, sino que en su primer paquete fiscal intentó aumentar las retenciones a las exportaciones y que negocia ahora con los gobernadores para reponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias (que Milei votó para eliminar). El Ministerio de Economía repuso además el impuesto a los combustibles, que impacta de lleno cada vez que un automovilista carga el tanque. Ese impuesto se sigue actualizando.

"Los ingresos totales del SPN [sector público nacional] en el mes alcanzaron los \$6.121.629 millones (+254,5% interanual). En lo que respecta a la recaudación tributaria, la misma presentó un crecimiento de +254,5% anual, explicado principalmente por la variación del comercio exterior y del impuesto PAIS", informó anteanoche el Ministerio de Economía para graficar la importancia no solo del impuesto PAIS, sino también de las retenciones. Son dos impuestos que el Gobierno prometió eliminar, pero que sostienen la recaudación en tiempos de recesión.

### La herencia y el diagnóstico

No es menor el logro del Gobierno en apenas algo más de 100 días. Lo recordó anteayer Milei en su discurso y ya lo había anticipado el secretario de Finanzas y mano derecha de Caputo, Pablo Quirno, una madrugada en el Congreso. Allí había mencionado que la inflación de julio de 2022, cuando se fue Martín Guzmán, era de 71% interanual; mientras que en noviembre pasado llegaba a 160,9%. Que el dólar oficial en julio de 2022 era de \$131,2, mientras que a fines del año pasado saltó a \$364,4; que el contado con liquidación pasó en ese período de \$280,60 a \$1001, 60 y la brecha cambiaria, de 118% a 174,9%. Advirtió que las reservas netas que dejó Mauricio Macri (US\$9000 millones) eran US\$412 millones en julio de 2022 y US\$10.545 millones negativas al cierre de la gestión del

cuarto kirchnerismo.

"El Gobierno de Milei recibió una herencia de casi US\$11.000 millones de reservas negativas, de US\$50.000 a US\$60.000 millones de deuda comercial, 18 tipos de cambio, 15 puntos de déficit [suman el 5,2% de déficit financiero y el heredado en el BCRA] y un país al borde de la híper", había señalado. "Cuando llegó Milei no había ni un dólar para hacer frente al pago del FMI el 21 de diciembre, solo 10 días después de la asunción", explicó entonces Quirno, que recordó que Alberto Fernández incumplió el acuerdo.

Anteanoche, cuando aún se recordaba el peso que tiene el impuesto PAIS en los resultados del Gobierno, Quirno contestó un post en X. "Justamente, por eso peleamos la idea de parte de la oposición, que quería hacerlo coparticipable", escribió.

¿Por qué es importante el equilibrio fiscal? Caputo alguna vez explicó que, para los gobiernos, es fácil culpar a los síntomas: la deuda o la inflación. Pero que el verdadero problema es el déficit fiscal, los políticos -"la casta"- gastando de más. "Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acaba el déficit y en consecuencia, se acaba la emisión monetaria y la inflación", sentenció Milei al anunciar un superávit financiero de 0,2% del PBI en el primer trimestre por primera vez desde 2008. Es un hito que tendrá que mantener en trimestres-los que vienen adelante-más desafiantes (por estacionalidad).

El debate que se daba anteanoche es cómo logró lo que logró y si se puede mantener en el tiempo. El mercado festeja el rumbo, por primera vez hay un gobierno con este diagnóstico. Sin embargo, no se despejan todas las dudas. Para acabar con la polémica, vale remitirse a las propias palabras del Presidente cuando inauguró el ciclo lectivo de este año, el 6 de marzo, el día que se desmayaron dos alumnos. "No voy a negar que hay licuadora, un ajuste tan rápido tiene licuadora. Lo que pasa es que, si la licuadora se vuelve permanente, se vuelve motosierra", afirmó Milei entonces. El desafío libertarioes ahora volver permanente lo que duró tres meses. •

### Sin anuncios, las acciones corrigieron ayer a la baja

MERCADOS. El blue y los financieros cayeron hasta \$8; freno en los bonos

El lunes por la noche, el discurso de Javier Milei no tuvo demasiadas sorpresas. El Presidente comunicó en cadena nacional que la Argentina alcanzó un superávit fiscal financiero del 0,2% del PBI en el primer trimestre del año, una buena noticia para los inversores, pero no hubo nuevos anuncios que les permitieran a los principales activos financieros seguir con el rally alcista. En consecuencia, ayer tanto los bonos como las acciones argentinas corrigieron a la baja, tras las fuertes subas que habían registrado durante la rueda previa.

La Bolsa porteña retrocedió 1,8% y cotizó a 1.245.750 unidades, que, al ajustar por el dólar contado con liquidación (CCL), fueron US\$1184. En el panel principal, las mayores caídas se presentaron en los papeles de Edenor (-4,74%), Aluar (-4,4%), Sociedad Comercial del Plata (-3,24%) y Loma Negra (-3,22%).

"Los mercados se adelantan, ya sabían lo que iba a decir el Presidente, frente a un superávit fiscal del trimestre que es el ancla de esta economía. Entonces, hoy [por ayer] vimos más bien algo de retroceso, por lo menos en bonos y acciones locales. Estos activos habían volado, por lo que es lógica una toma de ganancias. Pero fueron buenas noticias para los mercados en general", agregó Fernando Camusso, director de Rafaela Capital.

Los bonos del último canje de deuda operaron con variaciones mixtas en el exterior, dependiendo la legislación y el vencimiento. Los Bonares presentaron aumentos del 1,01% (AL29D), mientras que los Globales retrocedieron hasta 6,21% (GD46D). En consecuencia, el riesgo país avanzó 26 unidades y cerró el día en los 1174 puntos básicos (+2,26%).

"Lo que hizo ayer [por anteayer] Milei fue explicarle a la sociedad, que por ahí está más golpeada, sobre el superávit. Ratificó el rumbo, pero no hubo definiciones nuevas ni se despejó nada en los aspectos en los que el mercado tenía incertidumbre. Sin embargo, tuvimos un arranque de rueda con viento de cola de afuera, con un poco menos de presión en las tasas de rendimiento del Tesoro americano y el dólar a nivel internacional", dijo Andrés Reschini, economista de F2 Soluciones Financieras.

Durante la rueda, el Banco Central (BCRA) logró hacerse además de US\$124 millones para sus reservas internacionales. En lo que va de abril, la entidad monetaria ya lleva adquiridos US\$3020 millones. "Supera el resultado de febrero y marzo, y está a punto de alcanzar el registro de enero", dijo Gustavo Quintana, operador de cambios PR.

Por otro lado, los dólares "libres" tendieron ayer a la baja. El blue se vendió a \$1030 en la City porteña, lo que significó una caída diaria de \$5 (-0,5%).

El dólar MEP mediante la compraventa de bonos GD30 cotizó a \$1006,71, un retroceso de \$8,3 frente al cierre previo (-0,8%). El contado con liquidación (CCL) con Cedear apareció en pantallas a \$1051,95, una baja de \$6,5 frente al cierre del lunes (-0,6%). •

ECONOMÍA | 21 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### El campo elogió el rumbo, pero criticó la presión tributaria

REACCIÓN. El ruralismo apoyó la baja del déficit y pidió el recorte de impuestos

#### Mariana Reinke

LA NACION

Tras el discurso del presidente Javier Milei por cadena nacional, anteanoche, los dirigentes rurales expresaron su apoyo al rumbo del Gobierno, pero expresaron su preocupación por la presión impositiva.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó las palabras de Milei sobre un nuevo modelo que fueron tomadas "con optimismo sobre el rumbo de la economía", aunque reiteró que es con una baja en la presión impositiva que se va a generar la inversión en todo el país.

"Si esto es así, nos esperanzamos en que nuestro país pueda equilibrar sus cuentas y empezar a desarrollarse para generar oportunidades para todos. En nuestro caso, el del sector productivo, abogamos por la reducción de la presión impositiva para favo- ren "una Argentina en crerecer la inversión en las distintas provincias del país", afirmó.

Entanto, Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria Argentina (FAA), expresó: "acompañamos y aplaudimos las novedades de la macro. Pero, como les pasa a muchos argentinos, los productores, y en particular los pequeños y medianos que representamos en FAA, aún seguimos esperando que las buenas noticias lleguen a nuestro sector y a lo que hacemos, porque al momento aún no han impactado y continuamos sumidos en crisis, sin políticas específicas para los agricultores que en breve deben hacer

trigo. Tampoco hay para las economías regionales que esperan un estímulo que recomponga su situación y les de certidumbre"

Por su parte, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), enfatizó que "ningún país crece con impuestos; el impuesto es la antítesis de la inversión".

El ruralista advirtió por la caída de los precios internacionales y el valor del dólar. "Encontramos una paridad cambiaria con un ritmo devaluatorio más bajo que el proceso inflacionario. Además hay una presión muy importante del empujón que han pegado los costos sobre la rentabilidad del sector, más allá de los intentos que se han hecho de baja en algunos de los insumos", dijo.

En esa línea, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, rescató del mensaje presidencial a quienes quiecimiento", pero indicó que los sectores productivos necesitan reglas claras y un rumbo para invertir.

"Compartimos y valoramos con el presidente Javier Milei que el campo es parte del proceso de fortalecimiento de la economía. Necesitamos políticas claras a corto y largo plazo para comenzar ese camino", expresó.

Para el dirigente cooperativista "el déficit cero es importante" y destacó el esfuerzo que está haciendo la sociedad para sostenerlo. "Estamos seguros de que la salida es trabajando juntos conacuerdos y políticas claras" finalizó.

### Remates

### **Judiciales**

Para publicar 4318-8888

### economía

**DOMINGOS CONTU DIARIO** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS

### ALCARAZ Y SANABRIA - Local 238 m² PB y sótano - BASE u\$s 58.000.-

EDICTO JUDICIAL El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1, a cargo del Dr. Alberto D. Alemán, Secretaria Nº 2, a cargo del Dr. Fernando Zechner, con asiento en Av. Diagonal Roque Sáenz Peña 1211, piso 5° de esta ciudad, comunica por un día en autos "Coopertativa de Trabajo de la Ciudad Limitada s/ quiebra s/ incidente de venta-inmueble calle ALCARAZ 4310", Expte. 6551 /2020/6, que que el martillero Alfredo Ezequiel BOLLÓN (h) rematará el día 13 de mayo de 2024, a las 11.30 hs. EN PUNTO en la sede de la Oficina de Subastas Judiciales, sita en Jean Jaurès 545 de esta ciudad, los siguientes bienes de propiedad de la fallida (CUIT 30-71053904-5): A) el 100 % indiviso del inmueble ubicado en la calle Alcaraz 4302/12 u.f. 1 P.B. y sótano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, N.C. C.15, S.79, Mz.23, Parcela 1, Matricula 15-46836 /1, en las condiciones y estado en que se encuentra y surge integramente de las actuaciones digitalizadas, sin admisión de reclamo alguno. DESOCUPADO. Se trata de un local comercial desarrollado en P.B. y sótano con entrada independiente por Alcaraz 4310/12. Sup. 238,66 m2 BASE reducida u\$s 58.000 billetes o su equivalente en pesos a la cotización que en el mercado financiero se conoce como Dólar Bolsa o Dólar MEP. SEÑA: 30%; COMISIÓN: 3%; Sellado de ley; Arancel CSJN 0,25%, dinero que debe abonarse en efectivo en el acto del remate. El saldo de precio del inmueble deberá depositarse dentro de los cinco (5) días de aprobada la subasta sin necesidad de notificación ni requerimiento previo, bajo apercibimiento de declararlo postor remiso (art.594 CPCC). EXHIBICIÓN: los días 9 y 10 de mayo de 2024 de 9.00 a 11.00 hs. Quedarán a cargo del comprador los gastos de transferencia que se irrogaren. DEUDAS del inmueble: estarán sujetas a verificación las anteriores al decreto de quiebra; desde el decreto de quiebra y hasta la toma de posesión estarán a cargo del concurso y a partir de la toma de posesión serán a cargo del adquirente. El comprador deberá constituir domicilio en jurisdicción del Juzgado. No se admite la compra en comisión ni la ulterior cesión de los boletos. Mayores informes en Secretaria o en las oficinas del martillero. Buenos Aires 3 de abril de 2024. Fernando Zechner, Secretario.

### INTENDENTE RABANAL esq. EREZCANO 3.130 m² en 2 plantas Terreno de 1.602 m², c/ frentes de 32 m y 59 m - BASE u\$s 1.000.000.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 1 a cargo del Dr. ALBERTO ALEMÁN, Secretaría Nº 2 a mi cargo sito en Av. Diagonal Roque Sáenz Peña 1211 P.B. de esta ciudad, comunica por dos días en autos "AUTOMOTORES ROCA S.A. s/ quiebra s/ incidente Nº 16 incidentista PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A s/ incidente de Concurso Especial" expte. 35263/2003/16 que el día 7 de mayo de 2024 a las 11.15 hs EN PUNTO, en la sede de la Oficina de Subastas Judiciales Jean Jaurès 545 Capital Federal, el martillero Alfredo Ezequiel BOLLÓN 4827-2858 11-4445-6800, rematará el inmueble de propiedad de la fallida, ubicado en Av. Intendente Rabanal (antes Av. Cnel. Roca) 1732 esq. Erézcano de la ciudad de Buenos Aires, edificio de dos plantas sobre terreno que mide 32,68 m sobre Av. Intendente Rabanal y 59,10 m sobre Erézcano, con sup. de 1.602,00 m2. La sup. cubierta aprox. de 3.130,00 m2. Ocupado por SOS S.A. (serviciois de auxilio mecánico) en carácter de locatario. BASE u\$s 1.000.000.- "Ad-corpus", al contado y mejor postor. SEÑA: 30%; COMISIÓN 3% más I.V.A.; Arancel CSJN 0,25%. Sellado de ley. Todo en dinero efectivo en el acto del remate. Se hace constar 1) que la subasta y las pujas se desarrollarán en dólares estadounidenses y 2) que la conversión a pesos, en caso de que el adquirente opte por hacerlo en tal moneda, será de acuerdo al cambio oficial tipo vendedor con más el 30% equivalente al impuesto país. EXHIBICIÓN: 2 y 3 de mayo de 2024 de 10.00 a 12.00 hs. Las deudas que pesen sobre el inmueble, entre el decreto de quiebra y la toma de posesión, deben ser abonadas por la sindicatura. En cuanto a las anteriores deberán estarse los acreedores a lo dispuesto por la LC en el punto. Ofertas bajo sobre hasta dos días hábiles antes del remate. El comprador deberá constituir domicilio en jurisdicción del Juzgado y depositar el saldo de precio dentro del 5° dia de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el cpr 580. Prohibida la compra en comisión la cesión de los boletos de compraventa. Siguiendo el protocolo establecido por la Justicia Nacional, para concurrir a los remates el público deberá inscribirse previamente a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ir a Oficina de Subastas - Trámites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaurés 545 PB, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Más detalles, superficies, características y fotografías en las oficinas del martillero Medrano 1777 esq Paraguay de esta ciudad. CUIT de la fallida 30-51594567-5; del martillero 20-08315466-8. Publiquese por dos días en el Boletín Oficial, un día en el diario La Nación y un día en el diario Clarin. Buenos Aires 17 de abril de 2024. Dr. FERNANDO ZECHNER, Secretario.

### GRAN CANTIDAD de INSUMOS/MATERIAS PRIMAS y MATERIALES ELECTRICOS

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N 27 Sec. N 53 sito en la calle Montevideo N 546 piso 1° CABA comunica por dos días en autos caratulados: SAN UP S.A. S/QUIEBRA S/INCIDENTE DE VENTA BIENES MUEBLES" (Expte. Nº 9730/2020/17) que el martillero CESAR LUIS BENITEZ BARBOSA (CUIT 20-17430974-5 eviladomat@arnet. com.ar) rematará el 2 de Mayo de 2024 a las 9:00hs. en punto en la calle Jean Jaures N° 545 de esta Ciudad los bienes muebles de la fallida SAN UP S.A. (Cuit 30-64717845-2) cuyo inventario obra a fojas 43/70 de las presentes actuaciones, el cual podrá ser consultado ingresando a través del portal digital del Poder Judicial de la Nación consignándose los datos del expediente (Fuero Comercial/número de expediente, año, incidente vinculado) y/o en los portales (RemateXremate. com o Inforemate.com) distribuidos por lotes y con sus bases respectivas. AD-CORPUS. BASES VARIAS: más IVA 10,5%. Al contado y al mejor postor y en dinero en efectivo. Comisión 10%. Arancel Acordada 10/99 CSJN 0,25%. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos, del principal y del incidente n. 7 relativas a la subasta decretada. Serán admitidas ofertas bajo sobre art. 162 del Reglamento del Fuero y reglamentación del art. 570 CPCC las que deberán ser presentadas ante este Juzgado y Secretaría hasta dos días hábiles antes de la subasta en el horario de atención del Tribunal. Se deja expresa constancia de que se encuentra prohibida la compra en comisión como así también la posterior cesión del boleto de compraventa. En caso de adeudarse patentes e infracciones con respecto al automotor las devengados con posterioridad a posesión estarán a cargo del adquirente. El retiro y traslado de los bienes corre por cuenta, costo y riesgo del comprador. Así como los gastos que pudiera irrogar la inscripción del automotor en el registro correspondiente. Los bienes se venden en el estado en que se encuentran y exhiben, no aceptándose reclamos de ninguna naturaleza. Exhibición: días 26 y 29 de Abril de 14:00 a 16:00 hs, y el día 27 de Abril de 2024 de 10:00 a 12:00hs, en el domicilio de la Calle 99 Güemes N\* 2952/6, Pdo Gral San Martín, Pcia Bs As. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas Trámites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, CABA, con el formulario que indica el sitio aludido. Para más informes consultar al martillero a los teléfonos 11-3345-6689 / 11-5869-9538. Publíquese edicto por dos días en el diario "LA NACION". Buenos Aires, 15 de abril de 2024. ALEJANDRA MARTÍ SECRETARIA

INF.: CESAR LUIS BENITEZ BARBOSA • 11-3345-6689 • 11-5869-9538 y www.rematexremate.com.ar

### clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



### **Edictos Judiciales**

### Edicto

"En autos "ASOCIACION PRO-TECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR-PROCONSUMER C/TAR-JETA NARANJA S.A. Y OTRO S/ ORDINARIO" (Expte. Nro. 8.075), que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 3 de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, a cargo del Dr. Javier MU-DROVICI, Secretaria N°3, sito en la calle Sáenz Peña Nº94 de dicha localidad, se ha resuelto con fecha 15 de marzo de 2024 la homologación del Acuerdo Conciliatorio celebrado por las Partes mediante el cual se ha dispuesto lo siguiente: A) Otorgar en favor de aquellos clien-

### Edictos Judiciales

tes y ex-clientes titulares de Tarjeta Naranja que han contratado coberturas de seguro con Galicia Seguros S.A.U. desde el 1/01/2015 hasta el 30/11/2023 (los "Consumidores Alcanzados") un beneficio sin costo, de manera totalmente gratuita y sin devengar ningún tipo de gasto para los Consumidores Alcanzados, consistente en un Seguro de Vida Colectivo que será brindado por Galicia Seguros en los siguientes términos: i) Riesgos cubiertos: Muerte por cualquier causa (enfermedad o accidente) e Incapacidad Total y Permanente a causa de accidente (el estado de invalidez total y permanente, no le debe permitir al asegurado desempeñar por cuenta propia o en relación de dependencia una actividad remunerativa, y tal estado debe haberse iniciado durante la vigencia de su seguro y haber continuado ininterrumpidamente por 3 meses como mínimo);ii) Suma asegurada: \$50.000 - que opera como límite de cobertura; iii) Plazo de vigencia: seis (6) meses a contar desde su emisión. En ningún caso podrá preverse la

### Edictos Judiciales

renovación automática y/o tácita de la póliza; B) Comunicar a todos los clientes activos de Tarjeta Naranja, mediante la incorporación de la siguiente leyenda en los resúmenes de cuenta por el término de dos meses consecutivos (dos resúmenes de cuenta), en la cual se les informe que podrán comunicarse al Servicio de Atención al Asegurado de Galicia Seguros (Teléfono 4114-8000 internos 8138/8165) que establece la normativa aplicable, por cualquier duda o consulta relacionada con su seguro, así como también efectuar pedidos de bajas de los mismos, sin perjuicio de los demás canales habilitados a ese fin. Dicha línea telefónica se mantendrá vígente y operativa en la medida que sea exigida por la normativa aplicable, pudiendo ser modificada e incluso reemplazada por otro canal de comunicación si así lo dispone la legislación en vigor. C) Tarjeta Naranja y Galicia Seguros, además de los canales habituales de comunicación que tienen con los titulares de tarjeta, informan que el Servi-

### **Edictos Judiciales**

cio de Atención al Asegurado de Galicia Seguros (Teléfono 4114-8000 internos 8138/8165) que establece la normativa aplicable, permite a los títulares de TN efectuar cualquier tipo de consulta o pedido vinculado a los seguros contratados con Galicia Seguros, línea telefónica que se encuentra cargada en el sitio web oficial de Galicia Seguros (https://www.galiciaseguros.com.ar) y que podrá ser modificada e incluso reemplazada si así lo dispone y/o permite la legislación en vigor. De conformidad con el primer párrafo del art. 54º de la ley 24.240, se hace saber que el presente acuerdo no restringe ni limita en modo alguno el eventual derecho de poder accionar individualmente apartándose de los términos aquí convenidos. Los Consumidores Alcanzados que así lo deseen podrán excluirse del Acuerdo Transaccional, sin plazo, a cuyos fines deberán enviar un correo electrónico a las siguientes direcciones pertenecientes, respectivamente, a G.S., la Asociación y T.N. infogalicia@galiciasegu

### Edictos Judiciales

ros.com.ar, consultas@procon sumer.org.ar y compliance@na ranjax.com, con el título "Exclusión del Acuerdo Colectivo Proconsumer c / TN y adjuntar una copia de su documento nacional de identidad en formato pdf. El presente acuerdo, no re-

### Edictos Judiciales

sulta aplicable a aquellos titulares que hayan iniciado acciones individuales tanto administrativas como en sede judicial, que se encontraren en trámite, en las cuales se hubiera cuestionado la contratación de seguros de Galicia Seguros, contrata-

### Edictos Judiciales

dos a través de Tarjeta Naranja. El acuerdo y la sentencia homologatoria podrán ser consultados en el sitio web https://me savirtualpublica.jusentrerios. gov.ar/expedientes; como también en www.proconsumer. org.ar y www.naranjax.com" .-

#### **AVISO INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS**

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética de soja (Glycine max (L.) Merr.) de nombre 5PJGZ96 obtenida por Pioneer Overseas Corporation, Inc.

Solicitante: Pioneer Overseas Corporation, Inc. Representante legal: Pioneer Argentina SRL

Ing. Agr. Patrocinante: Abelardo Jorge de la Vega

Fundamentación de novedad: 5PJGZ96, es un cultivar transgénico ya que contiene el evento de transformación DAS-44406-6 que le confiere tolerancia a los herbicidas glifosato, glufosinato de amonio y 2,4 D. Pertenece al grupo de madurez V y dentro de este grupo es de ciclo corto. Se asemeja al cultivar P50A02E en su tipo de crecimiento, color de pubescencia, color de vaina y reacción al test de peroxidasa del tegumento de la semilla. 5PJGZ96 se diferencia de P50A02E en el color de flor. 5PJGZ96 tiene color

Fecha de verificación de estabilidad: 30/4/2021

de flor blanca mientras que P50A02E presenta color de flor violeta.

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de aparecido este aviso.

MARIANO ALEJANDRO MANGIERI

Dirección de Registro de Variedades - Instituto Nacional de Semillas

22 ECONOMÍA LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### Tres analistas advierten sobre el riesgo del atraso cambiario

EVENTO. Diego Bossio, Marina Dal Poggetto y Daniel Artana mostraron su preocupación por la apuesta oficial de mantener el tipo de cambio subiendo apenas al 2% mensual

#### Sofía Diamante

LA NACION

Los economistas Diego Bossio, fundador de Equilibra; Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, y Daniel Artana, economista jefe de FIEL, advirtieron que la Argentina está entrando en un atraso del tipo de cambio y señalaron algunos "riesgos" que ven en el gobierno de Javier Milei, en un evento organizado por Adcapy DLA Piper.

Dal Poggetto comenzó su disertación haciendo referencia a la sostenibilidad del programa fiscal. Dijo que cada mes los recursos del Estado caen con más fuerza, mientras que al mismo tiempo cuesta cada vez más bajar el gasto por la nueva indexación de la fórmula previsional.

"El esquema económico es heterodoxo, cepodependiente y, a mi juicio, el intento de bajar agresivamente la tasa de interés y de abusar del ancla cambiaria no es lo ideal. La consolidación fiscal, que es condición necesaria para que el programa funcione, empieza a hacer más tiene impacto en términos de presidente que aplaudió la evasión", gobernabilidad", señaló la directora de EcoGo.

Luego dijo que falta un programa que apunte a la microeconomía. "La 'Ley de bases' no es un programa micro. No hay un cambio en la productividad sistémica de la Argentina que permita abrir la economía. Si no se abre la economía, los precios de los bienes no van a caer. Y si se abre la economía con la productividad sistémica actual, el desempleo se va a las nubes. Se necesita una reforma micro que haga consistente el equilibrio fiscal en el tiempo y que no solamente esté basado en la mera licuación del gasto con la aceleración de la inflación", dijo.

La economista también marcó la ausencia de una reforma tributaria y previsional. "No hay una discusión sobre el esquema previsional y no hay ninguna discusión sobre el nivel de evasión que tiene



Artana y Dal Poggetto, ayer, durante el encuentro

señaló, en referencia a las declaraciones de Milei en el Foro Llao Llao, cuando dijo que "el que fuga es un héroe; logró escaparse de las garras del Estado".

Con relación al cepo cambiario, dijo que no había ninguna chance de quitarlo en los primeros meses de gestión con las reservas negativas del Banco Central. "Dicho eso, yo siempre imaginé que la tasa de interés tenía que ser negativa, porque hay que licuar parte del excedente de pesos, pero me parece que se están pasando de rosca", indicó.

Finalmente, dijo que hay cosas del programa que le parecen "muy razonables", pero que hay otras que "parecen un error". En particular, habló sobre la idea de "pensar que el atraso cambiario en la Argentina no es un problema" y de comparar el nivel actual con el de la convertibilidad, como hizo el ministro Luis

ruido frente a la recesión, que ade- la Argentína. De hecho, tenemos un Caputo en Washington, porque en rigencia política argentina". En esesa época "había una economía más abierta, más productiva y con otro esquema de precios relativos".

### "Tentaciones populistas"

Artana, en tanto, dijo que le recomendaría al Presidente "que abandone algunas tentaciones populistas". Por ejemplo, mencionó lo que ocurrió con las prepagas, que el Ministerio de Economía obligó a las empresas a retrotraer los aumentos. "Se la agarraron con ellas, pero lo mismo podría haber sucedido con el combustible, con los productores de alimentos y con otros sectores que tenían sus precios relativos atrasados desde el gobierno anterior. Ningún país serio hubiera dicho que acá hubo un riesgo de cartelización. Sería un non-starter en Estados Unidos y en Europa", dijo el economista de FIEL.

Luego habló sobre "la adicción al atraso cambiario que tiene la dite sentido, se refirió al Presidente, que dice que, como la brecha es baja, no hay problema. "No es verdad eso. Porque vos estás mirando un precio de contado con liquidación que tiene la liquidación de 20% de las exportaciones, que en teoría a mitad del año no sigue más. Así que no sabemos qué va a pasar con ese mercado. Hay una recuperación de reservas netas que ha sido muy importante, pero la mejora no es muy distinta del equivalente de lo que se pisó de importaciones. Tenemos dividendos que no se dejan pagar. Hay una necesidad de seguir acumulando reservas dentro del programa con el Fondo y porque hay que comprar un segu-

GENTILEZA

Por último, volvió a repetir que si bien es "muy popular atrasar el tipo de cambio", le parece que es inconveniente. "Ya hemos pasado períodos en la Argentina de atraso

ro anticrisis", comentó.

cambiario. La salida de eso siempre ha sido traumática, así que trataría de evitar meterme en ese lío. ¿Qué están pensando en materia de reforma previsional y tributaria? ¿Se va a abrir la economía con esta legislación laboral, con esta rigidez en la economía? Le diría al Presidente que no se vuelva populista", cerró.

Bossio, por su parte, mencionó los "tres grandes riesgos" que observa sobre el Gobierno: la sostenibilidad fiscal, el atraso del tipo de cambio y la capacidad de lograr acuerdos políticos. "Lo fiscal hasta ahora se hizo como se pudo. Cuando uno llega al gobierno trata de no pagar, de pararse sobre la caja, y es genuino, pero es legítimo preguntarse qué tan sostenible es licuar gastos, no pagar la luz o no aumentar jubilaciones, que tuvieron un recorte muy fuerte, que entra en el plano casi de lo inmoral", dijo.

Luego se refirió al tema cambiario, que podría generar "problemas de competitividad serios". Y agregó: "Ya hemos vivido diferentes situaciones en donde, por sostener el tipo de cambio, los desequilibrios se acumulan y después las salidas son mucho más traumáticas. Eso es un segundo riesgo, porque evidentemente una modificación del tipo de cambio reflotaría un rebote inflacionario y naturalmente eso socavaría la popularidad del Presidente".

Por último, se refirió al riesgo social y político. "Una de las fortalezas de Milei es tener una impronta contra la casta y claramente ponía el Poder Legislativo como un lugar a donde apuntar permanentemente. Pero su fortaleza termina siendo su propia debilidad, porque necesita al Legislativo para poder hacer creíbles las reformas en materia fiscal, tributaria y cambiaria".

Federico Aurelio, director de la consultora Aresco-Aurelio, dijo que el Presidente todavía mantiene un saldo favorable estable, como desde el inicio de la gestión, similar al voto de la segunda vuelta. "Su imagen positiva está muy estable, a pesar de las mil discusiones y las distintas problemáticas de todos los argentinos, sostiene un buen acompañamiento", dijo.

"Para el 51% de los argentinos, el ajuste de Milei está en línea con lo que había anunciado en el inicio de su gestión. El rubro donde se percibe que le afecta más a su bolsillo la inflación de los últimos meses son alimentos y bebidas, y tarifas de servicios púbicos (luz, gas y agua)", concluyó.

### Para Melconian, fue innecesario hacer saltar el dólar a \$800

DEVALUACIÓN. Opinó que la depreciación inicial del peso podría haber sido menor; "se va camino a incubar un problema", alertó

El economista Carlos Melconian se sumó ayer a las voces críticas de la política cambiaria del Gobierno (ver esta página) y advirtió que se está "camino a incubar un problema". El expresidente del Banco Nación, que había sido elegido por Patricia Bullrich ministro de Economía para una eventual presidencia, apuntó contra la magnitud de la devaluación que convalidó el Gobierno en diciembre pasado por su efecto inflacionario: "El dólar a \$800 fue al pedo", opinó.

"Podrías haber arrancado con fue una inflación superior", dijo el economista, en una entrevista en Radio Con Vos, donde agregó: "Por supuesto, en la narrativa del Gobierno, esto está borrado. Te dicen: 'Si no era eso, venía la híper'. Y si te mirás en ese espejo, ya está".

En ese sentido, advirtió por el proceso de apreciación cambiaria

desde diciembre, con el esquema de devaluaciones al 2% mensual, una tasa varios puntos inferior a la inflación mensual. "Te generaste un colchón que, si no se fue, está camino a incubar un problema. Todos los atrasos cambiarios no significan que el lunes revienta, pero todos en la historia argentina terminan corrigiendo, tarde o temprano".

Por otra parte, Melconian se refirió a los números fiscales y el superávitfinanciero de 0,2% en el primer trimestre del año, que fue celebrado anteayer por el presidente Javier un número inferior, porque lo Milei en cadena nacional. En ese que terminaste autogenerándote sentido, el extitular del Banco Nación dijo que ese resultado se dio por una combinación de "motosierra, bicicleta y licuadora".

> "Un cuarto de la caída del gasto fue motosierra, porque si a las provincias las limpiás porque les mandás cero y a la obra pública le mandás cero, es motosierra. Otro cuarto fue la bicicleta, porque acá no se les

pagó a los productores de energía. Y estoy siendo generoso, porque esa deuda podría ser más grande, pero parte es de 2023 y eso es herencia de (Sergio) Massa", dijo Melconian, en referencia a la deuda que acumuló Cammesa con las empresas energéticas en el período.

"El 50% restante fue la licuación, especialmente jubilatoria y algo de otro gasto social", dijo Melconian, en referencia a la caída en términos reales de las partidas correspondientes a estos rubros.

"Este gobierno no generó el 'quilombo' previsional que tiene la Argentina. Lo de estos días viene de años de vacas gordas como los 2000 y el kirchnerismo", analizó Melconian, quien calificó de "tragedia previsional" la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios acumulada en los últimos meses.

A su vez, describió que procesos de licuación de ingresos "hubo siempre en la historia argentina" y

advirtió que "el efecto concreto es si después te la aguantás".

"Si a la licuadora después viene un período donde terminás deslicuando lo que licuaste, 'cagaste'. Y eso es la historia argentina", planteó Melconian, quien agregó: "La política siempre le dio cero pelota a todo esto. Bueno, aprendamos definitivamente de equilibrio fiscal, que endeudamiento, impuestos y emisión no van más, y recuperemos tranquilidad para discutir estas cosas".

Por otra parte, el economista señaló que los ingresos fiscales en lo que va de 2024 se sostuvieron fundamentalmente por la suba del impuesto PAIS. "La licuadora también agarró a la recaudación, pero cuando se agrega el impuesto PAIS, que el Gobierno rápido de reflejos subió del 7,5% al 17,5%, se logró que los ingresos se mantuvieran en términos reales. No es ficticio ni dibujado, pero por eso no se hizo pelota la recaudación", describió.

### OTRO PUNTO DE VISTA SOBRE EL CRAWLING PEG

El economista Fernando Marengo ratificó ayer que sus proyecciones de tipo de cambio apuntan a \$1000 para diciembre. Dijo que el mercado "va comprando la idea del crawling peg bajo y de una inflación a la baja siempre que se siga cumpliendo con el ajuste fiscal". Y precisó que el combo de "ajuste fiscal, superávit externo y remonetización de la economía es determinante para que la brecha siga cayendo y en algún momento se unifique el mercado. El bien escaso es el peso y eso es determinante para bajar el tipo de cambio futuro".

LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 CULTURA 23

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de Natalia Blanc www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### **POESÍA**

### Premio de Honor para Cristina Piña

La autora y traductora Cristina Piña recibió el Gran Premio de Honor 2023 de la Fundación Argentina para la Poesía, que presiden los escritores Alejandro Guillermo Roemmers y Lidia Vinciguerra, en un acto que tuvo lugar en el Palacio San Miguel. En tanto, la también autora y gestora cultural Martha Candiotti fue distinguida con el premio Puma de Plata 2023.

El curador de la Bienal de Venecia, el primer latinoamericano en ocupar ese prestigioso puesto, se enorgullece de haber logrado que muchos creadores de distintos países participen por primera vez

### Adriano Pedrosa. "La escena artística argentina es diversa, plural, compleja"

Texto Celina Chatruc

on casi las 11 de la noche en Venecia y Adriano Pedrosa no puede contener el bostezo. Aún tiene que hacer otra entrevista más por Zoom. "Todavía no pude ver el pabellón argentino", confiesa a LA NACION el primer latinoamericano en ocupar el codiciado puesto de curador de la 60<sup>a</sup> Bienal de Venecia, tras una semana muy intensa de inauguración para invitados especiales, antes de que abriera al público el sábado. Con el título "Extranjeros en todas partes", el brasileño procuró ser inclusivo y dar lugar a muchos artistas de varios países del sur global que participan por primera vez. Entre ellos, el nuestro, que suma al envío oficial de Luciana Lamothe una cifra nunca antes registrada: otros 16 elegidos por él para las muestras centrales.

#### -¿Cuántos viajes hiciste a la Argentina para seleccionar a los 16 artistas de nuestro país?

- -Este año fui dos veces, pero voy a la Argentina desde fines de los 90. Soy miembro del Comité Científico Artístico del Malba. Conozco la escena argentina desde hace mucho.
- −¿Y qué opinás sobre la escena artística argentina?
- -Es diversa, plural, compleja. Es dificil hacer un juicio.
- -¿Cómo conociste la obra de La Chola Poblete?
- Unas curadoras argentinas me indicaron algunos artistas. Tenía interés en artistas indígenas, artistas queer. Y La Chola era una opción bastante obvia. Es la primera artistas trans premiada en la bienal y ganó una mención especial.
- -¿Qué opinás sobre su obra?
- -Es una obra muy importante y contundente. Me parece genial.
- -Ante la prensa dijiste que sos queery que muchas veces te sentiste extranjero. ¿Qué efectos puede tener esta bienal sobre los que se sienten outsiders?

-Yo no sé si esas cosas cambian de un momento para otro. Pero me parece que en este momento muchas personas se sienten más incluidas. Mucha gente me escribió para decirme que se había sentido más abrazada. Muchos latinoamericanos, africanos, asiáticos, queers, indígenas. Los gringos no comenta-



Pedrosa, curador de la 60<sup>ª</sup> Bienal de Venecia

JACOPO SALVI

ron eso. La bienal siempre fue territorio de los europeos y los gringos. -Es la primera vez que una obra de Frida Kahlo se exhibe en la bienal. ¿Por qué creés que pasó tanto tiempo?

 A veces hay algunas lagunas. Diego Rivera, por ejemplo, participó varias veces. Hicimos esa investigación: tenemos un listado de los artistas y estoy siempre pensando estratégicamente qué artistas pueden participar de la bienal por primera vezycómo eso puede cambiar la percepción de su trabajo. La selección argentina tiene algo interesante, porque, por un lado, tenemos artistas bien conocidos, como Pettoruti. Pero, por otro lado, hay otroscomo Martorell, que no estan conocida, o Kazuya Sakai y Kim Yun Shin. Ella es totalmente outsider.

#### -¿Qué impacto puede tener a nivel global, después de la bienal, para el arte latinoamericano?

-Creo que cada vez hay más reconocimiento. No sé exactamente cuáles artistas van a ser más reconocidos. Me parece que, dentro de la escena local, ahora la obra de Sakai y Martorell se reposiciona.

-Durante la bienal, los primeros días se anunciar on varias ventas de obras exhibidas. ¿Creés que las bienales se están convirtiendo en ferias encubiertas, donde también se vende?

 Pienso que no. No todos los artistas tienen representación de galerías.

Pero si hay artistas que tienen representación de galerías, las galerías sí intentan vender las obras.

### -¿Y qué opinás sobre ese vínculo de una bienal con el mercado?

-No es algo que me interese, pero tampoco me opongo. Porquelos artistas que no tienen galería quieren tener galería para poder vender su trabajo y vivir se eso. Para esos artistas que ya tienen galería y venden su trabajo, debe ser bueno. Pero cuando se torna algo muy especulativo, no me parece saludable. Es un tema que corre en forma paralela. Yo no selecciono artistas porque tengan o no galería.

#### −¿Por qué elegiste a Anna María Maiolino y a Nil Yalter para otorgarles el León de Oro a la trayectoria?

 Son dos artistas inmigrantes. Una salió de Europa y fue para América Latina, del hemisferio norte al sur, y la otra hizo lo contrario, de Turquía para París. Son dos artistas geniales, cada una a su manera. Las dos participan por primera vez en la bienal. Para mí es un honor poder introducir dos grandes artistas, sobre todo una italiana, Maiolino, que participa por primera vez. Las dos con doble presencia, tanto en el núcleo contemporáneo como en el histórico, haciendo un trabajo nuevo en el caso de Maiolino y un trabajo reconfigurado en el de Yalter. Son dos artistas sénior que merecen este reconocimiento. •

1948-2024

### **Daniel Levinas.** Gran mecenas y coleccionista de coleccionistas

María Paula Zacharías

PARA LA NACION

Con la muerte de Daniel Levinas, a los 75 años, el mundo del arte perdió a uno de los mayores conocedores del medio y sus secretos. Coleccionista de coleccionistas, no fue solo un apasionado. Presidió el consejo de administración de la Phillips Collection, el primer museo de arte moderno de Estados Unidos; cuando dejó su cargo en esa institución centenaria, un comunicado aseguraba que su gestión había preparado el escenario para los próximos cien años. "Fue el primer latino y judío en dirigirlo", subraya su hermano, el perio- de los nombres sobresalientes del dista Gabriel Levinas.

Levinas acababa de publicar Los guardianes del arte, Conversaciones congrandes coleccionistas, una edición bilingüe (español y en inglés), en la que 34 grandes figuras del coleccionismo contemporáneo de todo el mundo le contaban sus secretos. El libro recogía material de la serie Encuentro con los grandes mecenas, que publicó en el diario El País de España; lo había presentado el año pasado en el Malba.

Gran coleccionista, entablaba diálogos de gran naturalidad y agudeza con magnates, princesas y filántropos de todo el mundo; como el mítico J. Tomilson Hill, el norteamericano que inspiró el personaje de Gordon Gekko del film Wall Street, en cuyo departamento de Nueva York coinciden Rubens, Rembrandty Caravaggio con el argentino Lucio Fontana. Levinas formaba parte de las juntas directivas de la Fundación Museo Reina Sofía de Madrid y The Orchestra of the Americas Group, y había integrado también el board del Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington.

Estaba en perfecto estado de salud, lleno de proyectos. "Había comprado un espacio grande en Madrid para mostrar su colección. Se descompensó en los preparativos para un análisis, en su departamento en Miami. Todavía no lo puedo creer", dijo su hermano.

Para Dani, coleccionar podía ser un vicio. "Es fácil empezar y difícil terminar. Siempre les digo a los coleccionistas nuevos: lo primero que tienes que saber es que si vas a empezar no vasa poder parar", decía en una entrevista reciente con LA NACION. Había nacido en Buenos Aires en 1948, en una familia de amantes del arte. De muy chico empezó a coleccionar pósteres y todavía conservaba algunos. Tenía esas obras. Piensan que son guar-17 cuando hizo su primer viaje por Europa y los Estados Unidos. Para aquella aventura, su madre (que era pintora) le preparó una lista de museos, salas de conciertos e iglesias que debía visitar; él la completó con pasión. Pronto empezó a comprar arte argentino. Después, su hermano Gabriel abrió la galería Arte Múltiple, clave en su tiem-

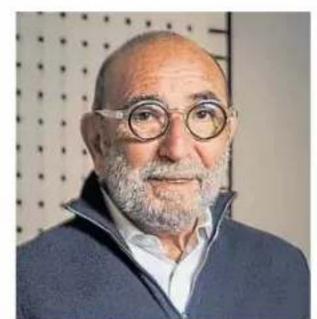

**Daniel Levinas** 

TANIA SIEIRA

po. "Me siento muy orgulloso de tener obra de Víctor Grippo, uno arte conceptual latinoamericano; de Brasil, tengo obra de Cildo Meireles, el maestro de los maestros; de España, de Juan Muñoz. Son obras fundamentales de la colección, pero al mismo tiempo estoy muy orgulloso de las obras de artistas actuales. Aquí (señala una de su apartamento madrileño) tengo un artista argentino que se llama Matías Duville", contabaen una entrevista con Arteinformado.

"El arte contemporáneo requiereleer.escuchar.informarse. No es como el arte del pasado, que comprabas una obra porque era bella, porque era colorida, porque representaba algo que tegustaba o te hacía recordar algo. El arte contemporáneo es más mental. Hay que investigar las razones del artista. Y no es solo por una cuestión política, social, de género. Es más que eso. Es una cuestión de sentimiento, de expresar lo que uno siente de una manera diferente, que no esen un hermoso dibujo", creía.

Se trasladó con su familia a fines de los 70 a Washington DC, donde creó una empresa editorial. Entonces, empezó a adquirir obra de creadores locales. Participó de numerosos coloquios y conferencias sobretendencias en el arte contemporáneo y coleccionismo. Organizó exposiciones como Argentina In Focus: Cristian Segura/Sergio Vega, en el Museo de las Américas de Washington, y la dedicada a León Ferrari en el Arlington Art Center de Virginia. Tenía junto a su esposa, Mirella, una colección de más de 800 obras por la que la feria de arte madrileña Arco los reconoció en la edición 2020. Era profesor visitante de la Universidad Europea de Madrid.

El coleccionismo era, en fin, una misión. "Los coleccionistas coleccionan porque les gusta vivir con dianestemporariosyquesusobras van a terminar en museos; es lo que pasa con las grandes colecciones", decía. Visitaba asiduamente Buenos Aires, pero vivía entre Washington, Miami y Madrid, donde pensaba seguir con su labor: mostrar el trabajo de artistas jóvenes a los que quería ayudar. Como un mecenas.

**Datos** útiles LIBRE ACCESO. Menores de 12 años, titulares del Pase Cultural y docentes entran gratis todos los días. Los jubilados, de lunes a jueves.

DESCUENTOS. Cada entrada se acompaña de vales de descuento por el mismo valor para la compra de libros en los stands de la Rural.

CHEQUELIBRO. Los visitantes que compren sus tickets recibirán un chequelibro de \$4000 para usar en librerías cuando finalice la Feria.

48ª Feria del Libro | TODO LO QUE HAY QUE SABER

### Liliana Heker, contra "la devaluación de la cultura" y a favor de "la voz de los intelectuales"

La reconocida autora y maestra de escritores prepara el discurso que dará mañana en el acto inaugural en la Rural; "voy a aludir a nuestra realidad y a lo que significan la lectura y el libro en este momento"

### Daniel Gigena

LA NACION

Con nueva novela y la reedición de un libro de entrevistas bajo el brazo, la escritora y maestra de escritores Liliana Heker (Buenos Aires, 1943) se prepara para dar mañana el discurso inaugural de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en la Rural. Heker acaba de publicar su tercera novela, Noticias sobre el iceberg, y Diálogos sobre la vida y la muerte, con entrevistas a Jorge Luis Borges, Ana María Shua, Abelardo Castillo, Marcelino Cereijido y Roberto Fontanarrosa, entre otros.

Es la sexta escritora en dar el discurso de apertura del acontecimiento cultural más importante del país, la Feria del Libro. "Estoy loca -dice Heker a LA NACION, con una sonrisa-. Son días de muchas entrevistas por la salida de la novela, más toda la movida de la Feria. No dudé en aceptar la invitación; siempre he ido a la Feria del Libro. Es un acontecimiento muy significativo que, a diferencia de otras ferias internacionales, convoca a mucha gente. No pasa en otras. Acá a la gente le importa mucho la Feria".

Ya tiene preparado el discurso de apertura. "Supongo que la palabra de los escritores tiene más resonancia en la Feria -admite-. No lo puedo medir, pero hay que ilusionarse con la repercusión que pueda tener. Tengo terminado el discurso, ad referendum de que haya alguna noticia que valga la pena incorporar. Con esto queda claro que va a tener mucha referencia a nuestra realidad actual y al ataque que está recibiendo la cultura en su amplio espectro, es ineludible por el peso que tiene ese ataque y por las características que tengo yo. Voy a aludir a eso y, como estoy en la Feria del Libro, voy a hablar sobre lo que significa la lectura. No es cualquier ámbito. Me sitúa lo que significan la Feria y el libro en este momento".

En enero, Heker dio una clase pública en la Plaza Congreso en protesta por las iniciativas impulsadas por el Gobierno en material cultural y educativa. "Un periodista uruguayo me preguntó si me habían elegido por el contexto, pero no fue así. Cuando, en 2023, Alejandro Vaccaro me dijo que iban a proponerme, nada de esto estaba pasando".

La autora de Los bordes de lo real participó ayer de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública, "El ministro de Economía, Luis Caputo, la trató de 'berrinche', perofue una convocatoria muy amplia porque para la sociedad la universidades un bien que muchos sentimos que nos pertenecey del que estamos orgullosos. Yo estudié Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y sé de la excelencia y el nivel que tiene la universidad pública".

Cursó Física hasta cuarto año. "Había empezado muy chica y, al mismo tiempo, cuando terminé el colegio secundario, había manda-

PALABRAS DE

**APERTURA** 

Liliana Heker

Discurso inaugural

La apertura oficial, solo

para invitados, suele ser un

acto extenso y polémico. La

lista de oradores en el Salón

Central tiene confirmados

al presidente de la Funda-

Vaccaro; el alcalde de Lis-

virtual); el embajador de

Portugal en la Argentina, José Ludovice; el jefe de go-

bierno porteño, Jorge Macri,

boa, Carlos Moedas (saludo

ción El Libro, Alejandro

Mañana, a las 18

**ESCRITORA** 

do una carta a El Grillo de Papel y me respondió uno de los directores, alguien desconocido entonces, Abelardo Castillo, que todavía no era el enorme escritor que fue, aunque ya había publicado su primer cuento: 'El marica'. Así que entré en la facultad totalmente tironeada por la literatura y por la revista".

Para Heker, hay un intento del Gobierno de devaluar las voces de los intelectuales. "Creo que ha cambiado el peso que tenía la voz de los intelectuales en los años 1960 y 1970, era mucho mayor que en la actualidad -considera-. En los cafés de Buenos Aires discutíamos las afirmaciones de Jean-Paul Sartre en La náusea. Pero circunstancias como las que estamos viviendo hoy revalorizan la palabra de los intelectuales. Ante esa devaluación de la cultura que se quiere hacer desde los medios oficiales, los intelectuales nos sentimos obligados a revalorizarla. No hablo solo de escritores, sino también de artistas, politólogos, juristas, investigadores. En este momento, esa palabra es importante".

Reconocida cuentista y coordinadora de talleres literarios (por los que pasaron Guillermo Martínez, Inés Garland, Samanta Schweblin, entre muchos otros), es autora de tres novelas protagonizadas por mujeres: Zona de clivaje, El fin de la historia y la flamante Noticias sobre el iceberg, una atrevida experimentación con el punto de vista narrativo que tiene como personaje principal a Greta, una escritora de más de setenta años que ha dejado de escribir hace décadas y recibe en su casa a dos jóvenes entrevistadores. "Estoy contenta de haber podido terminar la novela. La empecé poco antes de la pandemia con una imagen que tenía de años atrás: una mujer de edad avanzada tratando de hacer la vertical y un muchacho que llama para hacerle una entrevista. Estaba buscando en mis diarios, encontré esa imageny decidí que tenía que volver a Greta. Es una novela muy singular dentrode mi escritura porque en mis narraciones sé adónde voy; acá tenía la escena, me importaba ese personaje, pero no sabía qué iba a contar. Fui encontrando la novela mientras la iba escribiendo en una época muy compleja como fue la pandemia".

A pesar del contexto, Heker dice que tiene una "zonita optimista". "Algo que me alienta es que mucha gente muy lúcida de distintas especialidades está saliendo a hablar. Qué nos va a pasar lo ignoro. Hemos salido de la dictadura militar, así que espero que salgamos también de esta situación. Hay que estar lo más entero posible".

### Una brújula para no perderse durante tres semanas

A partir de mañana y hasta el 13 de mayo, todos los días en la Rural

#### **ENTRADAS**



#### \$3500/5000

De lunes a jueves, el acceso es más económico que los fines desemanay feriados. También hay un pase de tres visitas a \$7500, de exclusiva venta on line, en https://entradas.el-libro. org. 2xl con Club LA NACION

### DÍAS Y HORARIOS



#### De 14 a 22

Eselhorario habitual de lunes a viernes; los sábados, domingos yferiados, abrirá una hora antes. El sábado 27, por celebrarse la Noche de la Feria, la actividad continuará hasta la medianoche (gratis desde las 20).

#### LISBOA, CIUDAD INVITADA



### Una comitiva pujante

Libros, cine, artes visuales y música. La delegación de la capital portuguesa desembarca con un bagaje cultural muy atractivo para ser una de las protagonistas de la Feria del Libro. Escritores consagrados y la joven guardia presentarán sus obras en su propio stand y en las salas. Además la programación derramará en otros importantes espacios de la ciudad, como el Teatro Colón y la Usina del Arte. En la Rural, la Lisbon Poetry Orchestra animará la Noche de la Feria en la sala José Hernández.

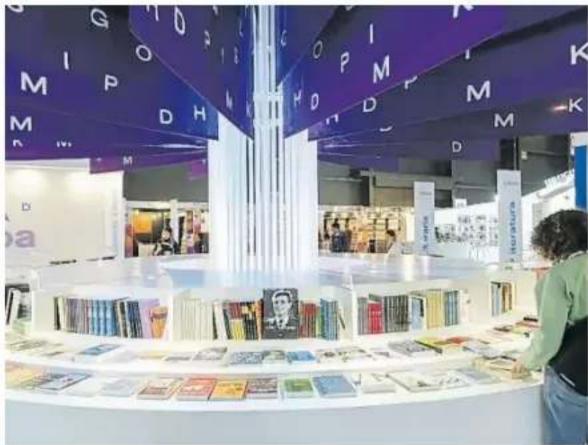

Stand de Lisboa

A.GUYOT



José Saramago PREMIO NOBEL

▶ Además del legado del autor latente en las nuevas generaciones, la exposición Tomemos la palabra y la iniciativa los ciudadanos de a pie, sobre los derecho humanos y el discurso del Nobel, está organizada por la Fundación Saramago. Abrirá el 3 de mayo, en la Biblioteca del Congreso.



Fernando Pessoa POETA PORTUGUÊS

Los homenajes al autor portugués y a sus heterónimos se multiplicarán en el stand de Lisboa, ubicado en el pabellón 9, y en salas como la Gorostiza, donde el sábado 27, a las 19, habrá una mesa con Jerónimo Pizarro (Colombia), Caio Gagliardi (Brasil) y Antonio Sáez Delgado (España).



y Liliana Heker.

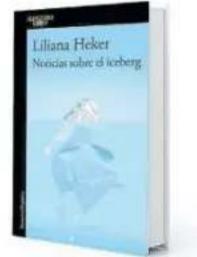

Noticias del iceberg

Heker presentará su nuevo libro el domingo 28, a las 17.30, en la Sala Bioy Casares.

PROGRAMA. En el sitio de la Fundación El Libro (www.el-libro.org.ar/internacional/ programa) se puede consultar la agenda diaria. MOVIDA JUVENIL El espacio dedicado a los jóvenes cumple diez años. Con la coordinación de Cris Alemany, participan autores y lectores.

el miércoles 1º de mayo en la Sala Victoria Ocampo entre las 13.30 y las 17.

#### **INVITADOS INTERNACIONALES**



Lídia Jorge PORTUGAL

▶ Gran capitana de la delegación portuguesa, la reconocida autora, que obtuvo el premio FIL en Lenguas Romances 2020, estará el 2/5, a las 19.30, en el stand de Lisboa.



David Foenkinos FRANCIA

La biblioteca de los libros rechazados, Hacia la belleza, Dos Hermanas. El francés emprenderá un recorridoa lo largo de su obra en la charla del 11/5, a las 19, en la sala V. Ocampo.



Mario Montalbetti PERÜ

▶ El poeta lingüista, que visitó antes Buenos Aires con su antología Huir no es mejor plan, participará del Festival de Poesía este domingo, a las 19, en la

Sala Victoria Ocampo.



Sergio del Molino ESPAÑA

Por su libro Los alemanes, el periodista y escritor obtuvo el Premio Alfaguara en enero pasado. Este sábado, a las 19, lo presenta en el Pabellón Blanco de la Rural.



Sonsoles Ónega ESPAÑA

▶ La presentadora de televisión sorprendió cuando ganó el Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada. Se presenta el 4/5, en la Sala Adolfo Bioy Casares.



Elvira Sastre ESPAÑA

Además de su regreso al Teatro Ópera el 10/5 como una rockstar de la poesía, la joven de Segovia firmará ejemplares de sus libros el lunes 13/5, a las 18.30, en el stand de Planeta.

### FERNÁNDEZ DÍAZ X 3

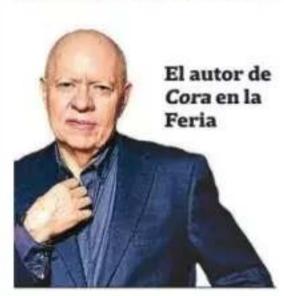

El sábado 27, a las 19, en la sala Bioy Casares

Presenta a Sergio del Molino, "un gran escritor español desconocido en la Argentina. Su premiado libro Los alemanes resultó una obra rara y fascinante. Además, es un columnista de fuste del diario El País de España".

#### ▶ El lunes 29/4, a las 19, en el stand de Lisboa

La cita cultural más convocante atrajo el año pasado a la Rural a 1,2 millones de visitantes

Con el portugués José Rodríguez dos Santos, autor de la novela El secreto de Spinoza, indagarán en "por qué debemos al gran filósofo la democracia liberal", anticipa Fernández Díaz.

#### ▶ El domingo 12, a las 19, en la Sala José Hernández

"Con Luciano Román vamos a hablar de Cora, la novela, que va por su tercera edición, y sobre asuntos polémicos y curiosos del periodismo".

Además, Fernández Díaz saldrá al aire con su programa de Radio Mitre desde la Feria los domingos, de 13 a 15, con entrevistas a grandes autores.

### **IMPERDIBLES**

#### Festival de Poesía

Del viernes 26 al domingo 28, en la Sala Victoria Ocampo, del Pabellón Blanco. Este año, estará dedicado a conmemorar los centenarios de los nacimientos del poeta y editor José Luis Mangieri y del poeta Joaquín O. Giannuzzi. Coordinación general: Jorge Fondebrider. Habrá lecturas, charlas y un cierre con Jorge Aulicino, Pedro Vicuña y Mario Montalbetti.

#### Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina

Del 1º al 3 de mayo, en las salas Domingo Faustino Sarmiento y Victoria Ocampo, del Pabellón Blanco. En esta edición, con coordinación de Verónica Abdala, participan, entre otros, Gabriela Cabezón Cámara, Agustina Bazterrica, Elsa Drucaroff, Federico Jeanmaire y Guillermo Martínez.

#### Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica

Del 4 al 7 de mayo, en la Sala Alfonsina Storni, del Pabellón Blanco. Participan Mónica Ojeda (Ecuador), Carol Rodrigues (Brasil), Michel Laub (Brasil), Sérgio Rodrigues (Brasil), Virginia Mórtola (Uruguay), María José Navia (Chile) y Alejandra Kamiya (Argentina), entre otros. Coordinación: Jorgelina Núñez.

### Debate final

Es la gran novedad de esta edición: el cierre de la Feria será con un debate el domingo 12 de mayo a las 17..30, en la Sala Victoria Ocampo. Bajo el lema "La cultura en el centro de la escena", participan: Beatriz Sarlo, Martín Kohan, Hernán Lombardi y Lucas Llach. Modera: María O'Donnell. Coordinación general: Gabriela Saidón y Natalia Zito.

### HOMENAJES



Julio Cortázar
El autor de Rayuela será
el eje de la tradicional
maratón de lectura de la
Feria. Martes 30 a las 19 en
Zona Futuro.



2 Adolfo Bioy Casares
El albacea de la obra de
Bioy Casares, Daniel
Martino, organiza la
muestra El lado de la luz,
con fotografías del autor de
La invención de Morel.
Ingreso al pabellón Ocre.



3 María Kodama La Fundación Jorge Luis Borges y Penguin organizan un homenaje y presentarán Historia de la noche, de Borges. El 5 de mayo, a las 16.



4 Luis Chitarroni
Pedro Chitarroni, Daniel
Guebel, Luis Guzmán y
Diego D'Onofrio participan
de la mesa "El lector total",
en tributo a Luis Chitarroni,
el 3 de mayo, a las 19.
Presenta Malena Rey.



Javier Milei volverá a la Feria en calidad de autor

### El Presidente, en la pista Polít

La Feria no es una arena desconocida para Javier Milei: fue furor en sus presentaciones cuando era candidato. Ahora se convertiráen el primer presidente en ejercicio en llegar al gran evento lector en calidad de autor, con Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Será el 12/5, a las 19, en la pista central.

### Políticos

Menos que otros años, los políticos estarán presentes a lo largo de las tres semanas de actividades. El exjefe de Gabinete de Mauricio Macri, Marcos Peña, conversará con Juan Pablo Varsky sobre El arte de subir (y bajar) de la montaña rusa (Siglo XXI), el 2/5, a las 19, en la Sala Victoria Ocampo del Pabellón Blanco.

F. MARELLI

26 | SEGURIDAD LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Daniel Gallo www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### **MISIONES**

### Incautaron 1000 kilos de marihuana

La Gendarmería desbarató el contrabando de una tonelada de marihuana, valuada por las autoridades del Ministerio de Seguridad en más de 2000 millones de pesos. El operativo fue producto de una exhaustiva investigación realizada en Misiones por la Unidad de Procedimientos Judiciales Eldorado, que pertenece al Escuadrón 10.

### Usaban motos para trasladar cocaína directamente desde Bolivia a Rosario y San Nicolás

NARCOTRÁFICO. Con un sistema de transporte que evitaba las rutas controladas por fuerzas federales, un traficante se había convertido en un eficiente abastecedor de drogas

### Germán de los Santos

CORRESPONSAL EN ROSARIO

ROSARIO. – Para evitar pérdidas mayores ante posibles operativos antidrogas de fuerzas federales, Héctor Quispe decidió minimizar riesgos. Empezó a trasladar la cocaína que cruzaba con su pareja desde Bolivia hasta Aguas Blancas y Salvador Mazza, en Salta, en motos hacia el centro del país. El destino del estupefaciente era Rosario y la provincia de Buenos Aires.

Las "mulas" viajaban por rutas alternativas, en paralelo a la 34, hacia la provincia de Santa Fe y San Nicolás, en el norte bonaerense. Lo hacían cada 15 días y llevaban la droga en mochilas y escondida en los cuadros de las motos, una forma bastante novedosa para los investigadores judiciales, que comenzaron a seguir los rastros de los proveedores de un narco rosarino y se toparon con esta particularidad.

Quispe es considerado un abastecedor de cocaína para bandas de Rosario, San Nicolás y La Plata. En esas ciudades tenía sus clientes, que a su vez estiraban la droga-que tenía un alto nivel de pureza- y la distribuían en distintos puntos de venta minorista.

Este salteño, que estaba bajo la lupa de la Justicia desde hace tiempo, no hablaba por teléfono con los compradores, sino que hacía el trabajo de los antiguos viajantes. El mayorista hablaba en persona con sus clientes, y eso lo obligaba a viajar de manera frecuente. Esta manera de vincularse "a la vieja usanza" hizo complejas las tareas de investigación que realizaron los fiscales federales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Claudio Kishimoto, de Rosario.

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó, en tanto, que "se desbarató la cadena entera de comercialización de estupefacientes y se identificó a los miembros de la red criminal: desde las personas que traían la droga desde Bolivia, quienes la 'enfriaban' en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban acondicionada en motos, como novedad investigativa".

Esta maniobra implicó un gran desafío para los detectives, ya que los traficantes en moto podían tomar rutas alternativas e incluso caminos rurales para evadir eventuales controles. Los investigadores encontraron en la figura mitológica del centauro una analogía del motociclista como un jinete



La Policía de Seguridad Aeroportuaria interceptó a uno de los motociclistas de la red MINISTERIO DE SEGURIDAD



Un local gastronómico habría sido usado en Rosario para lavado de dinero

MARCELO MANERA

procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que demandó 30 allanamientos, fue bautizado Operación Centauro.

La investigación comenzó en diciembre de 2020, y fue un desprendimiento de una causa en la cual la PSA realizó diez allanamientos, detuvo a ocho personas y secuestró

ese momento, la fuerza de seguridad federal acumuló 90 legajos de informes, con 11.000 horas de escuchas telefónicas y seguimientos interprovinciales que demandaron varios días cada uno.

El domingo pasado, los policías aeroportuarios interceptaron a un motociclista en una estación de ser-

salvaje, forajido de la ley. Por eso, el drogas, armas y vehículos. Desde vicio ubicada en el cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 65, en la localidad de San Genaro, Santa Fe; estaba viajando desde el norte del país. Al requisar la moto, los efectivos encontraron que su cuadroysu tanque de combustible habían sido modificados para ocultar nueve paquetes rectangulares de distinto tamaño. Evidentemente,

eran "panes" de cocaína. Al retirar los envoltorios de nylon se observó que uno de los "ladrillos" llevaba impreso en bajorrelieve una hoja de trébol y otros dos tenían impresas la figura de un delfín.

Esa era la marca de origen de Delfín Reynaldo Castedo, preso desde julio de 2016, cuando fue detenido tras haber estado prófugo durante una década, y condenado por narcotráfico y por el asesinato de Liliana Ledesma, una productora rural salteña que se opuso a sus operaciones ilegales. Conocido como el Patrón del Norte, Castedo era considerado el "dueño" de la frontera caliente entre Salta y Bolivia. Había adquirido campos de miles de hectáreas tanto en Salvador Mazza como en Yacuiba, al otro lado del límite internacional. Por allí pasaban los camiones con cocaína.

#### El intermediario

Las motos de la gente de Quispe se las arreglaban para eludir los retenes en las rutas principales y llegar hasta Rosario. El principal comprador de la cocaína era Gerardo Alberto P., un hombre que no tenía relación con las bandas narco más conocidas que siembran el terror y manejan con violencia el negocio de las drogas en la mayor ciudad santafesina.

Transitaba su vida en el universo criminal con bajo perfil, y sin generar conflictos con nadie. Eso lo hizo poco visible. Este intermediario, que tenía contacto directo con Quispeysu organización, abastecía a vendedores locales como Alberto Celestino T., exbarrabrava de uno de los clubes rosarinos que había involucrado en este negocio ilegal a su hijo, Alberto Ezequiel T., que jugó al fútbol en equipos de la zona, entre ellos, Atlético Empalme Central, de Villa Constitución.

Según la investigación de la PSA, se pudo establecer que cambiaba divisas para capitalizarse y para financiar la compra de estupefacientes (en dólares) a través de un conocido restobar del microcentro rosarino. Así se perfeccionaba, además, la maniobra de lavado de activos.

Alberto Celestino T. también distribuía la cocaína que llevaba la gente de Quispe a San Nicolás. El año pasado se detectó que la cantante de trap Brenda Leguizamón, la Diabla, había copado la provisión de estupefacientes en esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, usando un local de venta de ropas -llamada Bichota Girl Femenina-como fachada de sus operaciones.

La Diabla es la hermana de Brisa Milagros Leguizamón, protagonista junto a su pareja, Esteban Rocha, de la narcoboda que el 29 de enero de 2022 terminó en una masacre cuando un grupo de sicarios emboscó, al término de la fiesta, a Iván Giménez, acribillado en un Audi TT junto a su pareja, Érica Romero, y la hija de ambos, Elena, de un año.

La investigación que llevó adelante la Procunar por el movimiento de cocaína en motos derivó en decenas de allanamientos en las provincias de Salta, Santa Fe y Buenos Aires, donde 18 personas quedaron detenidas. •

### Cayeron los motochorros que tenían como blanco a hoteles

ROBOS. Los sospechosos fueron identificados por el trabajo de peritos policiales

Tres integrantes de una banda especializada en el robo de hoteles de la ciudad de Buenos Aires fueron arrestados tras una investigación de la Policía de la Ciudad.

Su modus operandi se repitió en al menos cinco hospedajes que asaltaron. Arribaban en moto durante horas de la noche. Los dos ladrones se bajaban, uno de ellos entrabay, a mano armada, le pedía la recaudación al recepcionista de turno mientras que el cómplice le sostenía abierta la puerta corrediza del ingreso principal, haciendo de campana.

Los delincuentes no previeron que sus andanzas tendrían los días contados por una serie de "errores no forzados". En los robos, el que portaba el arma usaba siempre el mismo calzado: unas zapatillas rojas.

Además, otro siempre utilizaba

sus manos descubiertas para sostener abiertas las puertas de vidrio corredizas, por lo que dejaba sus huellas dactilares marcadas.

Personal de la División Investigaciones Comunales 1 Sur, de la División de Análisis de Extracción de Imágenes y de la Policía Científica analizaron imágenes, recopilaron pruebas y estudiaron la evidencia para atar cabos y atrapar a los ladrones.

La investigación comenzó el 16 de febrero pasado tras una denuncia de robo en un hotel situado en Montevideo y Bartolomé Mitre, donde, según los testigos, un hombre con casco ingresó a punta de pistola y sustrajo dinero en efectivo, un celulary un reloj, antes de huir en una

Tres días después se produjo

otro robo a dos cuadras de distancia, en Bartolomé Mitre al 1200; de las imágenes se desprendía que la modalidad era la misma. Hechos similares se repitieron a principios de marzoen el mismo hotel del primer caso y en otro ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1500. Todo en un radio de seis cuadras en el barrio de San Nicolás.

A través del cotejo de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, tanto públicas como privadas, los investigadores pudieron establecer que uno de los delincuentes llegaba al hotely analizaba los movimientos, tras lo cual arribaba en moto el cómplice, siempre con el casco puesto, se bajaba del rodado, ingresaba armado al hotel, mientras su compañero quedaba de campana, huyendo luego ambos en el rodado.

Pero hubo un detalle que observó la División de Análisis de Extracción de Imágenes: el ladrón que conducía la moto tenía siempre puestas zapatillas rojas.

Otro dato clave fue que, en uno de los robos, uno de los delincuentes apoyó su mano en el vidrio de la puerta de acceso para evitar que se cerrara. Esa imagen hizo que se convocara a la Policía Científica para que procediera al levantamiento de rastros en el lugar, dando con la huella dactilar del delincuente.

Gracias a las cámaras de la Ciudad fue que pudo determinarse el recorrido que hacían los delincuentes en su huida; su derrotero culminaba en Luis Sáenz Peña, entre Pavón y Constitución.

Las tareas de campo de los investigadores determinaron que el chofer de la moto residía en una casa de esa cuadra. Montaron una vigilancia discreta que dio resultado cuando el morador de la vivienda salióy subió a la moto estacionada en la vereda.

Lo requisaron. La policía comprobó que el sospechoso no tenía armas, pero sí una mochila donde guardaba elementos sustraídos, una picana eléctrica disimulada en forma de linterna -que fue utilizada en uno de los robos-y, sobre todo, se advirtió que llevaba puestas las zapatillas rojas que se habían visto en los videos.

El hombre quedó detenido, a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 44.

Tras la detención del primer delincuente, la División Papiloscopía y Patronímica de la Superintendencia de Científica de la Policía de la Ciudad dio con un resultado positivo para el cotejo de la huella dactilar encontrada en la puerta del hotel. Pertenecía a un ladrón con un importante prontuario delictivo, especialmente en robo a mano armada.

Lo arrestaron en la vía pública, cuando estaba acompañado por otro hombre que resultó estar involucrado en otro robo anterior en uno de esos hospedajes, hecho ocurrido en enero pasado.

El personal de la División Investigaciones Comunales 1 lo puso a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, que intervino en ese caso. •

### Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar

Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

BALESTRA, María Helena, q.e.p.d. - Sus hijos Marilita y Quique Colauti, Bea y Juan Manuel Esnal; sus nietos Agustín y Mariana Cuesta, Angeles y Maxi Bronenberg, Juanma y Sol Aversa; sus bisnietos Simona y Teodelina Cuesta, Damasia y Martina Bronenberg despiden a la querida Mochi. Sus restos serán inhumados hoy, a las 12, en el cementerio Parque Memorial.

BASALDUA, M. Isabel Rotaeche de, q.e.p.d., 23-4-2024, c.a.s.r y b.p. - Sus hijos Javier y Maca e Ignacio y Juli Basaldúa; sus nietos Uli, Joaco, Clari, Pipe, Manu y Justi despiden a abu Isa con mucho cariño e invitan a acompañarlos hoy, 10.30 hs., en el cementerio Memorial de Pilar.

BASALDUA, María Isabel Rotaeche de. - Sus hermanos Cora, Inés y Alejandro, Luis y Diana, Marta y Carlos, M. Elisa y Jorge y Alberto, y sus sobrinos Rotaeche, Dufrechou y Monferrán despiden a Isabel con mucho cariño e invitan a la misa hoy, a las 10.30, en el cementerio Memorial de Pilar.

BETTINI, Alfredo Eduardo. -Alexandre de Castro, director ejecutivo comercial de Unipar, y todo el equipo de trabajo despiden a Alfredo con profundo pesar y acompañan a su familia en este dificil momen-

DEFFERRARI, Martin. - Sus tíos Liliana y Raúl, junto a sus hijos y nietos, despiden con cariño a Martín y piden oraciones por él y su familia.

DEFFERRARI, Martin. - Su tía Mercedes Defferrari y sus hijas lo despiden con mucho amor v acompañan a su familia en estos tristes momentos.

DEFFERRARI, Martín. - Diego, Biyibi Uriburu y sus hijos abrazan con mucho cariño y tristeza a Irene y piden oraciones por la memoria de Martin.

de STEFANO, Horacio Claudio, Cnel. (R.), q.e.p.d. - La promoción 82 del CMN participa con profundo pesar el fallecimiento de su camarada.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen. q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Sus hijos Alejandro y Nidia Sebastiani, Javier y Susana Rey Saravia, Fernando y Cristina Greve, Victoria, Lucia y Fernando Rizo Patron, Rosario, sus nietos y bisnietos. Siempre estarás en nuestros corazones y rogamos una oración en tu memoria. La despedimos hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COS-TA, Tel. 4812-8040.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu hijo Alejandro Sanz de Urquiza, Nidia Sebastiani y tu nieto Federico te tendremos siempre presente en nuestros corazones.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu hijo Javier Sanz de Urquiza y Susana Rey Saravia junto a sus hijos Milagros y José Guerra, Mercedes y Beltran Laxague, Francisco y Zelmira Olmedo y Mariano y Valeria Touzon con sus nietos Bautista, Belén Baltazar y Félix te despiden con todo cariño y en la esperanza del reencuentro con Jesús. Todos los días seguirás presente en nosotros.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu hijo Fernando Sanz de Urquiza, María Cristina Greve; tus nietos Florencia y Claudio Schimizi, Mariana, Cristina y Juan Ferrero, Maria Lucía y Sebastián Spur, Clara María y Mariano Massei y tus bisnietos te tendremos siempre presente.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu hija Victoria Sanz de Urquiza y tus nietos Tomás y Jenny, Miguel y Martu, Pablo y Maite y tus bisnietas, te tendremos siempre presente en

nuestros corazones.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu hija Lucía Sanz de Urquiza, Fernando Rizo Patron Leguía; tus nietos Lucía y Raúl, Fernando y Laura, Santiago y Alexía; tus bisnietos Alma, Raúl y Cristóbal te tendremos siempre presente en nuestros corazones y rogamos una oración en tu querida memoria.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen. q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Te tendré siempre presente en mi corazón. Ruego oraciónes en tu querida memoria. Tu hija Rosario Sanz de Urquiza.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucía. - Tu nieto Francisco Sanz de Urquiza y su esposa Zelmira Olmedo, te recordaremos por siempre y con profundo cariño.

de URQUIZA ESTRADA de SANZ, Lucia Carmen, g.e.p.d., falleció el 23-4-2024. -Tu consuegra Rowena Leguía de Rizo Patron y familia, con profundo pesar participan el fallecimiento de tan querida amiga y acompañan con todo cariño a su familia en el dolor. Rogando una oración en su querida memoria.

de URQUIZA de SANZ, Lucia Carmen, q.e.p.d. - Oscar Ivanissevich y París Wilson e hijos acompañan con gran carifio y oraciones a Lucía, Fernando y familia.

ELIÇABE, José Manuel. -Hernán y Felicitas Marotta, hijos y nietos despedimos a tío Pepe con mucho cariño.

ELICABE, José Manuel, q.e.p.d. - Querido cuñado Pepe, participo con enorme tristeza tu partida y abrazo con todo mi amor a mis sobrinos y familia. Lamento no poder ir a despedirte. María Luz Saldungaray de Gietz.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Ernesto, Daniel Claramunt y familia acompañan a Manuel y familia y ruegan una oración en su memoria.

ELICABE, José Manuel. -Mirtha Heredia y sus hijas Eugenia, Vicky y Ceci despiden a Pepe con mucho cariño.

ELICABE, José Manuel, q.e.p.d. - Marcos Farina, Agustín Ferraggine y el equipo de Tres Quarteles Tandil SAS, 3QA, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

ELIÇABE, José Manuel. q.e.p.d. - Los socios del estudio Cibils, Labougle, Ibañez despiden con mucha tristeza a su querido amigo Pepe. Acompanamos a la familia Elicabe con un gran abrazo.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Juan McEwan y Mercedes Gil Esnal lamentan su fallecimiento y acompañan a Maria Elina, Maria José, Manuel y toda la familia en este triste momento.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Los socios e integrantes del Estudio McEwan participan con pesar el fallecimiento y acompañan a María Elina, María José, Manuel y toda la familia Elicabe en este dificil momento.

ELIÇABE, José Manuel. - Lamentamos mucho su partida y acompañamos a Manuel y a toda la familia en este dificil momento. Familia Tonconogy.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Acompañamos con cariño a Manuel y a toda la familia Eliçabe. Pato y Tommy Magrane.

ELIÇABE, José Manuel. - Diego Gutierrez Eguia y Ana Ceva de Gutierrez Eguia, despiden a Pepe con mucho cariño, rogando una oración en su memoria.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Alberto Pedro Heguy, Silvia y sus hijos Eduardo y Paz, Pepe y Paula, Tomás, Nachi y Natasha despiden a Pepe con mucho cariño.

ELIÇABE, José Manuel. q.e.p.d. - El club del Polo Los Indios recuerda a su ex presidente y ruega una oración en su memoria.

ELICABE, José Manuel, q.e.p.d. - Gloria, Maime, Ana S., Ana R. B., Silvina F., Mercedes, Constanza y Silvina M. acompañan con mucho cariño a María Elina y a su familia en la despedida de su papá.

ELIÇABE, José Manuel, q.e.p.d. - Alfredo L. Agote despide agradecido a su admirado y querido amigo Pepe y acompaña con cariño a su familia.

EMERY, John. - El Servicio de Clínica Médica del Hospital Britanico de Bs. As., de quien fue su jefe, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Nicholas y Flia. en este triste momento.

EMERY, Juan David Carlos, q.e.p.d. - Su mujer Puli Uzcudún; sus hijos Nicholas, Peter, Karen y Moira, sus nueras Dolores y Florencia, su yerno Juan y sus nietos Marcos, Inés, Juana, Julia, Malena, Agustín, María, Francisco y Federica lo despiden con mucho amor. ¡Siempre en nuestros corazones Bampa!.

HEER, Fernando, 22-4-2023. -Querido Fer, Pequeños Pasos y todo su equipo jamás olvidarán tu paso. Siempre en nuestros corazones.

LEVINAS, Daniel, falleció el 22-4-2024. - Marisa y Ariel Levinas e hijos acompañamos con mucho cariño y tristeza a Mariana, Diego y Pablo, y a sus hermanos Gaby y Salo y sus familias, en la pérdida de nuestro querido Dani.

LEVINAS, Daniel. - Diana y Valentín Waizmann lo despiden y acompañan a su familia.

LEVINAS, Daniel, q.e.p.d. -Isaac Zaharya y Teresa Mello acompañan a su familia en este momento tan doloroso.

XX

LEVINAS, Daniel - Diego y Roberta Herbstein despiden con gran tristeza al amigo, partido tan inesperadamente, y acompañan en este penoso momento a Gabi, sus hijos y su familia.

MARTIN ETCHEGARAY de INSUSSARRY, Maria Mabel, falleció el 21-4-2024. - Sus hijos Yvonne, Marie Claire y Pedro, sus nueras Cynthia y Mimi, su yerno Dan, sus nietas Victoria y Catalina, su amiga de toda la vida Annie, y Betina, la despiden con amor y con la serenidad de que estará siem-

pre presente en sus recuerdos.

PAILOS, Osvaldo, q.e.p.d., falleció el 23-4-2024. - La familia Figueroa y Afim SA acompañan a sus familiares e hijos en

este dificil momento.

Misas y Funerales

ANDREAU de GARCÍA LLA-NOS, Mercedes. - La Confederación Nacional de Beneficencia y su presidenta Graciela Mendoza Peña, al cumplirse un mes del fallecimiento de la muy querida presidenta del Circulo de Corrientes, celebrarán una misa mañana 25 de abril, Il Hs., en la Iglesia de la Sagrada Eucaristía de Santa Fe y Uriarte.

Recordatorios

CRESSALL, Daisy. - Su primo hermano George Handley la recuerda con mucho cariño en este séptimo año de la fecha de su partida.

FANELLI, Félix R., Dr., falleció el 24-4-2007. - Tu esposa, tus hijos y tu nieto siempre te recuerdan.

LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024 28 | SEGURIDAD

### Arrestaron a 12 miembros de dos bandas luego de violentas entraderas

CAPTURA. Los grupos detenidos estaban integrados por chilenos que ingresaban en viviendas del conurbano y La Plata



Arrestaron a un grupo de delincuentes chilenos

Doce delincuentes extranjeros –ll chilenos y uno peruano-quedaron detenidos por participar de robos tintas localidades del conurbano. Formaban parte de dos bandas que operaban por las noches y tenían aterrorizados a los vecinos.

Una de las organizaciones delictivas tenía en su haber al menos diez robos registrados en Ezeiza, Parque Leloir, San Miguel, Pilar, La Reja y La Plata. A la otra se le atribuve un raid de al menos cuatro golpes en las localidades platenses de Villa Elisa y City Bell.

No es el primer caso. Según informó LA NACION en agosto del año pasado, a partir de información de fiscales bonaerenses, se había establecido que delincuentes de nacionalidad chilena operaban en el conurbano y que estaban especializados en entraderas y escruches; además, se determinó en las investigaciones que esas bandas extranjeras eran particularmente agresivas y que sus integrantes habían ingresado ilegalmente en el país.

En el caso de una de esas bandas, la investigación fue realizada por la Policía Federal Argentina (PFA), que logró detener a los seis miembros de la red criminal, tras un operativo efectuado en la localidad de La Reja, partido de Moreno. Para dar con ellos, los detectives del Departamento Investigaciones Especiales de la PFA estudiaron impactos de antenas de celulares e intervinieron líneas telefónicas. recabando información de los desplazamientos y las maniobras delictivas de los involucrados.

Se determinó que la banda utilizaba un Peugeot gris para movilizarse. De las escuchas telefónicas surgió otro patrón: los sospechosos tenían acento chileno. También se determinó que se dedicaban a hacer entraderas en horas de la noche.

Los detectives lograron interceptarlos cuando identificaron que iban a cometer otro golpe en Fran- 19 de febrero, reportado por la císco Álvarez, Moreno. Luego de varias horas de guardia, detectaron el Peugeot gris con cuatro ocupantes. Tres descendieron y accedieron a una casa utilizando una barreta.

Al ser descubiertos en flagrancia, dos de los ladrones intentaron escapar a la carrera hacia un domicilio que utilizaban como "aguantadero" en La Reja. Pero

fueron descubiertos y quedaron demorados.

Los otros dos, que intentaron en modalidad de entradera en dis- huir en el Peugeot, fueron capturados a los pocos metros gracias al operativo cerrojo que efectuó la fuerza de seguridad federal.

> Se incautaron dos vehículos, dos revólveres, elementos de efracción, una cámara de seguridad, una capucha, una linterna, una mochila, una gorra, guantes, tres barretas y celulares.

> Los seis detenidos -cuatro menores y dos mayores, todos chilenos-quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 2 de Ezeiza, a cargo del fiscal Carlos Hassan.

### Cerca de la capital provincial

En tanto, el sábado pasado, dos chilenos identificados como G.I.L.M., de 25 años, y C.O.C., de 32, a bordo de un Toyota Etios blanco, cometieron un robo en Berazategui. Cuando llegó la policía, se dieron a la fuga; atravesaron Florencio Varela y llegaron hasta Avellaneda, donde fueron detenidos y puestos a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 del distrito, a cargo de la fiscal María Alejandra Olmos Coronel.

La fiscalía determinó que el dúo formaba parte de una banda que desde hacía meses atormentaba a los vecinos de la zona norte de La Plata; habrían participado de al menos cuatro entraderas en Villa Elisa y City Bell.

Otros miembros de esa gavilla habían sido detenidos el 10 de abril. En esa ocasión, tres chilenos identificados como V.A.D.I., de 26 años; L.L.A., de 23, y R.G.R.D., de 27, y el peruano A.M.A.N., de 28, volcaron en un Citroën Air Cross blanco tras una persecución policial que comenzó cuando se descubrió que habían cometido una entradera en Villa Elisa.

El Citroën tenía pedido de secuestro activo por robo desde el comisaría 6ª de Villa Madero e investigado por la UFI Nº 8 de La Matanza. Adentro del vehículo había tres teléfonos celulares, 12 precintos, guantes de tela, barbijos, una barreta y una llave francesa, entre otros elementos.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 5 de La Plata, a cargo del fiscal Juan Ignacio Menucci. •

### Una mujer fue detenida en Córdoba por el asesinato de sus dos hijos adolescentes

HORROR. Los cuerpos, en estado de descomposición, fueron encontrados dentro de la vivienda de las víctimas, ubicada en la localidad de Alta Gracia

Años

Era la edad de la víctima más joven, mientras que su hermano tenía 17 años.

CÓRDOBA.- El horror se apoderó de la ciudad de Alta Gracia, a 40 kilómetros de esta capital, donde una mujer fue detenida, acusada de asesinar a sus dos hijos, de 15 y 17 años, ambos con discapacidad. Fue imputada por homicidio agravado por el vínculo reiterado en dos hechos y quedó alojada en la cárcel de Bouwer.

La causa está en manos del fiscal Alejandro Peralta Ottonello. Los cuerpos de los adolescentes fueron hallados en su casa, ubicada en la calle Pachamama, del barrio Villa Camiares, en Alta Gracia. Según declaraciones de Peralta Ottonello, el hecho "dataría de hace un tiempo. Había dos tubos de oxígeno, pero va a ser materia de investigación", explicó cuando se le consultó si los menores dependían del apoyo de sistemas de respiración.

Los cadáveres, según indicaron fuentes judiciales, estaban en avanzado estado de descomposición y fueron enviados a la morgue para que se realicen las autopsias y los peritajes. Respecto de quién alertó a la policía, hay quienes dicen que podría haber sido un familiar, mientras que otros apuntan directamente al padre de los chicos.

Vecinos del lugar indicaron a El Doce que ambos adolescentes se movilizaban en silla de ruedas y tenían una "alimentación especial". Y aunque en el barrio "todos conocían" a la familia, dijeron que la madre "no era muy sociable".

Los dos chicos vivían solos con su madre. La familia pasaba una situación económica "complicada". El padre de los adolescentes -que habrían nacido con problemas de salud- es albañil y estaba separado de la mujer desde hace un año.

Desde la Justicia indicaron que se esperan los resultados de las autopsias para tener datos sobre las muertes. •

### Un hombre arrebató el arma a una policía e hirió a otra uniformada

MORENO. El agresor era buscado como sospechoso de un asesinato y había participado de una gresca vecinal; fue abatido al atrincherarse en su casa



Disparos

Iulio César Morales logró quitarle la pistola a una agente bonaerense que lo custodiaba mientras recibía atención médica por golpes Una oficial bonaerense quedó internada en grave estado tras recibir un tiro en el abdomen. Le disparó un hombre que había participado de una pelea vecinal y que, después de escapar de una ambulancia, le arrebató el arma reglamentaria a otra agente y abrió fuego. Esa persona, que estaba prófuga de la Justicia por un crimen en un ajuste de cuentas narco, se atrincheró en una casa, donde finalmente fue abatida por los efectivos de la fuerza de seguridad. Producto de la herida de bala, a la mujer policía debieron extirparle el útero y pelea por su vida.

El hecho comenzó cuando personal de la comisaría 4º de Moreno llegó hasta 25 de Mayo y Perito Moreno al recibir la alerta de que allí se desarrollaba una pelea barrial. Los vecinos le dijeron a la policía que, en medio de esa confrontación, un hombre había realizado disparos contra una vivienda.

El agresor, dijeron fuentes policiales, era Julio César Morales. El hombre había recibido varios golpes y tenía un corte en la cabeza. Recibió atención médica y fue subido a una ambulancia para ser trasladado al hospital de Moreno. Pero a poco de comenzar el trayecto se levantó intempestivamente, abrió la puerta y saltó a la calle.

Los policías que lo escoltaban y efectivos de otros móviles montaron rápidamente un operativo cerrojo para ubicar al evadido. Un binomio uniformado lo encontró en un Chevrolet Meriva verde en el que había una mujer. Los voceros del caso explicaron que, en ese momento, la mujer se abalanzó sobre la subteniente Valeria Fernández y Morales aprovechó esa circunstancia para arrebatarle la pistola reglamentaria, con la que comenzó a disparar. Uno de los proyectiles impactó a la oficial Florencia Herrera. •

### Ciberdelincuentes vaciaron las cuentas bancarias de una comuna santafesina

HACKERS. Las autoridades de San Agustín confirmaron el robo de \$20.000.000; afirman que quedó en riesgo el pago de los salarios

#### Conmoción en un pueblo

San Agustín es una comuna de 2000 habitantes que integra el departamento de Las Colonias y que está ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Santa Fe

El pasado fin de semana, hackers atacaron la cuenta bancaria de una comuna santafesina y se robaron la totalidad del dinero que iba a ser utilizado para el pago de proveedores y los sueldos de los trabajadores de San Agustín. Situado en el departamento Las Colonias y a unos 25 kilómetros de la capital provincial, el tranquilo pueblo, de menos de 2000 habitantes, está en shock desde anteayer a raíz del robo del dinero que estaba dentro de la cuenta bancaria de la comuna y que ascendía a \$20.000.000.

En una comunicación con una radio provincial, Cristian Osta, presidente de la comuna de San Agustín, explicó: "El lunes, cuando vinimos a la comuna y miramos los movimientos de ingresos y de egresos para encarar la semana, nos encontramos con que la cuenta superior de la comuna estaba vacía".

"La comuna tiene seis cuentas, hay una mayor donde está todo el dinero y las otras en distintas reparticiones. A la que no pudimos acceder es a la principal

porque cuando detecté el faltante, automáticamente, esperé que me atendiera alguien del banco y bloqueamos todo", detalló sobre lo ocurrido en la mañana del pasado lunes.

Sobre el destino que tenía el dinero sustraído, explicó: "Cerca de 11 millones de pesos correspondían al pago de sueldos que tenemos que hacer la semana próxima. El resto era para el pago de proveedores, que lo íbamos a hacer este martes (por ayer)".

A través de un comunicado, la comuna alertó: "En caso de que no se logre la recuperación de los fondos ilícitamente sustraídos, nos enfrentaremos a dificultades financieras que podrían afectar el pago de salarios, la ejecución de obras y la provisión de servicios planificados para el bienestar de nuestros ciudadanos. Esta situación es sumamente preocupante para nosotros, ya que nuestro compromiso siempre ha sido garantizar el bienestar y la seguridad de nuestra comunidad". .

OPINIÓN | 29 LA NACION | MIERCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

APORÍA. El problema de los años 70 en el país parece responder a una lógica de este tipo; querer editar la memoria para edulcorar lo más siniestro del alma suele ser un ejercicio vano

### Dos ángeles caídos, otra vuelta de tuerca a la violencia setentista

Marcelo Gioffré

-PARA LA NACION-

as aporías eleáticas son problemas sin solución: se recorre un camino, se van tanteando posibilidades y se llega al punto inicial con las manos vacías. Zenón de Elea elaboró una de las más famosas, la de Aquiles y la tortuga. Aquiles, que era muy rápido, debía alcanzar a la tortuga, que era muylenta. Se le otorgaba a la tortuga el beneficio de estar cien metros adelante y Aquiles debía llegar allí, pero cuando llegaba, la tortuga ya había dado un pequeño paso y quedaba más adelante. En un segundo intento, Aquiles volvía a correr hasta el lugar de la tortuga, pero de vuelta con un pequeño paso la tortuga lo aventajaba. Y así sucesivamente. Aquiles estaba cada vez más cerca, pero nunca la podría alcanzar. El intento de cuadrar el círculo se inscribe en estas tercas intransigencias. Problemas de este tipo plantea la novelística de Franz Kafka: en El castillo el agrimensor nunca puede entrar; en El proceso, el personaje nunca sabequées lo que se le imputa. La solución es que no hay solución.

El problema de los años 70 en la Argentina parece responder a una lógica de este tipo. El primero de los abordajes fue el que realizaron los propios militares durante la dictadura del 76. En esos años fuimos bombardeados por una propaganda cuyo núcleo discursivo consistía en decir que había habido un solo demonio, los terroristas, crueles y despiadados, que encarnaban la "infiltración marxista-leninista", y un solo ángel, los abnegados militares, que habían salvado al país de que se implantara una tiranía comunista. La dicotomía era tajante y estereotipada.

En el documental Ganamos la paz, de 1977, los militares contraponían escenas de incendios de colectivos, bombas en empresas y el avance de los subversivos sobre el monte de Tucumán, todo lo cual era cierto, con la imagen de una típica familia de clase media, con el marido que le daba un ramo de flores a la mujer y alzaba en brazos al más pequeño de sus hijos, lo cual podía ser cierto a

| condición de que miraran para otro | lado respecto de lo que estaba ocurriendo a pocos metros.

Una publicidad que se reprodujo hasta el hartazgo en la televisión de la época tenía una canción muy pegadiza que decía: "Yo me pregunto, compañero, con esa bronca adónde van", mientras mostraba escenas de terroristas armando bombas caseras, para luego exhibir el cambio: un panadero amasando, un obrero metalúrgico en un horno, un agricultor en el campo o un albañil en una obra en construcción. Era muy evidente la intención de contrastar la idea de odio con una imagen idílica de paz y trabajo. Durante aquellos años abundóesa narrativa tan minuciosa como sesgada. Se sumaron programas televisivos, infinidad de artículos en diarios y revistas, y hasta un voluminoso libro publicado por los represores. Por supuesto que se cuidaban muy bien de ocultar los campos de concentración y las torturas.

El segundo enfoque llegó en 1983 con el triunfo de Raúl Alfonsin. A todas luces, el peronismo estaba dispuesto a convalidar la autoamnistía dictada en la última etapa del Proceso militar. Alfonsín, en cambio, bajo el influjo de Carlos Santiago Nino y otros juristas sobresalientes, optó por poner el tema sobre la mesa.

Se impuso lo que dio en llamarse la teoría de los dos demonios, deslizada por Ernesto Sabato en el final del prólogo del Nunca más. Tanto los terroristas como los militares habían sido monstruos, aunque a los militares les correspondía una mayor responsabilidad: en primer lugar por actuar con las armas del Estado; en segundo, porque produjeron desaparecidos, no muertos. Había un salto de escala entre ambas categorías. Una cosa era una atrocidad cometida por un grupo privado y otra distinta que el Estado, dejando de lado las leyes, secuestrara, torturara, robara bebés, tirara personas vivas al río, desapareciera ciudadanos y escamoteara los cadáveres, sumiendo a las familias de las víctimas en un limbo de incertidumbre. Bajo esta idea, el gobierno de Alfonsín persiguió penalmente a todos los involucrados.

Una falla en el diseño de aquellos juicios llevó a que muchas causas a militares de menor graduación

lo ocurrido, sino que, en homenaje a objetivos que creía superiores, como el desarrollo del país, prefirió enterrar el tema y mirar hacia adelante

Menem no negó

quedaran abiertas en tramitaciones interminables, dando paso a frondosas intrigas de cuartel, a la asonada de Semana Santa y, por fin, a las leyes de obediencia debida y punto final, lo que distorsionó y opacó el éxito inicial.

La tercera tesis llegó con Carlos Menem, que, mediante veinte decretos dictados entre fines de 1989 y fines de 1990, indultó a todos los miembros de las juntas condenados en 1985 y a los líderes de las organizaciones terroristas. Una forma de interpretar esta decisión sería una suerte de "aquí no pasó nada". Sin embargo, hay otra hermenéutica más rica: que Menem no negó lo ocurrido, sino que, de buena fe, en homenaje a objetivos que creía superiores, como el desarrollo del país, prefirió enterrar el tema y mirar hacia adelante. Puso los demonios en suspenso, en estado catatónico.

La cuarta aproximación al tema fue la de Néstor Kirchner en los años 2000: un demonio -los militares- y unángel-los luchadores populares, la "generación diezmada" –. Por eso Néstor Kirchner llegó a decir que todos éramos hijos y nietos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, borró el prólogo original de Sabato del Nunca másy promovió indemnizaciones para las víctimas del terrorismo de Estado. Peor aún: generó diversos negocios alrededor de los derechos humanos y las actividades de las organizaciones. Una deleznable manipulación populista.

La quinta versión es la que asoma en estos tiempos con el documental publicado el último 24 de marzo con el logo de la Casa Rosada. Grabado por un cineasta militante e interpretado por Juan Bautista "Tata" Yofre, la hija del capitán Viola y el montonero "arrepentido" Luis Labraña, introduce una gran novedad: no hay ni uno ni dos demonios, sino dos ángeles caídos. Ambos bandos fueron idealistas y quisieron el bien del país.

Simultáneamente, irrumpe la idea de otorgar indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, para equiparar o compensar las otorgadas durante el kirchnerismo. Esto plantea interrogantes: ¿es lógico que el Estado indemnice a personas que fueron afectadas por organizaciones privadas como Montoneros y ERP? Más: ¿es lógico dar indemnizaciones que jurídicamente no

corresponden mientras se niegan otras a empleados públicos despedidos que contaban con más de veinteaños de antigüedad a los que, según la jurisprudencia de la Corte Suprema, sí les corresponde? ¿No es una doble bomba de tiempo para el gasto público que discursivamente dicen atacar?

Para disipar el insalvable obstáculo de que las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo serían improcedentes, introducen con fórceps la idea de guerra, de modo tal que las muertes habrían ocurrido en el marco de una contienda bélica en la que el Estado tuvo participación. Pasan por alto que, en tal caso, los prisioneros deberían haber gozado de los derechos estipulados en la Convención de Ginebra, lo que no medió en absoluto. Caminando por los bordes podría aceptarse exclusivamente para el foquismo tucumano, pero ¿qué guerra puede haber en los secuestros, en la apropiación de bebés y en la tortura en la ESMA? Bajo este súbito haz de luz los criminales de ambos lados adquieren alquímicamente una condición angélica. En una aporía eleática perfecta habríamos vuelto exactamente al punto inicial, aquí en cambio volvimos al punto inicial con un desvío táctico, un pliegue analgésico, como si la maldad necesitara disfrazarse después de haber pasado una temporada en el purgatorio. Querer editar la memoria para edulcorar lo más siniestro del alma humana suele ser un ejercicio vano. •



### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

### El impúdico proceder de los senadores

El reciente aumento que dispuso el Senado de la Nación en las dietas de sus integrantes constituye un verdadero cachetazo a la ética

na más que justificada indignación general ha provocado la decisión del Senado de la Nación de triplicar el monto de las dietas de sus integrantes, llevándolas a casi 7 millones de pesos mensuales brutos si se incluyen el plus por desarraigo y los gastos de representación. No pasó inadvertido tampoco el adicional por aguinaldo que se otorgaron, totalizando 13 dietas anuales, aun cuando la dieta no es un salario y, por tanto, no está comprendida en las leyes laborales.

Nadie puede pretender que un legislador nacional trabaje gratis. Sin duda, un cargo electivo semejante debe estar bien remunerado, dada la importancia de su investidura. Sin embargo, el incremento en cuestión ofende a millones de argentinos que rencias, incluida una gran mayoría detrabajadoresy jubilados cuyos haberes han venido perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación en los últimos tiempos.

Si el monto de las dietas que se han fijado a sí mismos los senadores nacionales mediante una decisión que apenas les tomó algo menos de dos minutos resulta obsceno, no menos irritación pueden generar los fundamentos de la resolución votada por la mayoría de los senadores. En la justificación del proyecto aprobado se señala que "el ejercicio de un cargo legislativo priva a su titular de realizar alguna actividad remunerada dado el tiempo y dedicación que le insumiría". Se trata de un argumento falaz por donde se lo mire.

En primer lugar, porque es sabido que la mayoría de los actuales senadorestienen otros ingresos. En algunos casos, poseen empresas o participaciones en sociedades; en otros, ejercen su profesión en forma paralela a la actividad legislativa o dirigen consultoras, como lo ha reconocido el senador Martín Lousteau.

En segundo lugar, hay que decir

que prácticamente ningún senador puede ser visto en su lugar natural de trabajo, la Cámara alta, de lunes a viernes. La enorme mayoría, en el mejor de los casos, está allí apenas de martes a jueves. En la sesión preparatoria del presente período ordinario de sesiones, los senadores acordaron los miércoles y jueves, a las 14, como días para la realización de sesiones, aunque desde el 1º de marzo hasta hoy solo han concurrido a tres: una para asumir sus cargos, otra para rechazar el DNU 70/2023 y la última para aumentarse sus dietas.

No menos desvergonzado ha sido el procedimiento empleado por los senadores para dar sanción a la resolución que aumentó sus sueldos. La norma fue aprobada en tiempo récord, a libro cerrado y ni siquieen la actualidad sufren enormes ca-ra quienes supuestamente estaban en contra expusieron su posición durante la meteórica sesión. Pese a que la resolución debía ser aprobada por las dos terceras partes de los legisladores presentes, la votación se efectuó a mano alzada, sin que pudiera determinarse con claridad el sentido del voto de cada senador ni conocerse su resultado exacto, como hubiera correspondido.

> Asistimos así a un proceder propio de quienes saben que están haciendo

Quienes representan al poder político deben ser los primeros en dar el ejemplo, en lugar de abusarse de sus situaciones de privilegio y seguir atentando contra la moral con perfidia y premeditación

algo indebido o reñido con la ética, y pretendennoquedarenevidencia.Un gesto asimilable a una tan estremecedora como inadmisible cobardía. La falta de decoro quedó de manifiesto particularmente en algunos senadores que levantaron tímidamente su manoparavotar la resolución como si estuviesen jugando a las escondidas.

Tras la controvertida sesión, varios legisladores buscaron despegarse de la medida dispuesta. Al menos dos senadores de Pro, Luis Juez y Martín Goerling, y dos de la UCR, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, solicitaron formalmente que no se les otorgue el incremento en las dietas. Por su parte, senadores de La Libertad Avanza, que no acompañaron la iniciativa, anunciaron que presentarán un proyecto para dejar sin efecto el incremento.

El accionar de los senadores que votaron el aumento se torna aún más impúdico si se tiene en cuenta que no pocas de las provincias a las que representan exhiben niveles de pobreza superiores al 50 por ciento. O que alrededor del 70 por ciento de los jubilados cobra un mínimo haber, que apenas alcanza los 242.000 pesos, con bono incluido; esto es, 29 veces menos que lo que cobrará por todo concepto en bruto un senador.

Atodoesto, hay que agregar que los senadores nacionales cuentan con un promedio de 18 asesores cada uno, aunque algunos superan los 40. Una cifra que probablemente muy pocas empresas de las más empobrecidas provincias argentinas alcancen.

Los difíciles momentos actuales, derivados de décadas de despilfarro de los dineros públicos, exigen un vasto esfuerzo para equilibrar las cuentas nacionales. Quienes representan al poder político deben ser los primeros en dar el ejemplo a toda la ciudadanía, en lugar de abusarse de sus situaciones de privilegio y seguir atentando contra la moral con perfidia y premeditación.

### El riesgo de ser fumador pasivo

Tadie discute hoy que fumar puede tener consecuencias mortales. Se ha demostrado incluso que las personas que no fuman, pero respiran el aire contaminado por tabaco ajeno, lo que se conocecomo fumadores pasivos, también corren serios riesgos.

Más de 8 millones de muertes se producen al año en todo el mundo por esta causa. Lo llamativo es que un millón de estos fallecimientos no los causa directamente el consumo de tabaco, sino el humo que exhalan los fumadores, cargado de una mezcla de 7500 sustancias tóxicas y productos químicos nocivos, incluyendo alquitrán, monóxido de carbono y una variedad de carcinógenos.

Inhalar el aire contaminado por el humo del tabaco incrementa el riesgo de desarrollar una amplia gama de problemas de salud, que van desde enfermedades respiratorias como el asma y la bronquitis hasta enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer de pulmón. En el caso de los niños, la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante e incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, asma, neumonía y otitis.

Un estudio conocido a través de la publicación Tobacco Control del grupo British Medical Journal señala que las personas no fumadoras, pero que están expuestas al humo del tabaco, podrían tener un 51% más de riesgo de desarrollar cáncer oral.

Otro estudio, realizado en el Hospital de la Universidad Nacional de

Seúl, determinó que tan solo un pocode exposición al humode segunda mano podría aumentar el riesgo de fibrilación auricular.

Cuando el tabaquismo está presente en un hogar, hablamos de una enfermedad familiar que sufre el llamado humo de tercera mano: aquel que se va depositando, por ejemplo, en ropas, toallas o muebles. Se ha estudiado que podrán permanecer allí hasta 19 meses. Los niños respiran más rápido y aspiran más tóxicos por cada kilo de su peso. Ventilar no basta, muchas veces habrá que recurrir al lavado intenso.

La única forma de proteger a una familia de los efectos del humo es que el hogar y el auto sean 100% libres de humo de tabaco. Erradicar el tabaquismo sigue siendo imperioso.

### DE LOS **LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 6 lanacion

"Esfuerzo heroico" El presidente de la Nación manifestó que de los 5 puntos del déficit del Tesoro que su gobierno ha ajustado solo el 0,4% responde a la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Más allá de adentrarse en el laberinto de los números para investigar la verdad de tal afirmación, a los jubilados les resulta más sencillo y práctico ceñirse al resultado que les impone la realidad, y esta es indicativa de que el deterioro de su poder adquisitivo no les posibilita pagar la medicina prepaga, los medicamentos, los servicios públicos ni los impuestos, y simultáneamente mantener una calidad de vida digna. Dicho en otros términos, en los últimos meses la "licuadora" ha hecho su trabajo sobre los haberes previsionales. Javier Milei califica que su gestión es una "haza-

do desde atrás. Oscar Edgardo García DNI7.783.370

ña", pero el "esfuerzo heroi-

co" que la clase pasiva está

realizando para su super-

vivencia es mucho más que

eso y la única verdad es que

los jubilados siguen corrien-

### Marcha

La marcha en defensa de la educación pública parece más bien una expresión de rechazo directo hacia una auditoría que una auténtica y genuina movilización en apoyo a la universidad pública. Varios de sus ideólogos usaron a los jóvenes en la década del 70 para llegar al poder con la violencia; en la actualidad, emplean tácticas similares para encubrir sus actividades ilícitas y orquestan así una demostración masiva contra el presidente Javier Milei. Su intención pareció más la de perpetuar un clima de temor y especulación en detrimento del bienestar de los estudiantes y docentes. Juan T. Medi Cogo juancogo@icloud.com

Educación pública

Universidad pública, sí. Extranjeros sin residencia permanente estudiando a costa de los impuestos pagados por los argentinos, no. Ingresos sin examen, no. Ejecución de presupuestos sin auditorías, no. Es simple. Francisco E. Cavallero DNI16.161.134

### Procuradora

Comparto plenamente el editorial de LA NACION sobre la integración de la Corte Suprema. Al respecto, destaco que tal vez no hayan trascendido los méritos de la procuradora de la Corte, doctora Laura Monti. Ella y el organismo a su cargo se han pronunciado en reiteradas oportunidades con autoridad y solvencia en cuestiones importan-

tes desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, los impuestos que afectan la recaudación, así como en las siempre conflictivas relaciones entre la Nación y las provincias. Fernando D. García fgarcia9@consejo.org.ar

Presos políticos

¿Seguimos con lo "políticamente correcto"? Hace más de 20 años que escucho: "Se está hablando del tema de los presos políticos y la ilegalidad de su secuestro en cárceles del Estado". Escucho también en muchas oficinas de diputados o senadores (entre paredes, no sea cosa que la izquierda se enoje) que esto se debe terminar porque se ha cometido una ilegalidad con ellos. Primero, el Ejecutivo los manda a luchar una guerra que ellos no querían, pero sí el enemigo, que quería-luego de matar a los que les molestabaimplementar un gobierno parecido al de Cuba. Una vez vencidos los terroristas por parte de los jóvenes de las FF.AA., los argentinos, que habían rogado a estos que por favor terminaran con los secuestros, las bombas, las matanzas por parte de esos "¿jóvenes idealistas? o asesinos con ideales comunistas", reitero, esos argentinos, cómodos en sus hogares, les dieron la espalda. ¡Que se pudran en la cárcel! ¿Cómo no combatieron con flores contra las armas de esos terroristas? Qué hipocresía. Y sí, tengo mucha bronca, porque no veo gente valerosa que lo único que debe hacer es hacer cumplir con el artículo 18 de la Constitución nacional. Nunca debieron haber estar encarcelados, pero a pesar de ello la mayoría cumplió la perpetua, o los tres cuartos de la pena o la edad o... También con mucha bronca, porque mi madre, que murió el año pasado con 96 años sin poder pasar

### En la Red

FACEBOOK Patricia Bullrich aplicará el protocolo antipiquete en la marcha universitaria



"Orden y diálogo son la solución. Caos y violencia no dan dignidad" Ana Salinas

"¡Excelente! Si solo quieren politizar que se vayan"

"No es que les preocupa la educación.Les molesta la auditoría" Raquel Rodríguez

LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

OPINIÓN | 31

las Fiestas desde hace más de una década con mi hermano entre rejas. Una mujer muy estoica, que, junto a otras, y me incluyo, hemos pasado por numerosos penales en donde se nos hacía quitar la ropa interior y muchas otras vejaciones antes de entrar. Estas cómodas familias argentinas, sépanlo, que es gracias a nuestros combatientes que arriesgaron su vida y lo siguen haciendo para que ustedes puedan disfrutar de la libertad. Ya han muerto casi mil de ellos encerrados, enfermos, abandonados (por suerte hay una gran cantidad de personas que no los olvidan, les agradecen y los van a visitar, y yo les agradezco a ellos). Que los que deben tomar la correcta decisión de darles la libertad no se dejen amedrentar por tres gatos locos que hacen más ruido que la mayoría dormida y silenciosa. ¡Libertad inmediata a nuestros presos políticos! La ley está con ellos. Lucrecia Astiz

DNI 10.768.628 Eugenia Astiz Lucrecia Figueroa lookguillermina@yahoo.com.ar

#### Baldosones rotos

Los frentistas de Cerviño 3264 de esta ciudad rehicimos hace un tiempo toda la vereda con baldosones de calidad, que varias veces antes había sido dejada rota o inconclusa por las empresas de servicios públicos que operan en CABA. Hace unos días, la empresa Edenor la rompió para pasar unos cables. Su empresa contratista, a cargo de la obra, es Rowing SA. Terminados los trabajos, al tapar la vereda notamos con sorpresa que Rowing SA está reponiendo los mismos baldosones de antes, pero rotos o quebrados. Hemos interrogado al responsable de semejante barbaridad, quien reconoció que numerosos baldosones se rompieron al despegarlos del suelo, pero que tiene orden de la empresa de reponerlos, a pesar de haberlos roto en el proceso. Hemos llamado a la empresa Rowing SA, pero el teléfono que figura en la web está inactivo. Presentamos una nota a Edenor, pero nos han respondido que toda la responsabilidad es de su contratista. También acudimos a la comuna del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien nos ha dicho que no son responsables y que no controlan las obras de las empresas de servicios. ¿Qué debemos hacer? ¿Rehacer nosotros la vereda porque Rowing SA, Edenor yel gobierno de CABA se lavan las manos?

Matteo Goretti mat.goretti@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

#### CANDIDATOS

### La estafa moral

Diana Cohen Agrest

PARA LA NACION-

a casta se puso en contra del cambio", decía a los cuatro vientos el entonces candidato hace unos meses. Días después, la ciudadanía asintió a través de su voto. Esta credulidad explica los incansables reclamos sobre la nominación de uno de los candidatos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mayoría de esas denuncias provinieron de voces autorizadas. Pero hay millones de voces anónimas que se sienten estafadas con esa nominación. Esta reflexión trata sobre el vínculo entre el poder de los representantes y la impotencia de los representados. Sobre la "casta" enfrentada a una ciudadanía defraudada.

Nuestra capacidad de convivir depende de la posibilidad de comunicarnos, de intercambiar información y opiniones, de expresar ante los otros nuestros deseos y preocupaciones; todas las actividades están atravesadas por el lenguaje, al que se supone veraz. La palabra empeñada no es la mera permanencia de una cosa más del mundo, como decimos de un roble que persiste de pie. Es testimonio de la constancia, de la perseverancia de quien la pronunció.

Conferirle cierto valor social al intercambio verbal supone la aceptación de algunas reglas básicas, entre ellas, la de confiar en que lo dicho manifiesta cierta manera de pensar que es coherente con determinadas conductas por parte de quien nos habla, lo que equivale a decir que debemos depositar un voto de confianza en el otro. En contrapartida, faltar a una promesa no solo es una traición a la palabra empeñada, sino que además, dado que la promesa es una institución del lenguaje, esa traición implica desalentar cualquier tipo de relación de cooperación en la sociedad. Y si bien es harto común faltar a la palabra dada, nadie deja de reconocer el valor de su cumplimiento. Porque nuestra condición en desventaja empeora infinitamente toda vez que las intenciones ajenas no son las que confiadamente esperamos. Convertidos en presa fácil, corremos el peligro de ser fácilmente perjudicados o traicionados en nuestra buena fe. Toda vez que confiamos en la palabra del otro nos volvemos vulnerables. Porque creemos algo equivocadamente y actuamos, en consecuencia, también equivocadamente.

La promesa es un acto verbal filosóficamente muy complejo: toda vez que prometo no solo pronuncio palabras, también realizo una acción. Cuando el juez dice "los declaro marido y mujer", más que una declaración de índole verbal, es un contrato a partir del cual los contrayentes aceptan su compromiso recíproco. Por eso, toda promesa es un acto y tiene carácter performativo, su significado coincide con el acto de su enunciación.

En la falsa promesa, personal o cívica, cuando se promete algo a sabiendas de que no se va a cumplir, se aniquila el propósito mismo de la promesa, y vuelve imposible que, de allí en más, se tome en serio la expresión "te prometo", perdiendo toda credibilidad. Análogamente, aun como ideal, el acto eleccionario es el depósito de un voto de confianza basado en la creencia de que, si nuestro candidato asume el poder, acepta el compromiso recíproco asumido con quienes lo han violado. De eso trata, precisamente, el contrato social en el que se fundan las democracias republicanas.

¿Por qué traigo a cuento estas cuestiones filosóficas? Porque al decir del filósofo español contemporáneo Javier Gomá, la auténtica filosofía debe ser tres veces mundana. Tiene que hablar del mundo, para todo el mundo y con un poco de mundo. Y en este caso, debemos hablar de un progresivo distanciamiento entre las promesas y las nominaciones para cargos que contradicen las promesas originales. Si tomamos



en cuenta los discursos de campaña, advertimos asombrados que el caballito de batalla –la denuncia de la casta– se volvió hoy un significante vacío de sentido. Más: lejos de combatir a la casta, la incorpora. Los ejemplos son muchos y están en boca de todos. Pero más allá de los valores intrínsecos (o su falta) de cada uno de quienes los encarnan, importa al ciudadano de a pie que, una vez más, se siente defraudado.

Remedando el "que se vayan todos", ilustremos este reclamo con el principio de conservación de la energía, el cual indica que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de unas formas en otras. Una práctica tradicional en la Argentina confirma ese principio: como una maldición, advertimos que retornan los mismos rostros de políticos y/o de sus familiares o descendientes, cual linaje monárquico, responsables de la degradación a la que asistimos. No solo ellos y no solo ahora: aprobamos que las grandes empresas del Estado

son descabezadas cuando sus gerentes son despedidos o renuncian a sus puestos. Pero en lugar de volcarse a la actividad privada o a sus profesiones liberales, esos políticos y esos gerentes son nombrados en otros puestos o en otras empresas. Y ni hablar del personal no jerárquico: como continúan en sus cargos, condicionan y conservan las mismas prácticas nocivas que impiden el saneamiento del organismo. Con este continuismo abierto o solapado de políticos y personal del Estado, es imposible impulsar el cambio cultural prometido. Gatopardismo mediante, todo cambia para que nada cambie.

Cuando lo que se juega es el nombramiento de un juez para la Corte Suprema de Justicia (cargo a perpetuidad), es insoslayable reivindicar un concepto caduco en la Argentina, pero cuya recuperación es la clave de bóveda del cambio cultural al que aspira la ciudadanía: la ejemplaridad. La condición virtuosa exige la independencia de los poderes y la consecución de las causas judiciales para cuyo fin se ha votado al Poder Ejecutivo. Lejos de esa condición, su nombramiento garantizará la inmunidad de los culpables. Semejante emboscada se burla de una ciudadanía cándida que votó, o hasta desvió su intención de voto, para que la impunidad dejara de ser la moneda de cambio.

En la carrera electoral, el lobbying se vale de una catarata demagógica de promesas para seducir al electorado. Pero una vez en el poder, el candidato vencedor incumple sus promesas. Y el ciudadano, desprovisto de su única arma –su voto–, rumia su bronca por sentirse preso de un eterno retorno de lo mismo. Embaucado, estafado, una vez más, por la maldita casta. •

Ensayista y doctora en Filosofía (UBA); presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia

### **AVANCES**

### Sugerencias para salir de la crisis

Carlos Moyano Walker

-PARA LA NACION-

asta ahora, se lograron avances en el control mo-■ netarioy fiscal: en el frente fiscal, la reducción del déficit se debió más a la "licuadora" de la inflación que a la "motosierra", que requiere más tiempo y apoyo político. Por ahora, "no hay plata" está funcionando. También se pudo controlar la evolución del tipo de cambio de los dólares financieros gracias a la restricción monetaria. La inflación está bajando con un alto costo recesivo. Es probable que en unos meses baje a un dígito mensual, pero se necesita un plan que baje la inflación a un dígito anual.

Estas medidas fueron para apagar el incendio. Para encarar un plan de estabilidad sustentable política y socialmente se necesita, además, cumplir con varios requi-

sitos. Equilibrio entre los distintos sectores de la economía en el punto de partida: el sector público (gasto público), los asalariados, los productores agropecuarios y las empresas. Hasta ahora se mejoró la rentabilidad de las empresas con la liberalización de precios de bienes y servicios, y la del sector agropecuario por la devaluación, aunque queda pendiente la disminución de las retenciones. El sector público está en vías de recuperar sus ingresos por la disminución de los subsidios energéticos y al transporte. El sector claramente rezagado es el asalariado, que viene arrastrando una caída de sus ingresos reales desde hace varios años, de más de 40%, déficit que será muy dificil de recuperar en el corto plazo por más aumento de productividad que haya por

la reactivación de la economía.

La corrección de estos desequilibrios debe darse en un contexto de crecimiento económico, de lo contrario es muy dificil evitar las presiones sectoriales. Se espera que la reactivación se produzca en el segundo semestre del año, pero para que sea consistente es necesario que baje la inflación para que suban los salarios reales y pueda aumentar el consumo, y que haya dólares suficientes para importar. Sin acceso al crédito internacional es dificil que las empresas puedan concretar proyectos de inversión.

Es necesario abrir la economía debido a la escasa competencia existente en el mercado interno. Cuando las empresas ven que se están recuperando las ventas, vuelven a subir los precios en lu-

gar de aumentar el volumen para mejorar su rentabilidad. La apertura requiere que el tipo de cambio sea competitivo para evitar que el atraso cambiario mande a la quiebra a las empresas, como ocurrió varias veces en el pasado. "Atrasar" el tipo dólar para controlar la inflación no es viable en el largo plazo. Con un tipo de cambio alto se pueden bajar los aranceles de importación y otras barreras paraarancelarias. Pero para abrir la economía se necesitan dólares. La escasez de reservas condiciona la liberación del "cepo cambiario". Si bien los dólares de la cosecha ayudarán a revertir la situación, un nuevo acuerdo con el FMI aceleraría el proceso. Hace falta acompañar estas medidas con una reforma laboral y una reforma impositiva. •

### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54ll 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1700.- Sáb \$2400.- Dom \$2900.- Recargo envío al interior: \$340.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$Uli0.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### Newton te ayuda a llegar a fin de mes

Ariel Torres

LA NACION

→ I lunes fue el Día de la Tierra. → Google lo conmemoró con un bonito doodle, se overon las declaraciones de siempre, y hoy, miércoles, ya nos olvidamos. La agenda es otra. Por eso, y porque este es el único planeta que tenemos, quisiera hablarles de mi factura de electricidad. Este bimestre consumí unos 600 kWh menos que el anterior. Pero el monto a pagar pasó de 64.000 a 174.000 pesos. Ouch.

Lo aceptemos o no, la energía es una de las variables más atrasadas de la economía y es por lo tanto donde más vamos a sufrir aumentos. Hay muchos análisis por hacer en

este punto, desde económicos hasta políticos. Pero como de eso hay suficiente, tomemos otro rumbo. ¿Qué sabemos de la energía? Hay gente con mala energía, cierto. Pero me refiero a la física. ¿Qué sabemos? Ajuzgarporlasencuestasquedesde hace 18 años hago en el aula y por lo que veo en las autopistas, poco.

Solemos pensar nuestros consumos por separado. Típicamente, electricidad, gas y combustible. Como si fueran entidades diferentes. Pero son lo mismo. Energía almacenada de alguna forma. Mi estratosférica factura de electricidad se ve morigerada por lo que pago de gas:

2000 pesos. ¿Entonces tengo todo basado en electricidad? No. De ser así, no pagaría gas en absoluto.

Es más simple: de septiembre a mayo (depende de los años), obtengoenergía para calentar agua de una fuente abundante y sin costo, el sol. El termotanque solar, posiblemente la mejor inversión que hice en mi vida, me costó 120 dólares, siete años atrás. No solo lo amorticé al menos cuatro veces el primer invierno en que las tarifas se dispararon, sino que mi consumo promedio de energía baja sustancialmente cuando hay entre 11 y 14 horas de luz por día.

¿Por qué no uso paneles solares entonces? Cuando sean más accesibles, denlo por hecho; averigüé precios estos días, y de a poco van bajando. Ahora, vamos a las autopistas.

Creo que no les cuento ninguna primicia si les digo que el precio del combustible se disparó. La buena noticia es que también en este caso un poco de conocimiento de cómo funciona el mundo ayuda (me refiero a la física, no a la rosca política).

Pregunta de las que me gusta hacerenclase.¿Quées frenarun coche?

Normalmente, es evitar un accidente. Pero en un nivel más profundo-y mucho más decisivo, desde el punto de vista de los costos-es convertir energía en calor. Como la energía en un sistema cerrado no se pierde, sino que se transforma, cuando llegamos al peaje, pisamos el frenoy la energía cinética que traemos se convierte en calor cuando las pastillas rozan contra los discos. Es la primera ley de la termodinámica.

Ahora bien, ¿de dónde sale esa energía cinética? De quemar nafta

En un nivel más profundo, frenar un automóvil es convertir energía cinética en calor

en el motor. Traducido: pisar el freno es tirar la plata. Dato: mi promedio es de 16 km por litro. Nada mal.

Así que el señor que ayer me hacía luces como un desquiciado a 500 metros del peaje, cuando dejé que el auto avanzara por inercia, luego me pasó con una maniobra peligrosa y finalmente clavó los frenos al llegar a la barrera estaba, primero que nada, derrochando combustible. El presuroso conductor no solo se perdió de aprovechar la inercia (primera ley del movimiento de Newton) para llegar con la velocidad justa al peaje, sino que al pasar la barrera aceleró irreflexivamente. A lo mejor tenía una emergencia, no lo sé. Al parecer, hay un sinnúmero de emergencias en las autopistas.

Pero desde el punto de vista energético, consumimos más combustible cuando el motor tienen que mover desde cero la masa del vehículo. Acelerar y frenar en exceso son dos formas de malgastar el dinero, y, ya que el lunes fue el día de la Tierra, malgastar dinero en energía es contribuir al desastre climático.

En el nivel individual el daño que le hacemos al medioambiente al derrocharcombustiblespuedeparecer insignificante, y por eso nos preocupa más el número en la factura. Pero todas las facturas al final las paga el planeta.

### Espeios

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Mariano Holot



AP PHOTO/ANTONIO CALANNI

MILÁN, ITALIA a imagen es de la exposición Mille Miroirs, del francés Cyril La-La neclin, artista que en sus instalaciones busca mostrar la realidad desde perspectivas diferentes, que desafíen la subjetividad del observador. Es así como estas esferas parecen contener en su limitada superficie todo lo que las rodea, recurso que se multiplica decenas de veces a lo largo de la instalación. Tras esta sucinta descripción, es

tentador recurrir a la célebre referencia de Borges sobre la existencia de un espejo cuyo cristal "reflejaba el universo entero", idea que engloba su más famoso cuento, "El Aleph". Si bien hay una sólida versión que atribuye el origen de esa idea a la contemplación de un calidoscopio, bien podría fantasearse con que la inspiración de ese "punto que contiene todos los puntos" también pudo haber sido una esfera como la que se ve aqui. •

### **CATALEJO**

Universidad en la calle

#### Claudio Jacquelin

La calle suele ser un termómetro social. Aunque no sea preciso. También, las encuestas, el rating y las entradas de los sitios digitales. Dan señales, exponen síntomas, estimulan o alarman. No son la verdad, pero todogobierno le presta atención. Y casi ninguno se priva de exhibirlas cuando le ofrecen índices favorables, como de desacreditarlas cuando le resultan negativos. No es fácil detectar variaciones y es difícil no confundir fotos con películas. Lo más complejo para los asesores es limitar el sesgo de confirmación que todos tenemos y que en los gobernantes se agudiza ante acontecimientos incómodos. Ayer, como no ocurría hace mucho, las calles de las principales ciudades se poblaron en defensa de la universidad pública. Importó tanto el cuánto como el quiénes. Hubo militantes y asistentes espontáneos. La discutible cantidad compitió con la irrefutable diversidad. Como siempre, la polémica no solo pasa por el número, sino por a quiénes y cuántos más representan los que protestan. Polémicas eternas que saldan las elecciones, y a veces sorprenden a populares gobernantes. Ya lo dijo Maquiavelo: "La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencer les de una cosa, pero es dificil mantener los convencidos". Un clásico. Vale para todos. •



SABADOS **CON TU DIARIO** 

**00**0

### La firma de Fernández Moores Entre el deporte, la universidad pública y la cultura > P. 4

Otro golpe San Lorenzo perdió 1-0 con Liverpool y está último en la Libertadores > P.2





Toda la información de Argentinos vs. Corinthians en lanacion.com

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN

■ Facebook.com/Indeportes 
■ deportes@lanacion.com.ar





El equipo de Náutico Hacoaj, de Tigre, celebra con sus hinchas; en la nueva categoría, la quinta en el escalafón, hay clubes con fuerte representación gremial

GZA. NÁUTICO HACOAI

### El último invento de la AFA

La creación del Torneo Promocional Amateur representa para muchos clubes una oportunidad deportiva soñada, pero la decisión también encierra una búsqueda de mayor poder para la gestión de 'Chiqui' Tapia

### Máximo Randrup

PARA LA NACION

"Este campeonato es un paso muy importante para el fútbol argentino. Estamos muy ilusionados y comprometidos para tener un excelente certamen, a la altura de la asociación campeona del mundo", manifestó Dante Majori, dirigente de la AFA, cuando se presentó el Torneo Promocional Amateur.

Más allá del discurso protocolar, esta nueva categoría significa

una oportunidad gigantesca para 14 clubes. Equipos que pasaron de participar en competencias locales a conformar la quinta división de la Argentina, luego de que se fusionaran la Cy la D. Los escalones de la AFA quedaron así: Primera A, Primera Nacional, Primera B, Primera Cy Promocional Amateur.

¿Qué instituciones juegan el flamante campeonato? Atlético Pilar, Barrancas Fútbol Club (Buenos Aires), Belgrano (Zárate), Defensores (Glew), Deportivo Camioneros (Esteban Echeverría), Deportivo Metalúrgico (Pilar), Estrella de Berisso, Estrella del Sur (San Vicente), Everton (La Plata), Fútbol Club Ezeiza, Juventud (Bernal), Náutico Hacoaj (Tigre), Provincial (Lobos) y Social Atlético Televisión (Moreno).

Vale la pena resaltar dos datos importantes de este nuevo torneo, que comenzó en febrero. La primera es que pueden jugar futbolistas, de hasta 25 años, que no hayan tenido contrato profesional en ninguna institución de nuestro país ni del exterior. Y la segunda, de suma trascendencia, se vincula al importante premio que obtendrán los ganadores: los campeones de los torneos Apertura y del Clausura ascenderán a la Primera Cy treparán al fútbol profesional.

"Es un mix entre clubes que hicieron méritos para dar el salto, equipos gremiales e instituciones con muy poco tiempo de existencia", le cuenta a LA NACION Ezequiel del Bueno, periodista de Revista Ascenso desde hace 22 años.

El hecho más curioso es el caso de Deportivo Camioneros, el club de Hugo y Pablo Moyano. La entidad de Esteban Echeverría juega el Promocional Amateur y también disputa el Federal A (tercera división del fútbol argentino, por el lado del interior). Sí, aunque resulte insólito, participa en dos categorías al mismo tiempo. Y justamente Camioneros es el actual líder del certamen, invicto después de ocho fechas. Continúa en la página 2

2 DEPORTES LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

### FÚTBOL | LOCAL Y LAS COPAS CONTINENTALES

### De centenarios a novatos, y con el abanico sindical

De la presencia gremial a instituciones recién creadas y otras con 119 años de historia, como el club Everton de La Plata

#### Viene de tapa

"Ahora nos toca estar arriba en la tabla de posiciones, pero todavía falta y no podemos relajarnos porque el nivel es parejo y hay muy buenos equipos", cuenta Rodrigo Giorno, jugador de Camioneros. Y agrega: "Creo que es una hermosa oportunidad que nos está dando el fútbol argentino y una vidriera que nos sirve para mostrarnos. Ojalá nos ayude a varios a cumplir el sueño de llegar a ser profesionales".

Everton de La Plata, si bien vive una actualidad diferente porque se encuentra lejos de la punta, se dio un gusto grande: conseguir el primer triunfo en la historia del campeonato. El tercer equipo más grande de la ciudad de las diagonales (detrás de Estudiantes y Gimnasia) cuenta con 119 años de vida y hoy disfruta de un momento único. "A nivel institucional es el paso deportivo más importante en la historia del club. Este ingreso a los torneos de la AFA fue fruto de muchos años de trabajo: desde aquellos Federales que me tocó disputar como jugador, a fines de los noventa, hasta las seis participaciones ininterrumpidas del último tiempo en el Federal B", expresa Gustavo Bianco, director técnico de Everton desde hace 18 temporadas.

El Torneo Promocional Amateur conjuga instituciones tan distintas que se puede pasar de un club centenario a uno que tiene menos de un año como Barrancas UMET FC. "Para nosotros todo esto es una locura hermosa. Cosas que nosotros proyectábamos hacer a lo largo de varios años, las tuvimos que hacer en unos pocos meses", afirma Nicolás Casas, so-

legado del club en la AFA. Y enseguida amplía: "Para nosotros es fundamental fomentar la educación: que todos nuestros jugadores puedan terminar el secundario y estén becados para estudiar carreras universitarias. Nuestro principal objetivo es cambiarle la realidad a los pibes y que puedan desarrollarse porque pensamos que el deporte y la educación se pueden combinar; Estudiantes de La Plata, con su proyecto educativo, es un gran referente en este sentido", explica.

En este flamante certamen también se puede saltar de una pequeña institución, que acaba de nacer, a una consolidada con más de 11.000 socios como Náutico Hacoaj. "Estamos viviendo un momento histórico porque el fútbol vive su mejor momento y la política de la institución fue afrontar este campeonato de AFA con jugadores propios. Podríamos haber hecho pruebas y reforzarnos, pero elegimos que jueguen nuestros chicos: los futbolistas que hoy nos representan en el Torneo Promocional se formaron en

#### La AFA confirmó las sedes y días de las semifinales

Boca y Estudiantes se enfrentarán el martes próximo, a las 20, en el estadio Kempes, en Córdoba, por las semifinales de la Copa de la Liga. El domingo, a las 15.30, Vélez y Argentinos se medirán en el Unico de San Nicolás.

nuestras divisiones inferiores y yo los conozco de memoria a todos", explica el Secretario de Fútbol Sebastián Salmun.

Náutico Hacoaj es un club grandey tradicional, con 88 años devida, pero sus integrantes subrayan algo: se sienten una familia. "Para nosotros es un orgullo ser el equipo que representa a la comunidad judía: sentimos que llevamos la bandera de nuestros antepasados y ese es un valor agregado que nos motiva", detalla Salmun.

Dos instituciones que brillan, al menos hasta ahora, son las dos Estrellas: Estrella de Berissoy Estrella del Sur (San Vicente), ambas de muy buenas campañas. "Es una experiencia única, nunca imaginé que iba a jugar algo así. Para mí es un sueño cumplido y ya tengo otro que es ascender con Estrella a Primera C", asegura Emir Cejas, jugador del conjunto de Berisso.

Hasta acá, parece un cuento en el que todo es color de rosa. Pero no. En la AFA casi nada ocurre de casualidad. El Torneo Promocional Amateur nació como una acción del presidente Claudio Tapia para ganar nuevos laderos. En síntesis: para tener más poder. La ecuación es simple: a los aliados que ya tenía, con muchas lealtades en el ascenso, les agrega estos 14 clubes que se incorporaron a la última categoría del fútbol argentino.

Semejante reestructuración del fútbol argentino no se dio por simple generosidad. Responde a un plan. 'Chiqui' Tapia es consciente de que la Copa del Mundo de Qatar le permitió agigantar su figura, pero también sabe que sumar nuevas instituciones amigas es una manera de blindarse en fidelidad. Antes fueron las del ascenso tradicional y en el futuro cercano podrían ser los clubes de este flamante campeonato.

"Esto responde a una necesidad de Tapia, que sabe que la cuestión se le puede complicar y que va a necesitar votos de distintas categorías. Más que una división nueva, el ascenso necesitaba normalizar la Primera Nacional: la segunda división debería tener 20/22 equipos y a partir de ahí ir reformulando todo. Eso hacía falta, no esto", asegura Ezequiel del Bueno, periodista especializado en el ascenso.

Con la mirada en el futuro. mientras los clubes disfrutan de su gran sueño deportivo, 'Chiqui'



Gol de Rodrigo Giorno, para Deportivo Camioneros; el club de los Moyano marcha puntero



Barrios se lamenta: en la última jugada, San Lorenzo perdió con Liverpool y

### El cambio de aire tampoco modificó el escenario para San Lorenzo

Con Romagnoli confirmado como DT, perdió la 0 con Liverpool; el Ciclón marcha último en el Grupo F

### Alberto Cantore

LA NACION

Un ídolo para sustitutir a otra figura con historia en el club. Un cambio de mando que se gestó ante la ausencia de resultados. aunque de una campaña a otra la jerarquía del plantel disminuyó y lo que se empezó a construir quedó en pausa hasta detenerse definitivamente. Leandro Romagnoli reemplazó a Rubén Insua al frente del plantel de San Lorenzo, dos emblemas en la historia de un club que desanda días turbulentos y al que le quedó la Copa Libertadores como el desafío destacado del año: un flojo En un minuto enseñó otro caráccomienzo con el Gallego no fue rectificado por Pipi, que ya confirmado perdió la 0 con Liverpool, por la 3ª fecha del Grupo F.

El crédito de San Lorenzo se consumió peligrosamente después de dos partidos. La visita a Montevideo no ofrecía demasiadas alternativas al Ciclón, más que una victoria que lo devolviera

a la competencia, después de empatar en el Nuevo Gasómetro con Palmeiras y de caer en la visita a la altura de Quito, ante Independiente del Valle. Esa excursión resultó la última para el entrenador Insua, que de regreso al país descubrió que el contrato que los dirigentes le extendieron por dos años, en enero pasado, tenía un abrupto final. Sin respuestas favorables en los sondeos por Luis Zubeldía-asumió en San Pablo-, Gabriel Heinze, Ariel Holan y Nicolás Larcamón, la espalda de un ídolo como Romagnoli se ofrece como un escudo: el equipo no se clasificó para los playoffs de la Copa de la Liga y el recorrido internacional es inestable.

Los intérpretes siguieron siendo prácticamente los mismo que empleó Insua, porque Tarragona esta suspendido, Hernández-lesionado-, Remedi, Blanco, Tapia y Cuello no asomaron en la formación, aunque la alineación que dispuso Romagnoli tuvo un corte más ofensivo a la de su antecesor. ter: un equipo adelantado en el campo, que presionó la salida de Liverpool e intentó forzar al rival a recurriral pelotazo y a dividir el balón. La posición de Perruzzi, como único volante central, liberó a Irala, que se unió a Giay, Barrios y el juvenil Medina -el DT le dio la titularidad en el último partido de la Copa de la Liga, con Central

### AUTOMOVILISMO | F. 1



complicó su futuro en la Copa Libertadores

AFP

Córdoba – para diseñar sociedades y juego; en el frente de ataque, Bareiro fue la referencia, aunque los volantes acompañaron a menor distancia y el paraguayo no se apreciaba como una boya.

Los movimientos y las nuevas intenciones, igualmente necesitaron de un cuarto de hora para que San Lorenzo junte un par de pases y genere una acción de peligro: desbordó Giay, que intentó engañar al arquero Guruceaga con un remate al primer palo; el rebote lo capturó Irala a la altura del punto del penal, pero no tuvo puntería. El intento de cambiarle el perfil por un lapso a Perrito Barrios no funcionó y en el regreso a la franja izquierda demostró que es su hábitat con un desborde que conectó Giay. Ese entusiasmo fue languideciendo y la finalización del primer tiempo no se presentó como un mal plan para reordenar las piezas, refrescar conceptos, animar el espíritu... En particular, después del remate de cabeza del uruguayo Ocampo que se estrelló en el travesaño.

Para Liverpool, campeón uruguayo 2023, la Libertadores tampoco le sonríe: se marchó el DT Bava y el control lo tomó Alfaro, de pasado en San Lorenzo en 2009/10 -tiempos del Cholo Simeone y Ramón Díaz en el banco de los suplentes-: la columna del equipo se desmembró y hoy la figura es Luciano Rodríguez, el juvenil campeón Sub 20 en 2023 con la Celeste y que pretendió River en el último mercado de pases. En los últimos días, el paraguayo Miguel Samudio se desvinculó, tras un conflicto extradeportivo sin retorno y que quebró el vestuario.

Las múltiples equivocaciones en los pases promovieron un reinicio anodino y, como en el comienzo, el Ciclón se despertó primero: combinó Giay con Medina, que habilitó a Barrios; el remate del Perrito, de frente, lo contuvo Guruceaga. Bareiro se hizo un espacio y ensayó un disparo desde fuera del área. Romagnoli recurrió a las ventanas de cambios para modificar el rumbo: Re-

mediy Leguizamón, los primeros en saltar a la cancha; Herazo, el siguiente eslabón que eligió el entrenador... Las desprolijidades envolvieron a todos: las recuperaciones no se traducían en ataques, la pelota se dividía y en esa sucesión de errores Giay falló y Nicola definió ante Altamirano para hundir a San Lorenzo. •

### 1 LIVERPOOL (URU.).



### FOR 180,020 FO 040

Liverpool (5-3-2)
Gastón Guruceaga (7); Kevin Amaro (5), Jean Pierre Rosso (5), Matías de los Santos (6), Enzo Martínez (6) y Agustín Cayetano Arbelo (5); Martín Barrios (6), Lucas Lemos (4) y Diego García (4); Luciano Rodríguez A (5) y Matías Ocampo (7).

DT: Emiliano Alfaro.

### San Lorenzo (4-1-4-1)

Facundo Altamirano (5); Gonzalo Luján A (5), Jhohan Romaña A (6), Gastón Campi (6) y Malcom Braida (6); Francisco Perruzzi (5); Agustín Giay (4), Tobías Medina (5), Elian Irala (5) y Nahuel Barrios (7); Adam Bareiro (5).

DT: Leandro Romagnoli.

Gol: ST, 49m, Nicola (L).

Cambios: ST, 14m, E. Remedi A (6) por Perruzzi e I. Leguizamón (4) por Luján (SL); 23m, D. Herazo por Medina (SL); 31m, A. González por Amaro, F. Nicola por D. García y R. Machado por Ocampo (L); 44m, A. Cuello por Barrios y T. Porra por Irala (SL).

**Árbitro:** Roberto Pérez Gutiérrez, de Perú (Bien, 6).

Estadio: Centenario.

### Grupo F

| EQUIPOS        | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Palmeiras      | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4  | 2  | +2 |
| Ind. del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3  | 1  | +2 |
| Liverpool      | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3  | 4  | -1 |
| San Lorenzo    | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1  | 4  | -3 |

### River, para borrar el mal recuerdo que le dejó Boca

Aún con el recuerdo fresco de la eliminación de la Copa de la Liga, nada menos que frente a Boca, River tratará de recuperarse en el terreno internacional: hoy, a las 21.30, en Asunción, se enfrentará con Libertad, por la 3º fecha del Grupo H, en el que los millonarios marchan primeros con puntaje ideal. Si bien no fue confirmado el equipo, saldría Marcelo Herrera, uno de los futbolistas más cuestionados.

En la Sudamericana, a las 19, Racing jugará con Coquimbo (Grupo H), en Chile. A las 21.30, en Bolivia, Belgrano vs. Real Tomayapo (C). •



### LIBERTAD (PARAGUAY)

ENTRENADOR: Ariel Galeano. R. Morínigo; I. Ramírez, D. Viera, L. Cardozo y N. Giménez; H. Caballero, A. Silva, A. Campuzano y B. Merlini; A. Bareiro y L. Melgarejo.

### RIVER

4-3-1-2
ENTRENADOR: M. Demichelis.
F. Armani; S. Boselli, L. González Pirez, P. Díaz y E. Díaz o Casco; I. Fernández o Fonseca, Villagra o Fonseca y R. Aliendro; C. Echeverri; Solari o Colidio y M. Borja.
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

Estadio: Defensores del Chaco.

### 19 hs

### COQUIMBO (CHILE)

4-4-2
ENTRENADOR: F. Díaz Seguel.
D. Sánchez; D. Escobar, E.
Hernández, M. Fernández y S.
Cabrera; D. Glaby, S. Galani,
C. Barrera y B. Chandía; M.
Mundaca y A. Chávez.

### RACING

3-4-3

ENTRENADOR: Gustavo Costas. G. Arias; M. Di Césare, S. Sosa y A. García Basso; F. Mura, B. Zuculini, A. Almendra, y G. Rojas; M. Salas, A. Martínez y R. Martínez o Solari. Árbitro: Carlos Betancur (Col.). Estadio: Coquimbo.

#### Estudiantes perdió; Central fue sancionado

En La Plata, Estudiantes perdió con Gremio (expulsado Villasanti) por 1-0, con gol de Nathan Fernández, por el Grupo H. También por la Libertadores, en Venezuela, Rosario Central igualó 1-1 (gol de Módica) con Caracas, por el G. Tras la gresca con Peñarol, el Canalla será local sin público ante Mineiro y pagará una multa de US\$50.000. El presidente Gonzalo Belloso abonará US\$5000.



Haas, Sauber y RB, motivados con el posible cambio

AFP

### El sistema de puntos y un debate para extender los premios

La F. 1, la FIA y los equipos dialogan para aumentar el reparto hasta la 12<sup>da</sup> posición

A lo largo de la historia, la Fórmula 1 modificó el sistema de puntuación para los campeonatos mundiales de Pilotos y de Constructores. El actual esquema se configuró en 2010 y premia a los diez mejores del clasificador. En 2019, al igual que entre 1950 y 1959, quien registró el récord de vuelta en la carrera y se mezcla en el top ten se beneficia con un punto extra. Pero hubo también recompensa para los mejores ocho, entre 2003 hasta 2009; la gratificación fue para seis entre 1960 y 2002 y para cinco en la primera década del Gran Circo, desde 1950 hasta 1959. Un nuevo debate propondrá la F.1, junto a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y los diez Constructores, con el reto de definir retoques para la próxima temporada: el reto, extender el premio hasta la duodécima posición, ensayando una rectificación en el reparto de puntos. La medida necesitará de la aprobación de la mitad de las escuderías.

El nuevo sistema no alteará la cosecha de puntos de los siete mejores clasificados: el ganador recibirá 25 unidades; el segundo, 18; el tercero, 15; el cuarto, 12; el quinto, 10; el sexto, 8 y el séptimo, seis. Las variaciones surgirán a partir de la octava plaza, que dejaría de cosechar cuatro puntos para embolsar cinco; desde el noveno y hasta el decimosegundo, la escala irá en descenso de un punto por puesto. El análisis reviste que, en la actualidad, los diez cupos puntuables prácticamente están cooptados por cinco escuderías: Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Mercedes y Aston Martin, por lo que el resto participa con escasas probabilidades de sumar para el mundial de Constructores, cuyas posiciones determinan los dividendos de los premios económicos al final de la temporada.

Los equipos estarían de acuerdo, según publicó el sitio especializado motorsport.com, que tuvo

contacto con algunos de los jefes de las estructuras durante el reciente Gran Premio de China. "No estoy en contra. Antes de llegar a Ferrari trabajé en Alfa Romeo y entiendo a la perfección la frustración de estar desandando un gran fin de semana, pero también saber que si no hay un abandono terminarás undécimo y la recompensa es cero. Ahora, finalizar P11 o P20 es lo mismo", comentó Fred Vasseur, el líder de la Scuderia. La casa de Maranello y Red Bull Racing son los dos conjuntos que si el sistema estuviera en vigencia no verían modificaciones en sus puntos en el mundial de Constructores.

Para Aston Martin, el cambio significaría seis puntos más; para McLaren y Mercedes, la suma sería de cinco unidades. La variación más significativa la representaría Haas, que en lugar de cinco puntos tendría 17 en el mundial de Constructores y escalaría a la sexta plaza, superando a RB. Las tres escuderías que no sumaron en 2024 -Williams, Alpine y Sauber- no tendrían el casillero en cero: los de Grove contarían con cinco puntos de la mano de Alexander Albon; los franceses disfrutarían de dos unidades al igual que Sauber.

"Los últimos cinco equipos son grandes organizaciones y es muy difícil explicar al mundo exterior, a nuestros socios y a los fanáticos, que luchamos por un Pl1 que en realidad no entrega puntos", comento Laurent Mekies, el ingeniero francés que tuvo un paso por Ferrari y se sumó a RB para reemplazar a Franz Tost.

También desde Haas se enseñaron entusiasmados de que se condrete el cambio y así lo expresó Ayao Komatsu, el ingeniero japonés que tomó el control en lugar del carismático Guenther Steiner en 2024. "Sería una motivación para quienes trabajamos en los equipos de la mitad del pelotón recompensar con puntos a quienes terminan en los puestos once y doce", apuntó el asiático.

El calendario 2024 de la Fórmula 1 recién desanda su quinto episodio, pero el *Gran Circo* ya proyecta el futuro y un retoque en el sistema de premios en el clasificador figura entre las variables. • 4 | DEPORTES | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024



### Deporte, universidad pública y cultura: "De aquí no me voy"

Ezequiel Fernández Moores
PARA LA NACION

José Benjamín Zubiaur, el argentino que fue miembro fundador en 1894 del Comité Olímpico Internacional (COI), es uno de los padres de la educación pública en el país. Fue alumno, profesor y rector del Colegio Nacional del Uruguay, en Entre Ríos. Adelantado a su tiempo, decía que "la verdadera escuela" no estaba exactamente dentro de las aulas, sino donde "está en la sociedad, donde resalta la actividad humana, donde se oye el golpear del yunque". Zubiaur pedía que los alumnos fueran a una audiencia en tribunales o a una sesión del Concejo Deliberante. Tuvieran clases en valles y montañas. Escribió sobre la protección del niño y la prevención del crimen por medio de la educación. Incluyó a la mujer en el aula. Creó escuelas nocturnas y rurales. Y creía que el deporte era una herramienta formidable para educar. Zubiaur amaba la educación pública que miles defendieron ayer, en Plaza de Mayo.

Allíestuvo, entre tantos, Juan Manuel Herbella, estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir de 1995 (cuando jugaba en las inferiores de Vélez) y recibido en 2002 con diploma de honor a los 23 años (ya jugador de Primera en Nueva Chicago). En 2004, capitán de Quilmes, comenzó a dar clases en Salud Pública, como si-

gue haciendo hoy, primero ad honórem, y ahora por un salario que jamás compensa la entrega. Director de la carrera de especialista en Medicina del Deporte en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, cargo que ganó por concurso, Herbella llevó hace doce días a su clase a Dani Martínez, médico de la selección argentina en los últimos cuatro Mundiales. Pampeano, sin que le sobrara un peso, Martínez, también exfutbolista, contó a los alumnos que él jamás podría haberse recibido de médico sin la universidad pública. Es uno de nuestros campeones mundiales en Qatar.

Herbella, que además escribe libros, artículos y comenta fútbol por TV, participó el jueves último del abrazo al Hospital de Clínicas, desfinanciamiento de la salud pública. Ayer, como tantos, fue a la Marcha Federal Universitaria. "La universidad pública es una herramienta colectiva de trasformación social", me dice Herbella, abierto a controles, auditorías y debates, "pero no al desfinanciamiento para no dejarla funcionar". También son médicos egresados de la UBA Carlos Bilardo y el fallecido Raúl Madero, campeones intercontinentales con Estudiantes de La Plata y mundiales en México 86. Profesor de Bilardo fue Bernardo Houssay, Premio Nobel en 1947, líder del equipo de rugby de la Facultad de Medicina que competía en la máxima división. En 1908 logró que las actas de la entonces The River Plate Rugby Union Championship dejaran de ser redactadas en inglés y pasaran al castellano. En la UBA inició sus primeros pasos como DT un tal Marcelo Bielsa. Y se recibió Paula Pareto, campeona olímpica.

Abril es mes del Festival de Cine Independiente (BAFICI) y de Feria del Libro. Con futuro incierto por la crisis del Incaa (otra industria nacional víctima de desfinanciamiento), el BAFICI ofrece cerca de 280 películas, 500 funciones. Y títulos deportivos, como sucede ahora con "1975: La Vuelta", el River campeón después de dieciocho años, con Angel Labruna DT y el Beto Alonso. Y con la Triple A de José López Rega, ministro de Isabel Perón, asesinatos que avisaban la tragedia de la dictadura que llegaría un año después. Fue el River que terminó coronado con un equipo de pibes, porque los profesionales estaban en huelga.

La Feria del Libro, más de mil actos en diecinueve días, también presenta numerosos títulos deportivos. El stand de la inagotable librofútbol lucirá obras sobre Johan Cruyffy Pep Guardiola en el City (ambas de Pablo Vignone), el calcio de los '90 (Daniel Lagares), el Independiente campeón de la Intercontinental 73 (Néstor López), Coqui Raffo y su método formativo y Fernando Gayoso y la técnica para atajar penales. Pelota aparte, elijo una compilación de Estela Díaz. Se llama "¿Por qué odian?".

La Feria será abierta mañana por Liliana Heker, autora, entre tantas obras, de una compilación sobre cuentos de tenis. Y también de un hermoso cuento de fútbol. "La música de los domingos" es la que extraña papá hincha de Boca en su hogar de ancianos. La familia le monta entonces un simulacro barrial. Hay radios a todo volumen con gritos de gol. Pibes jugando un picado. Cantos de cancha. Ovaciones. Y el papá que sonríe acaso por última vez porque vuelve a escuchar a su barrio como "un unánime corazón celebrante".

La educación, la saludy la cultura sufren hoy recortes inéditos. Ya hay clubes de barrio devastados por tarifazos. Una casta que se cree divina arrasa derechos a puro desprecio: "Noquis", "parásitos", "chorros". "Mogólicos". Escribe en Perfil el profesor de Derecho constitucional Lucas Arrimada: una "elite cínica" que "ocupó el Estado para destruir al Estado". Que celebra "despidos, muros, cárceles, represión" y que "declama libertad", pero practica "autoritarismo". Y que, claro, tiene coro: ayer éticos, hoy aplaudidores. Heker presentará en la Feria su último libro, "Noticias sobre el iceberg". Página 12 lo presentó días atrás. Inició la nota con una cita en latín que, supuestamente, el escritor Haroldo Conti dejó en su escritorio días antes de su desaparición. Escribió Conti: "Este es mi lugar de combate, y de aquí no me voy". •

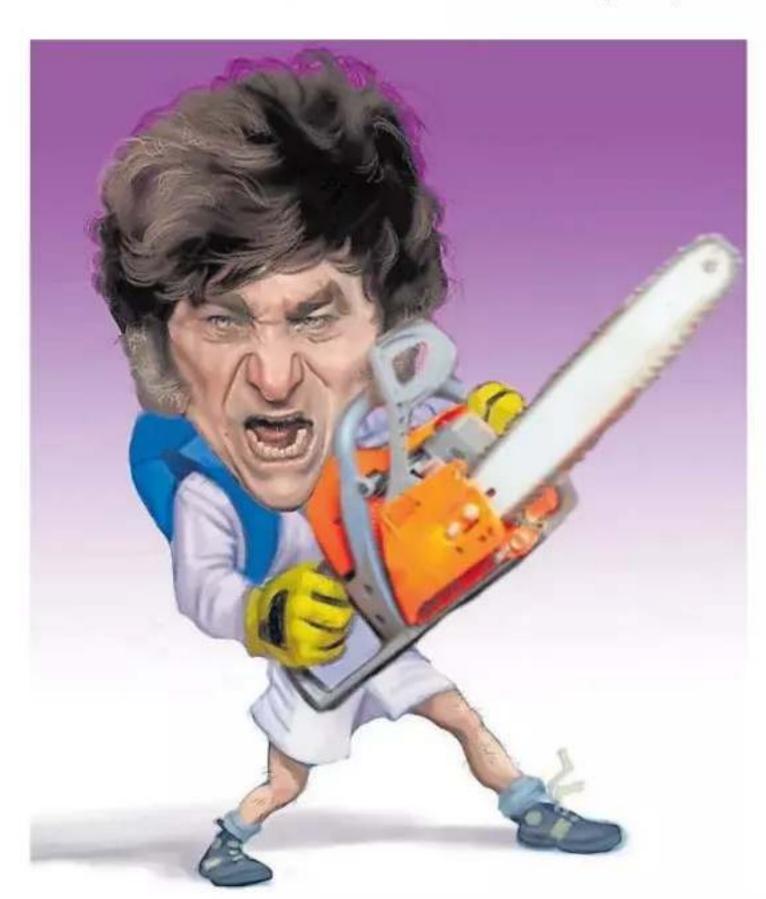

SEBASTIÁN DOMENECH

### **FÚTBOL**

### Osorio, Cufré y Florentín ya no pertenecen a Vélez

Como a Sosa, el club les rescindió los contratos por la causa que investiga abuso sexual

Tras desvincular al arquero Sebastián Sosa, Vélez rescindió ayer los contratos de los otros tres jugadores acusados por abuso sexual en Tucumán: Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.

"Los referidos incurrieron en inconductas laborales graves, lo que fundamenta la rescisión con causa de sus vínculos contractuales", indicó el club, en un comunicado.

Vale recordar que Sosa quedó en libertad a la espera de las decisiones judiciales, pero Cufré, Osorio y Florentín cumplen arrestos domiciliarios en Tucumán.

"Las áreas de Fútbol, Géneros y Legales del Club, entre otras, han trabajado de manera permanente y coordinada con el objeto de atender la situación con la seriedad que merece, cumpliendo contodos los pasos correspondientes y tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los intereses de la Institución", agregó Vélez. •



### Fútbol

La Copa Libertadores
21.30 » Libertad vs. River. Fox
Sports (CV 25/106 HD - DTV 1605
HD).

La Copa Sudamericana
19 » Coquimbo Unido vs. Racing.
Dsports (610/1610 HD).
21.30 » Real Tomayapo vs.
Belgrano. ESPN (CV 24/103 HD DTV 1621 HD).

La Premier League
15:50 » Everton vs. Liverpool.
Star-.

16 Manchester United vs.
Sheffield United. ESPN (CV 24/103
HD - DTV 1621 HD).

La Copa Italia
16 » Atalanta vs. Fiorentina. La
semifinal, partido de vuelta. ESPN 2
(CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).

La Ligue 1 14 » Lorient vs. PSG, ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).

La Copa Argentina
16 » Arsenal vs. Estudiantes (RC).
TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629
HD).
10 Alminonto Proven vo. Son

19 Almirante Brown vs. San Martín (T). TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD).

Tenis
El ATPA 500 de Madrid
6 » La primera rueda. ESPN 2 (CV
23/102 HD - DTV 1622 HD).
12 » La primera rueda. ESPN 3 (CV
104 HD - DTV 1623 HD).

## espectáculos



Edición a cargo de Valeria Agis www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @Facebook.com/lanacion @espectaculos@lanacion.com.ar

### Ronnie Arias. "Amo la tele pero me estresa; en radio me siento como pez en el agua"

El conductor habla del disfrute recuperado con su presente laboral luego del ACV que sufrió en 2023, un trance que lo decidió a adoptar a su sobrino y a casarse con su pareja tras 28 años de amor

### Liliana Podestá

PARA LA NACION

Ronnie Arias volvió a la radio, su gran amor. Todas las tardes, de 13 a 16, conduce Sanata en la Pop 101.5 y se muestra tal cual es: gracioso, atrevido, disruptivo y siempre bien informado. Hoy su vida se reparte entre la radio, los podcasts, una serie que escribe para México y su rutina diaria con su sobrino Juan, a quien adoptó luego de la muerte de su hermana Silvina, y con su marido Pablo, con quien se casó después de 28 años juntos. En diálogo con LA NACION, mientras toma un tazón de café con leche, Ronnie habló de los últimos grandes cambios de su vida, pero también recordó a su amiga Romina Yan, gracias a quien entró en la televisión, y a Antonio

Gasalla, que le dio su gran oportunidad como guionista.

#### -Hiciste Sarasa, ahora Sanata. Lo tuyo es el bla, bla...

-(Risas) Me pareció gracioso el nombre porque busqué el origen de la palabra sanata y la inventó Fidel Pintos cuando en el escenario no sabía la letra y empezaba a decir cualquier cosa. Y era el rey de la sanata. Es una genialidad. Y me pareció bueno homenajear a otro comediante en un mundo descartable, que se olvida de todo. Me enamora más la radio que la tele, no sé por qué. Estamos de lunes a viernes con Sofa Fidalgo y Tania Wedeltoft. Tania es la demente, Sofa es la que vive en las nubes y a mí la gente ya me conoce. Debuté en radio Energy en 1997 con Bebe Sanzo.

Continúa en la página 2

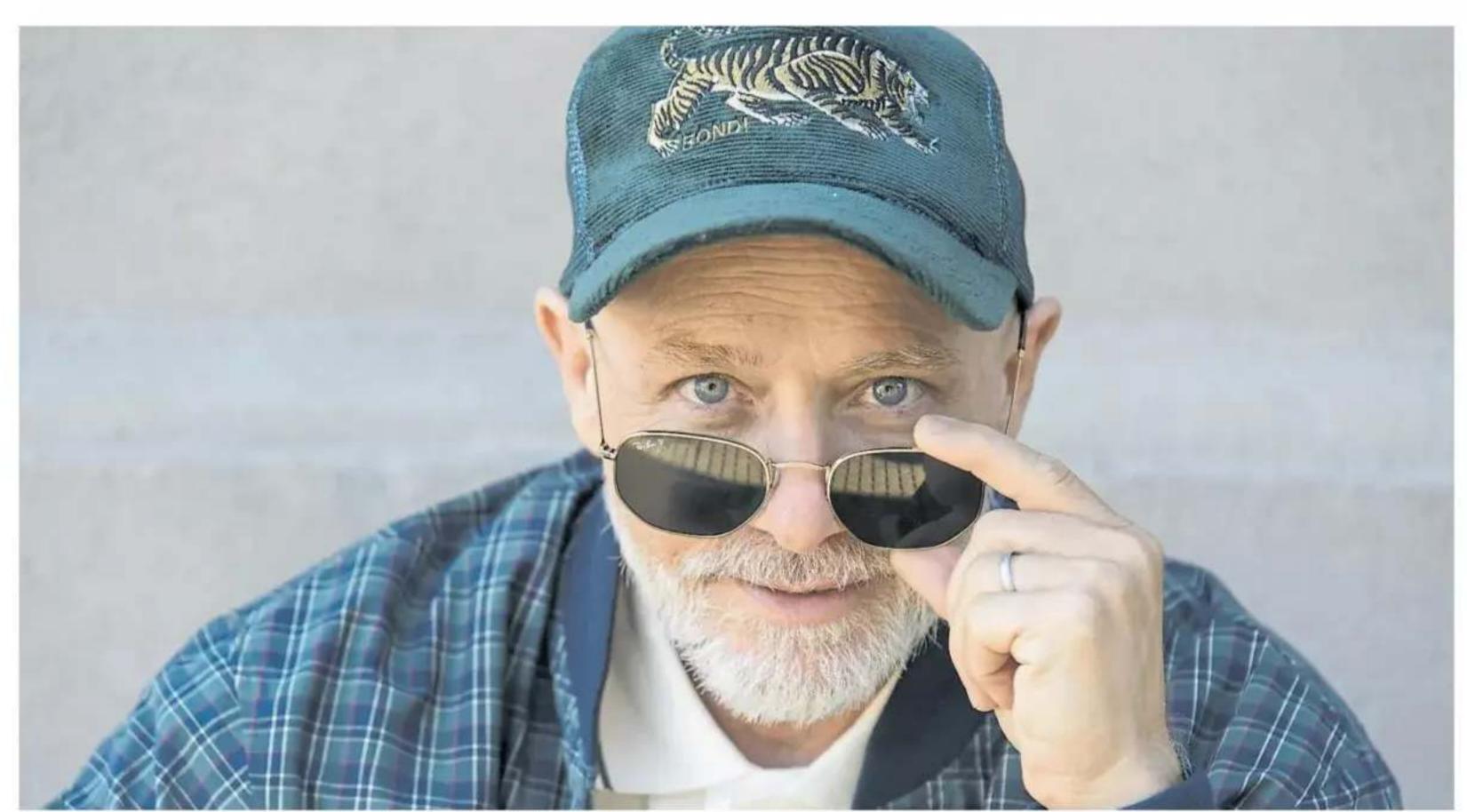

Arias asegura que es feliz en el aire; conduce Sanata en Pop 101.5 todas las tardes

SANTIAGO CICHERO/AFV

### Locas de amor: 20 años de una ficción pionera en TV

VANGUARDISTA. El ciclo, protagonizado por un elenco de grandes figuras, se animó a poner la salud mental en el centro de la escena

Ariel López Cucatto PARA LA NACION

Leticia Brédice, Julieta Díaz y Soledad Villamil encarnaron a Simona Teglia, Juana Vázquez y Eva Doura, tres jóvenes que habían salido de una institución psiquiátrica y tenían que compartir el mismo techo con sus manías, fobias, temores y ansiedades. Diego Peretti era Martín Uribelarrea, el médico psiquia-

tra que las eligió para esta experientar reinsertarlas socialmente en un mundo cada vez menos tolerante v que tiende a expulsar a todo lo que se aleje de la "normalidad". Villamil interpretaba a una chica de familia tradicional que había sido internada después de un brote psicótico, Díaz compuso a una paciente obsesiva compulsiva que le tenía miedo

al contacto físico y evitaba todo el cia y el encargado de controlarlas en tiempo que alguien se le acercara el día a día con un objetivo: inten- porque en la infancia fue abusada por su padre, ante la indiferencia de la madre; mientras que Brédice se puso en la piel de una joven que sufría bipolaridad y depresión, con tendencia a autoflagelarse cortándose las muñecas.

> La tarea de las actrices comenzó mucho antes de los ensayos. Continúa en la página 2





Leticia Brédice, Julieta Díaz y Soledad Villamil, las protagonistas ARCHIVO

### Ronnie Arias. "Gasalla es un tipo que me dio muchas oportunidades"

Trabajó con Cris Morena, Bebe Sanzo y otras figuras de los medios, pero asegura que el capocómico fue fundamental en su paso por la TV

#### Viene de tapa

 Hacía la mañana con él, la tarde con Adrián Carnevalle y la noche con el Pato Galván. Hasta entonces había hecho teatro, guiones y muy poca tele. Trabajaba más que nada en la gráfica. Durante 15 años fui la cara de E! Entertainment, pero en ese momento una cosa era hacer cable y otra televisión abierta.

### -¿Y cómo llegaste a la tele?

 Lo primero que hice fue Jugate conmigo y me llevó Romina Yan. Yo estaba en Energy y Carla (Mendez), que era de Jugate..., le hacía escuchar el programa a Romina. Yo hablaba pestes de Cris (Morena), hacía chistes horribles. Romina se los hizo escuchar a Gustavo (Yankelevich) ya Cris, y les pareció gracioso cómo la cargaba porque no era nada ofensivo y me llevaron a trabajar a Telefe. Así entré a la tele abierta. Después volví a trabajar con ellos en Floricienta para interpretar a un villano. También trabajamos con Romina en Amor mío. Pero mucho antes de eso empecé como periodista haciendo notas en revistas de arte y espectáculos. Entrevisté a Jorge Donn, Alberto Migré, Susana Giménez, Moria Casán, Antonio Gasalla y hacía teatro under. Justamente me llamó Bebe Sanzo para hacer radio después de leer una nota del Flaco Spinetta, que según Luis Alberto era la mejor que le habían hecho en su vida porque hablaba de otro Spinetta.

#### -Y supiste aprovechar esa oportunidad...

-No sé si tanto, porque si no fuera por la radio me hubiera quedado en una promesa. La tele tiene mucho rututu. El último programa que hice pensado fue Mañanas informales. [...] Igual, la tele me estresa. No sé si es el minuto a minuto o qué. Es otro mundo completamente diferente, todo inmediato, todo ya. Amo, pero me estresa. En la radio me siento como pez en el

### -¿Necesitás estar más tranquilo después del ACV que

-Ni yo me enteré de que había tenido un ACV. Todo empezó cuando estaba en mi casa haciendo gimnasia por Zoom y de pronto, empecé a repetir como un loco: "Tengo que ir al programa de Florencia Peña". Mi entrenador se dio cuenta de que algo me pasaba y empezó a preguntarme dónde vivía, con quién



Arias, hoy junto a Sofa Fidalgo y Tania Wedeltoft SANTIAGO CICHERO/AFV

vivía. No me acuerdo nada; tengo cinco horas en blanco, pero parece que hasta me bañé y desayuné. Ahí tuve una amnesia temporal. Pero a los seis meses me hice estudios y me dijeron que en algún momento de esos seis meses, sí tuve un ACV. Nunca me enteré, no sentí nada, no tuve ningún síntoma. Tampoco quedaron lesiones.

#### -¿Te dio miedo cuando te dijeron que era un ACV?

-Soy un poco inconsciente, pero además en el momento no pensé que podía quedar mal. Lo mismo me pasó con el cáncer y yo hago muchos chistes en la radio. Tuve cáncer de laringe hace diez años.

#### -¿Todo lo vivido te decidió a adoptar a tu sobrino?

-Adoptamos a Juan y nos casamos con Pablo. Juan tenía 19 años cuando murió mi hermana Chivi. Es increíble ver cómo vivió la muerte de su mamá, cómo atravesó el duelo y cómo está hoy.

### -¿Por qué lo adoptaste?

-Porque él me lo pidió, quería ser de nuestra familia. Cuando murió su mamá me preguntó: "¿Y ahora quién va a ser mi familia?". "Podés elegir, la abuela, nosotros", le dije, v me respondió que quería que Pablo yvo fuéramos su familia. Entonces lo hicimos y nos casamos.

#### -¿Fue una boda planeada o un trámite?

 –Un trámite (risas). Tenemos las alianzas desde hace tantos años que no habíamos pensado en eso, y cuando la jueza nos preguntó por los anillos, no podíamos sacárnoslos.

### -; Hubo fiesta?

 Nada. Éramos diez. Juan fue nuestro padrino y mi amiga Cecilia, la madrina. Fuimos a tomar café con leche y medialunas al Café de Los Angelitos. Fue divino. Y creo que fue la primera vez que Pablo me dijo que me amaba.

### -Alguna vez contaste que Antonio Gasalla fue uno de tus maestros, ¿cómo es tu relación

-Trabajé con Antonio en el primer año de El palacio de la risa, en ATC. Esuntipoque medio muchas oportunidades y nunca me trató mal. La última vez que lo vi fue en pandemia. Toqué el timbre, me abrió la puerta, se me quedó mirando con los ojos llenos de amor y me dijo que estaba lindo y me preguntó cuándo me había pelado. Ahí me di cuenta de que no estaba bien porque estoy pelado desde mis 35 años. Tomamos el téy miramos películas clásicas. Durante muchos años, cuando trabajábamos juntos, era un clásico ir a su casa a tomar el té con tortas. Me quedé como tres horas y cuando me fui pensé que no iba a volver más. Me dio mucha tristeza. Aprendí mucho de él. •

### Locas de amor: a 20 años de un ciclo que se adelantó a su tiempo

TV. La ficción desestigmatizó las patologías mentales con un abordaje maduro e inteligente

#### Viene de tapa

Primero tuvieron varias reuniones con un especialista en salud mental para obtener información y crear sus perfiles. Luego de una investigación previa y mucho material de lectura de por medio, el 27 de abril de 2004 el unitario se estrenó en la pantalla de eltrece. Un rol clave tuvieron los autores, Susana Cardozo y Pablo Lago, y su director, Daniel Barone, que se propusieron contar esta historia de manera diferente Andrea Pietra y Cristina Banegas desde el principio. "Fue un desafío y nos fuimos dando cuenta con la repercusión del afuera de lo que iba a ser este proyecto. Previo a escribir los guiones tuvimos charlas con profesionales y con pacientes, visitamos instituciones para ver cómoera la convivencia. En esa época había algo de no nombrar la locura en televisión, de eso no se habla, ahí no nos podemos meter. Entonces el programaprovocóunaaperturaen muchas personas y sus familias para poder conversar sobre el tema", le dijo Susana Cardozo a LA NACION.

Uno de los grandes valores que tuvo Locas de amor fue poner en el centro de la escena la salud mental, en un tiempo en el que en los medios de comunicación se la asociaba solo con la locura. La simplificación que muchas veces se lleva adelante en noticieros y programas de espectáculos hizo que la mayoría de las noticias relacionadas con el tema, estuvieran llenas de este-

reotipos y clichés. "Nosotros nos propusimos no estigmatizar la locura, eso de señalar al "loco" con el dedo y cruzar de vereda. Cuando empezamos el proyecto, fuimos entendiendo las diferentes patologías, los procesos de terapia. Compartir jornadas con internos e internas nos permitió no caer en los típicos prejuicios. También contábamos con Diego Peretti,

que además de actor, es psicólogo", recordó Pablo Lago.

Otra de las perlitas fue su elenco. Como solía pasar con los unitarios, grandes actores y actrices participaban de lo que hoy podría considerarse un lujo para la televisión abierta, Alfredo Casero, Paula Siero, Luis Ziembrowski, Fabián Arenillas, Violeta Urtizberea, Gustavo Masó, Alan Sabbagh, Horacio Roca. Leonor Manso, Cristina Murta. daban vida a varios personajes relacionados, de alguna manera, con la vida de Simona, Juana y Eva. Pero en esta ficción, Adrián Suar se pudo dar otro lujo, Alfredo Alcón fue parte de varios capítulos encarnando a Gervasio Sumalacarregui, un historiador cuyo delirio lo hacía creerse la reencarnación de Julio César, uno de los tres pacientes varones que se sumaron para realizar la misma experiencia de convivencia, siempre supervisados por el doctor Uribelarrea. Completaban el trío Damián de Santo, como un excocainómano que tuvo una fuerte escena de sexo con Eva (Soledad Villamil) y Patricio Contreras, un bibliotecario obsesivo-compulsivo.

¿Cuál es el límite que separa la locura de la cordura? En un tiempo de corrección política, en el que ya no es mirado con malos ojos alguien que manifiesta alguna manía, un ataque de pánico o una neurosis, Locas de amor se adelantó a todo. El impacto en la sociedad fue tal, que todos los martes a las 23hs, en varias instituciones dedicadas a la salud mental les permitían a sus pacientes acostarse más tarde para verlo. Fue un programa bisagra porque despertó conciencia y fue a fondo con un tema que, hasta hoy, sigue despertando prejuicios. •

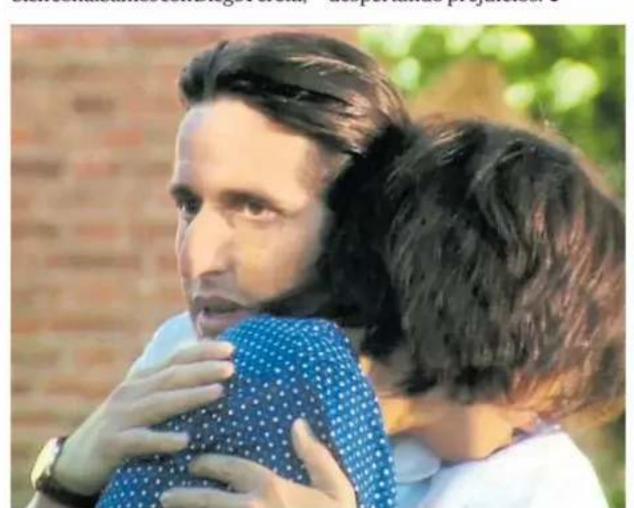

Diego Peretti encarnó al terapeuta Martín Uribelarrea

ARCHIVO

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2024

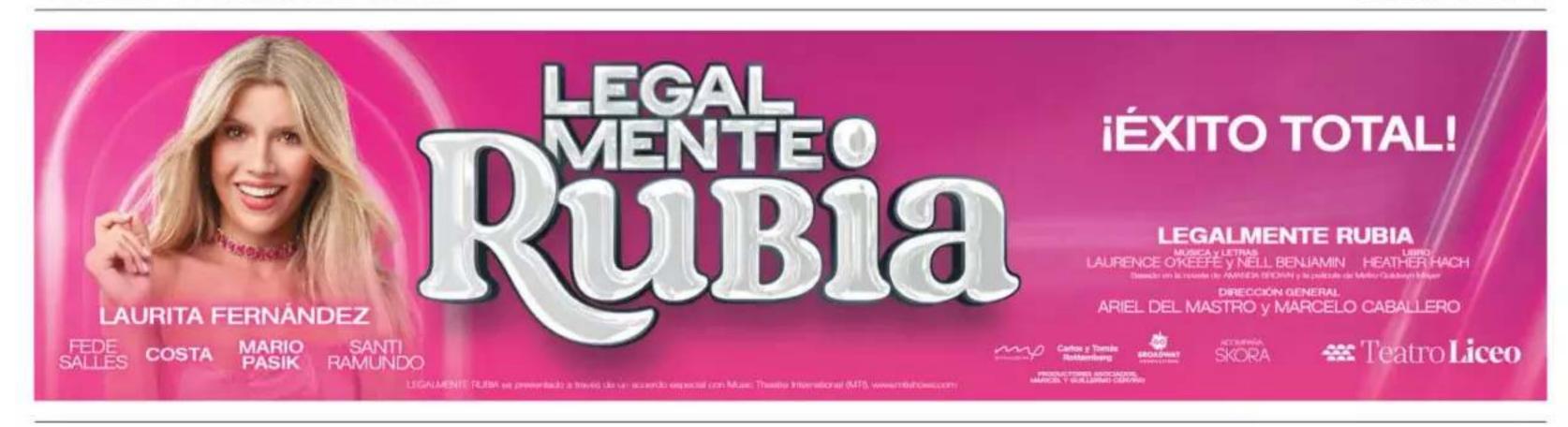

### CRÍTICAS DE TEATRO

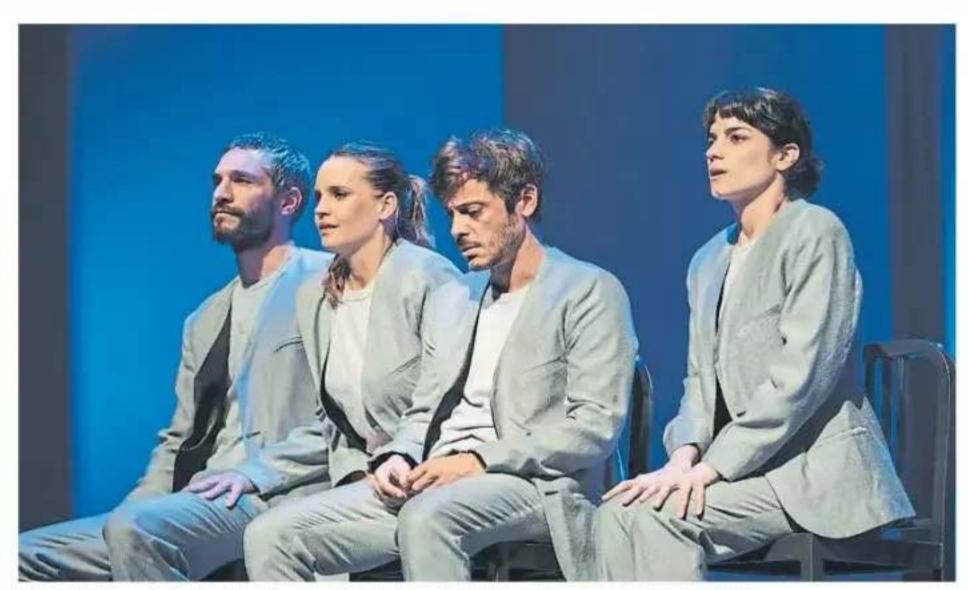

Michel Noher, Sabrina Garciarena, Tomás Fonzi y Malena Sánchez, un elenco sólido



Cristina Maresca (cen.) compone un personaje conmovedor NACHO LUNADEI

### Relatos mínimos que apelan a la fibra íntima de la platea



#### PEQUEÑOS GRANDES MOMENTOS

AUTORA: Cheryl Strayed. ADAPTACIÓN TEATRAL: Nia Vardalos. DIRECCIÓN: Dalia Elnecavé. INTÉRPRETES: Tomás Fonzi, Sabrina Garciarena, Michel Noher, Malena Sánchez. vestuario: Romina Giangreco.sala: Multiteatro (Corrientes 831). FUNCIONES: lunes y martes a las 20.30. DURACIÓN: 60 minutos.

■ ntre 2010 y 2012, la escritora → y bloguera norteamericana blog denominado Querida Sugar, donde recibía cartas y comentarios de diversas personas que estaban atravesando momentos difíciles. Ella fue respondiendo a cada uno de ellos manteniendo en el anonimato su verdadero nombre. Cuando decidió darse a conocer publicó en Tiny Beautiful Things: Advice on Love and Life from Dear Sugar, un libro de autoayuda que pronto se transformó en best-seller, ese anecdotario de cuestionamientos y reflexiones que fueron entramando proponérselo.

La actriz Nia Vardalos decidió realizar una versión teatral del material y así nació *Pequeños* grandes momentos, que se estrenó en Nueva York en 2017, en la sala The Public Theatre, bajo la dirección de Thomas Kail, reconocido

por su puesta en escena del multipremiado musical Hamilton. El espectáculo también tuvo su versión en México.

La experiencia local muestra a cuatro actores en escena, sentados en sus respectivas sillas, dispuestos no solo a contarnos como se produce la inserción de Sugar en ese espacio inesperado, sino que además tomarán el rol de algunos de sus consultores y, a su tiempo, se transformarán en la misma Sugar respondiendo alguna de las inquietudes de los lectores.

En la ficción se explica que ella es convocada para que se haga cargo de la sección de un medio periodístico pero se le aclara que, por esa labor, no recibirá pago alguno. Ella acepta el desafío y así inicia un intercambio ¿epistolar? con una serie de personas y porque no también "personajes" (ninguno firma con su nombre real) que le plantean sus dudas, miedos, ante determinadas situaciones que les toca vivir.

Sugar comenta que sus respuestas están apoyadas en su experiencia personal. Estas no siempre tienen la profundidad que merecerían. Más bien, la autora es muy ella y sus seguidores, sin siquiera inteligente a la hora de encontrar en el relato de las personas alguna parte por donde ingresar a ellos desde lo emocional y hacerles ver que cada uno posee valores muy íntegros en los que deberá apoyarse para sostenerse cuando alguna cuestión adversa lo inquiete, lo incomode o lo descoloque dentro

de su mundo habitual. Las historias que se exponen no siempre tienen una gran trascendencia, excepto cuando asoman temas relacionados con una violación, el bullying, el aborto, el cambio de sexo o ciertas injusticias familiares o sociales. Como cualquier manual de autoayuda, Pequeños grandes momentos puede movilizar la atención de algunos espectadores y provocar del desinterés de otros.

El equipo creativo que conforman la directora Dalia Elnecavé y los actores Tomás Fonzi, Sabrina Garciarena, Michel Noher y Malena Sánchez es muy destacado. Generan una dinámica muy atractiva que posee buen ritmoy que, poco a poco, va integrando a los espectadores, porque obtienen una comunicación muy genuina con ellos.

Los intérpretes tienen muy pocas posibilidades de mostrar su potencial actoral porque el esquema de la obra no lo permite. Excepto cuando se trata de dar a conocer historias muy oscuras. Allí cierto compromiso emocional se impone y los cuatro saben muy bien cómo obtener buenos resultados, cómo guiar el relato para que toque cierta fibra íntima de la platea. Pequeños grande momentos es una propuesta que combina lo lúdico con lo emocional en un equilibrio bastante desparejo. Solo esos buenos intérpretes pueden aportarle una dimensión mayor a la que posee el material original. • Carlos Pacheco

### La vejez, ese tema de "los otros"



#### DORA. UN INGREDIENTE ESPECIAL

AUTORÍA Y DIRECCIÓN: Martín Goldber. INTÉRPRETES: Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gómez Włosko y Braian Ross. VESTUARIOY ESCENOGRAFÍA: José Escobar. ILUMINACIÓN: Carolina Rabenstein.sala: Espacio Callejón (Humahuaca 3759). FUNCIONES: lunes las 20.30. DURACIÓN: 70 minutos.

unque son obras muy diferentes, Dora. Un ingrediente especial, de Martín Goldber, podría inscribirse en el mismo grupo que El padre, del francés Florian Zeller (que en Buenos Aires dirigió Daniel Veronese en 2016, con el protagónico inolvidable de Pepe Soriano), y Esperando la carroza, de Jacobo Langsner (ahora remozada en el escenario por la gran puesta de Ciro Zorzoli): las tres tienen en común la referencia al incómodo tema de qué hacer con los "viejos" cuando su deterioro comienza a entorpecer la rutina del resto. En todos los casos, siempre asoma a lo lejos la sombra de que caminamos hacia ese lugar.

Dora (Cristina Maresca) es una abuela, una bobe ya viuda, que vive sola y ama su cocina, donde prepara platos exquisitos para quienes vayan a visitarla. En esa cocina-comedor la vemos moverse entre sus cosas. corriendo del teléfono fijo, que aún mantiene la respuesta automática

con la voz del marido, al escurridizo celular que siempre se esconde. Por el hogar pasan, por alimento y escucha, su hija Marina (Graciana Urbani) y una nieta adolescente, Carla (Rocio Gómez Włosko), más el hijo del encargado del edificio, Alejandro (Braian Ross), que la ayuda en algunas tareas y la acompaña en juegos y acertijos. Hay otro hijo, Fabián, al que no vemos pero está presente en esa ausencia: es el preferido de Dora, al que todo se le perdona.

Duranteesteiryvenirincesantepor la cocina de la mujer que siempre está para los demás, nunca se detienen los diálogos. Salvo Alejandro, más mesurado, Marina y Carla demandan permanentemente atención. La hija, con sus quejas y malhumor porque la vida no sucede como quiere; la nieta, porque encuentra en la abuela la comprensión que no tiene en la madre. Entre tantas palabras y platos y timbres, Dora comete un error, una confusión que podría tener cualquiera pero que por su edad se agiganta como alarma. O como excusa, para llevar a cabo una decisión que de ninguna manera parece amorosa ni, por decir lo mínimo, necesaria.

Esta obra que comienza planteada como un relato costumbrista va camino a la amargura de un modo tenue. Cristina Maresca, en escena durante toda la obra, compone un personaje conmovedor, picante, con ganas de vivir, una mujer grande que lucha contra el embate. ¿Cuál es el ingrediente especial de Dora? Vale la pena disfrutarlo antes de que sea tarde. • Leni González

www.lanacion.com.ar/tiempo

Fuente: SMN y Observatorio Naval

Soleado, con

algunas nubes

Sale 18.34 Se pone 8.58 Nueva 8/5

Creciente 15/5
 Llena 23/4

Menguante 1/5

SANTORAL Nuestra Señora de los Buenos Aires. | UN DÍA COMO HOY en 1942 nace Barbra Streisand, actriz y cantante norteamericana. | HOY ES EL DÍA del Matrimonio.

### Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 8 | 6 | 9  | 4 | Z | 3 | I | b | 5 |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L  | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 9 |
| E | 6 | 9  | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | L |
| 6 | 5 | 3  | 2 | 1 | I | 1 | 9 | 8 |
| Þ | 8 | 1  | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Ĺ | 9 | 2  | 8 | 3 | t | S | 6 | I |
| 9 | ε | 6  | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 2 | L | 8  | 3 | b | 9 | 9 | 1 | 6 |
| 5 | 1 | t. | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | ε |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 3 |   | 8 | 7 |   |   |   | 1 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 |   |   | 8 |   |   |   | 6 |
| 1 |   |   |   | 3 |   |   | 6 |   |
|   |   |   |   | 6 | 5 |   |   | 4 |
|   | 6 |   | 1 | 7 | 2 | 3 |   |   |
|   | 8 | 2 |   |   |   | 5 |   |   |
| 6 |   | 9 | 8 | 5 |   | 7 | 2 |   |
|   |   |   |   |   | 7 | 6 |   | 8 |

© Ediciones de Mente

### Humor petiso Por Diego Parés

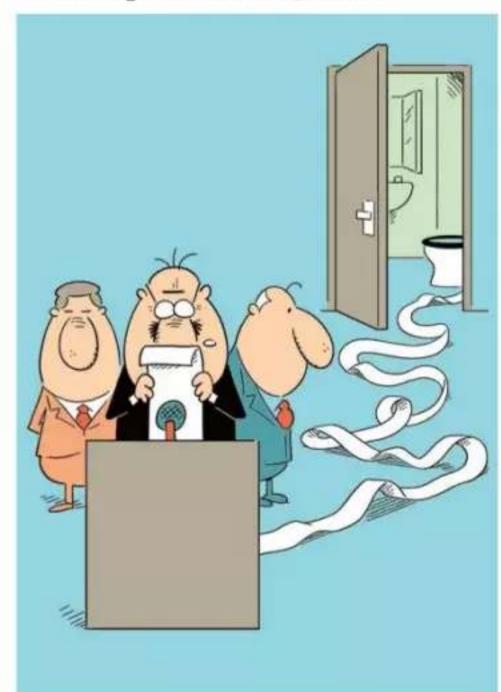

Hablo sola Por Alejandra Lunik



### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*



